### deportes

Scheffler ganó su segundo Masters y va tras los pasos de Tiger

El norteamericano se impuso en Augusta con 277 golpes (-11) y se afirma como el líder del golf.



### Mal de Chagas: alerta para la Argentina por la falta de controles

-sociedad

Además de Bolivia, es el único país de la región que no logró frenar la transmisión por picadura de la vinchuca. Página 22

# LA NACION

LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Bajo fuerte presión de Occidente, Israel evalúa su respuesta al ataque de Irán

ESCALADA. Advirtió que habrá represalias contra Teherán, pero "en el momento adecuado"

TEL AVIV (AP).— Después de una de las noches más dramáticas de su existencia, Israel amaneció ayer entre el alivio y el orgullo, tras el anuncio de que el 99% de los drones y misiles lanzados por Irán, en un ataque sin precedente contra su territorio, fueron interceptados y virtualmente no provocaron daños. Sin embargo, el temor

a una nueva y peligrosa escalada en la región seguía propagándose por todo el mundoy, en medio de duras condenas a Teherán, Occidente se movilizó como pocas veces para poner paños fríos e instar a Israel a la contención.

"Irán pagará el precio", advirtió el gobierno de Israel después de una reunión del gabinete de guerra, pero aclaró que la respuesta llegará "en el modo y en el momento más adecuados".

Según la prensa de EE.UU., el presidente Joe Biden, cuyo apoyo fue fundamental para frenar la lluvia de misiles, instó a Benjamin Netanyahu a aferrarse a la vía diplomática para dar una respuesta al ataque. Página 2 Irán cometió un error: Israel no debe seguirlo

Thomas L. Friedman Página 4

Respaldo y ayuda de EE.UU. y los aliados a Tel Aviv. Página 6



PRESIDENCIA

ABRAZO Y GESTOS EN LA CASA ROSADA. El presidente Javier Milei llegó ayer por la tarde de su gira por Estados Unidos y se dirigió directamente a la Casa Rosada, donde encabezó una reunión de urgencia del gabinete para analizar el impacto en el país del ataque de Irán a Israel. El Gobierno sumó al encuentro al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, que brindó un informe sobre la agresión iraní y la respuesta de Israel. Página 7

### Por la crisis, se generalizan los precios fijos y las promociones

RECESIÓN. Fabricantes y supermercados buscan frenar la caída de ventas Página 18

#### EL PULSO DEL CONSUMO

### El extraño momento Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Guilermo Oliveto

PARA LA NACION

al como sucedía en la famosa novela del británico Robert Louis Stevenson, publicada en 1886 con un suceso inmediato, la Argentina presenta

una dualidad que resulta inédita por la potencia de sus contradicciones. Los tableros de control indican "disociación extrema". Mientras la macroeconomía esta-

ría próxima al punto de inflexión, la recesión en la economía real no encuentra piso. Estamos viviendo nuestro momento Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Continúa en la página 19

### La Corte acelera los tiempos para tratar el DNU

FALLO. En el máximo tribunal ven difícil que haya un acuerdo político

La Corte Suprema acelera los tiempos para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23, que dictó el presidente Javier Milei para avanzar con la desregulación de la economía. Hasta ahora, desde el tribunal transmitían que iban a esperar a que lo resolviera la política. Pero en las últimas horas el mensaje cambió. Ahora, en la Corte ven que el oficialismo muestra dificultades para llegar a un entendimiento y anticipan una definición judicial. Página 10

#### EL ESCENARIO

### Milei, entre el vacío opositor y los muros de la realidad

Claudio Jacquelin

LA NACION

avier Milei estaba extasiado en el cuartel del Profesor X. Como Wolverine, el superhéroe de Marvel con el que él se identifica, su sueño de cambiar el país y el mundo parecía menos fantástico al reunirse con su admirado Elon Musk. El paso siguiente era subirse a un cazabombardero. Más de película no podía ser. Continúa en la página 13

### Unos 110.000 extranjeros cobran el plan Potenciar

ASISTENCIALISMO. Son un 10% del total de beneficiarios del programa, que el gobierno de Milei dividió en dos Página 14

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

### Guerra en Medio Oriente | TEL AVIV PROMETE REPRESALIAS

# Bajo fuerte presión de Occidente, Israel evalúa la respuesta al ataque de Irán

El gobierno de Netanyahu dijo que actuará cuando y como lo considere mejor; la comunidad internacional llamó a la moderación

TEL AVIV.- El gobierno israelí prometió ayer que le hará "pagar el precio" a Irán por el masivo bombardeo con drones y misiles del sábado, en medio de llamados a la moderación de la comunidad internacional, que tras solidarizarse con Israel intenta evitar una hecatombe incontrolable entre las dos grandes potencias enemigas de Medio Oriente.

Reunidosen Tel Aviv para evaluar una respuesta, los cinco miembros del gabinete de guerra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dijeron a favor de tomar represalias contra Irán, pero según funcionarios con acceso al encuentro estaban divididos sobre el momento y la escala.

El influyente ministro Benny Gantz dijo que le harán "pagar el precio a Irán" por el bombardeo sin precedentes, el primer ataque directo a Israel desde ese país, pero aclaró que será en el tiempoy forma que les "convengan". En declaraciones a la prensa, planteó además la necesidad de construir una "coalición regional" contra su rival.

Los bombardeos iraníes fueron mayormente neutralizados y dejaron 12 heridos, según el Ejército israelí. El conteo final registró más de 300 drones y misiles de crucero lanzados desde Irán, en una misión de represalia por el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, Siria, perpetrado solo unos días antes y que causó la muerte de varios altos mandos militares iraníes.

Irán lanzó en total 170 drones, más de 30 misiles de cruceroy más de 120 misiles balísticos, según enumeró el vocero del Ejército, Daniel Hagari, y dijo que el 99% fueron interceptados con ayuda de Estados Unidos, Jordania y otros aliados.

Un alto de funcionario de la Casa Blanca admitió que Irán le informó a Estados Unidos del ataque a través de canales diplomáticos turcos.

El vocero israelí, por su parte,

agregó que varios misiles balísticos alcanzaron territorio israelí y causaron daños menores en una base aérea en el Negev, y valoró la defensa israelí como "un éxito estratégico muy significativo".

El primer ministro británico, Rishi Sunak, señaló que aviones de la Fuerza Aérea británica habían derribado "unos cuantos drones" sobre el espacio aéreo de Irak y Siria que volaban rumbo a sus objetivos en Israel. Sunak afirmó además que si el ataque de Irán contra Israel hubiera tenido éxito, "sería difícil exagerar las consecuencias para la estabilidad regional".

Teherán reivindicó por su parte que "el ataque logró todos sus objetivos", con "duros golpes" infligidos a la base del Negev, mientras que el presidente Ebrahim Raisi advirtió que cualquier respuesta "temeraria" de Israel supondría una respuesta militar "decisiva y mucho más fuerte".

Los líderes de las potencias económicas y democráticas del G-7 condenaron el bombardeo iraní, mientras la disputa regional se trasladaba también a la sede de la ONU, en Nueva York, donde Israel pidióen el Consejo de Seguridad que se castigara a Irán con "todas las sanciones posibles" (ver Pág. 6).

"Exigimos que Irán y sus aliados cesen sus ataques y estamos listos para tomar nuevas medidas ahora, en caso de nuevas iniciativas de desestabilización", indicó en un comunicadoel G-7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón.

Estados Unidos, el principal aliado de Israel, subrayó una vez más su respaldo a Tel Aviv, pero fue claro a la hora de exigir moderación para evitar una ampliación del conflicto, donde los ánimos están caldeados por la guerra en la Franja de Gaza, un conflicto en pleno apogeo y con nuevas operaciones en marcha.

En una llamada con Netanyahu la noche del ataque, el presidente Joe Biden instó a Israel a proclamar la victoria por su destreza defensiva, en un intento de disuadir a su aliado de un mayor ataque de represalia contra Irán. Según un alto funcionario del gobierno norteamericano, Biden le dijo a Netanyahu que Estados Unidos no participará en ninguna acción contra Irán. El funcionario no estaba autorizado a discutir la conversación privada y habló bajo anonimato. Biden y Netanyahu hablaron en el momento de "mayor conmoción", y "mantuvieron una discusión sobre tratar de frenar las cosas", aseguró.

La Casa Blanca insistió ayer en que Biden no quería una guerra más amplia en la región. "No queremos que esto se intensifique", dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el programa de televisión Meet the Press. "No buscamos una guerra más amplia con Irán", agregó.

Kirby dijo que Netanyahu estaba "muy consciente" de los sentimientos de Biden, después de la llamada del sábado mientras aún se desarrollaba el bombardeo.

Por otro lado, funcionarios turcos, jordanos e iraquíes dijeron que Irán había avisado días antes que atacaría con drones y misiles a Israel, lo que permitió evitar víctimas masivas y una escalada desenfrenada, aunque un funcionario norteamericano lo negó.

Una fuente iraní al tanto del asunto dijo en ese sentido que Irán había informado a Estados Unidos, a través decanalesdiplomáticosqueincluían a Qatar, Turquía y Suiza, sobre el día previsto para el ataque, afirmando que eran en respuesta al bombardeo de la embajada en Damasco y para asegurarse de que las reacciones no fueran desmedidas. •

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters



El premier Benjamin Netanyahu preside la reunión del gabinete de guerra

### El sistema de múltiples capas que tiene Tel Aviv para proteger sus cielos

El Iron Dome y el Arrow 3 son los principales desarrollos antiaéreos para defenderse de misiles y drones

TEL AVIV.- Israel formó durante años una red de defensa antiaérea de varias capas que incluye sistemas capaces de interceptar distintas amenazas, como misiles de largo alcance, misiles de crucero, drones y cohetes de corto alcance.

Ese sistema, junto con su colaboración con Estados Unidos y otros países, ayudó a frustrar lo que habría sido un ataque mucho más devastador en un momento en el que Israel ya está inmerso en una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. Esa seguridad aérea la integran los siguientes anillos.

#### La Cúpula de Hierro

El sistema de defensa Cúpula de Hierro(Iron Dome) de Israel puede interceptar muchos tipos de cohetes que vuelan en arcos elevados, lo que los hace difíciles de detener. Entró en funcionamiento en 2011 y realizó su primera gran prueba

durante ocho días en noviembre de 2014, cuando militantes de Gaza dispararon unos 1500 cohetes contra Israel. Si bien los funcionarios israelíes afirmaron una tasa de éxitode hasta el 90 por ciento durante ese conflicto, los expertos externos se mostraron escépticos.

Los interceptores del sistema dependen de sensores en miniatura y guías computarizadas para apuntar a cohetes de corto alcance. El Iron Dome se actualizó en 2021, pero los detalles de los cambios no se hicieron públicos.

#### Arrow 3

El Arrow 3, que representa el nivel superior del sistema de defensa aérea multicapa de Israel, está diseñado para interceptar misiles balísticos armados con ojivas nucleares y otras no convencionales fuera de la atmósfera terrestre.

El contralmirante Daniel Hagari,

#### LAS CLAVES QUE ANTICIPAN CÓMO PUEDE SEGUIR EL CONFLICTO

#### LA DEFENSA ISRAELÍ PUEDE LEVANTARLE LA MORAL

Ante el ataque iraní, Isra el pudo poner a pruemilitar regional y dejó entre paréntesis su aire ba con éxito su protección antiaérea, que junto con la asistencia de sus aliados bloqueó el 99% de los proyectiles y evitó daños graves. El Ejército israelí había sufrido, en cambio, una dolorosa derrota a manos de un enemigo menos equipado cuando Hamas asaltó Israel desdeGazael7deoctubre.Habíasidounduro golpe para la imagen de Israel como potencia

de invencibilidad. La reacción al ataque podría restaurar la fe en el Ejército del país, aunque sus fuerzas siguen inmersas en fuertes combates en Gaza. Israel también hizo hincapié en las fuerzas de coalición que ayudaron a repeler la agresión. Es una muestra de apoyo muy necesaria en el momento de mayor aislamiento internacional de Israel.

#### IRÁN DEMOSTRÓ QUE TIENE PODER DE FUEGO

Irán dejó en claro más de una vez que respondería el reciente ataque israelí contra la sede diplomática iraní en Damasco el 1º de abril. La ofensiva de anteayer le permitió confirmarles a sus ciudadanos que no se quedará impasible si se atacan sus activos y que hablaba en serio cuando prometía venganza. Con su ataque, Irán pudo exhibir un amplio poder de fuego y asustar a los civiles israelíes. Pero en realidad causó pocos daños en Israel, de modo que Irán puede aspirar a que si hay una represalia sea moderada. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió que "cualquier nueva aventura contra los intereses de la nación iraní tendrá una respuesta más dura y de lamentar". Sus palabras fueron interpretadas como que Irán dio por terminada la operación y solo volverá a atacar si Israel escala el conflicto.

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 3



DPA

principal vocero militar de Israel, dijo que el Arrow 3 había "demostrado su eficacia contra un número significativo de misiles balísticos" disparados por Irán.

El sistema, desarrollado con dólares. una importante financiación de Estados Unidos, es un proyecto de Iron Beam Boeing e Israel Aerospace Industries, de propiedad gubernamental, y sus filiales, en cooperación con las agencias de defensa antimisiles de los dos países.

El Arrow 3, probado en 2015 cuando interceptó un misil que volaba justo por encima de la atmósfera, es una mejora de su sistema predecesor, el Arrow 2. La versión rrolló su Sistema de Armas Láser más nueva es más rápida y puede maniobrar en el espacio, según funcionarios israelies.

#### Honda de David

También desarrollada con Estados Unidos, la Honda de Davidestá destinada a interceptar misiles de alcance medio, como los que posee realidad por dos rayos láser: uno Hezbollah en el Líbano.

#### Patriot

Este sistema de fabricación estadounidense es el miembro más antiguo del sistema de defensa temperatura del rayo o porque el antimisiles de Israel, utilizado durante la Primera Guerra del Golfo. en 1991, para interceptar misiles Scud disparados por el entonces Agencias AP y DPA

líder de Irak Saddam Hussein. El Patriot ahora se utiliza para derribar aviones, incluidos drones.

Se estima que cada misil Patriot cuesta cerca de cuatro millones de

Israel está desarrollando un nuevo sistema para interceptar amenazas con tecnología láser. Israel ha dicho que este sistema cambiará las reglas del juego porque su funcionamiento es mucho más barato que los sistemas existentes. Sin embargo, aún no está operativo.

La empresa israelí Rafael desade Alta Energía (Helws), cuyo modelo más avanzado es precisamenteel Iron Beam, que impacta su objetivo con una potencia de 100 kW, el equivalente al consumo de 100 viviendas familiares en un determinado momento.

El Iron Beam está formado en que enfoca el objetivo y el otro que unos 4 segundos después hace el impacto de alta energía. El blanco se destruye por la combustión de sus propios explosivos ante la alta láser daña algún componente clave del objetivo. •

### El ataque en territorio israelí Proyectil que tocó tierra \* Explosiones en el aire Damasco LÍBANO SIRIA Alturas del Golán Mar Mediterráneo CISTORDANIA Tel Aviv - Amman Ramallah Jerusalén **JORDANIA** FRANJA **DEGAZA** Región M.de Arad Base aérea Nevatim 3 Dimona ISRAEL My Base aérea israelí **EGIPTO** Los escudos aéreos de Tel Aviv Misiles de largo Arrow 3 alcance Arrow 2 Mediano y largo alcance Honda de David Cohetes de corto alcance Domo de Hierro 0-4 km 70 300 2000 LA NACION

#### EL APOYO DE ESTADOS UNIDOS, UNA SEÑAL

repeler el ataque de Irán a Israel, y con esa acción demostró a sus aliados de todo el mundo el poder y la fiabilidad de su apoyo. Esa alianza podría verse puesta a prueba ahora que Israel está estudiando cuál será su respuesta a la agresión. El gobierno de Biden quiere eiercer su influencia sobre Israel e impedir que su reacción pueda empeorar

Estados Unidos jugó un papel clave para el conflicto. Biden dijo que convocaría una reunión del Grupo de los Siete (G7), las democracias desarrolladas, "para coordinar una respuesta diplomática conjunta ante el descarado ataque iraní". Los términos empleados por el mandatario indicaban que el gobierno de Biden no quiere que el ataque iraní lleve a un conflicto militar más amplio.

#### HAMAS Y UN EVENTUAL BENEFICIO

el ataque a Israel. Desde su incursión del 7 de octubre en territorio israeli, aspiraba a que sus aliados regionales respaldaran al grupo para poder arrastrar a Israel a una guerra más amplia. Aunque algunos lo hicieron -como la milicia Hezbollah y los hutíes en Yemen-, Irán no había entrado directamente en la refriega hasta ayer.

Hamas, que recibe apoyo de Irán, celebró Hamas podría esperar que el ataque sea el primer paso de una implicación más profunda de Irán en la guerra. Como mínimo, el ataque israelí habrá dado ánimos a Hamas para no ceder en las negociaciones sobre un cese del fuego, con la esperanza de que la presión adicional sobre Israel lo lleve a aceptar los términos del grupo para acordar una tregua.

4 EL MUNDO LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

### Guerra en Medio Oriente | LAS CONSECUENCIAS DEL ATAQUE DE TEHERÁN

# Irán acaba de cometer un grave error: Israel no debería seguir sus pasos

#### OPINION

Thomas L. Friedman THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK ¬s fácil dejarse deslumbrar por el mo- do en que los israelíes, los norteame-rribaron prácticamente todos y cada uno de los drones y misiles lanzados por Irán contra Israel el sábado por la noche, y llegar a la conclusión de que Irán ya cumplió con su represalia por el ataque de Israel contra su sede diplomática en Siria, y que la cosa queda ahí.

Esa sería una lectura peligrosamente equivocada de lo que acaba de pasar, y un garrafal error geopolítico de Occidente y del mundo en general.

Lo que tiene que haber ahora es una masiva y sostenida iniciativa global para aislar a Irán, no solo para disuadirlo de querer repetir sus aventura, sino también para no darle razones a Israel para tomar inmediatas represalias militares.

Ese también sería un error muy costoso: Irán tiene una red regional de fuerzas delegadas, y además de Estados Unidos, Israel necesita una alianza regional para disuadirlas a largo plazo.

Por lo tanto, Irán debe enfrentar importantes consecuencias diplomáticas y económicas, y países como China finalmente deberían dar un paso al frente: cuando Teherán lanzó todos esos drones y misiles, no podía saber que casi todos serían interceptados. Algunos fueron derribados sobre Jerusalén.

Un misil podría haber alcanzado la mezquita de Al-Aqsa, uno de los santuarios más sagrados del islam. En internet pueden verse imágenes de cohetes iraníes interceptados en el cielo justo encima de la mezquita. Otro misil podría haber impactado en el Parlamento israelí, o un edificio de departamentos de gran altura, causando cientos de víctimas.

En otras palabras, hablamos de una escalada sin precedente en la larga y fuertemente contenida guerra en las sombras entre Irán e Israel, que hasta ahora se había limitado casi exclusivamente a ataques selectivos israelíes contra las unidades de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Líbano y Siria -donde, para empezar, no tienen nada que hacer-, y con Irán tomando represalias a través de su milicia libanesa, Hezbollah, con sus cohetes contra Israel. Como parte de esa guerra solapada, Irán también contrabandeaba armas y explosivos de Siria a Jordania, la Franja de Gaza y Cisjordania, para usarlos contra israelíes y desestabilizar Jordania, y vimos al Mossad, por su parte, asesinar a un científico nuclear dentro de Irán.

Israel nunca ha lanzado un ataque tan masivo con misiles directamente contra Irán, y hasta ahora Irán tampoco lo había hecho contra Israel. En realidad, ningún país había atacado directamente a Israel desde hace 33 años, cuando el Irak de Saddam Hussein le lanzó sus misiles Scud.

#### Conducta naturalizada

Sin una iniciativa global encabezada por Estados Unidos para imponer sanciones a Irán y aislarlo aún más en el escenario mundial, la conducta de Teherán se vería tácitamente naturalizada, en cuyo caso lo más probable es que Israel tome represalias del mismo modo, y eso alcanzaría para encaminarnos a una gran conflagración en Medio Oriente y a un precio del petróleo de 250 dólares el barril.

"La alternativa a una guerra regional más amplia y a gran escala, que ni Israel ni nadie quiere, no puede ser un retorno al statu quo anterior", dice Nader Mousavizadeh, fundador y CEO de la consultora geopolítica Macro Advisory Partners y ase-

sor principal de Kofi Annan cuando era secretario general de la ONU.

Un esfuerzo global para aislar a Irán, señala Mousavizadeh, "es la mejor manera de separar al régimen iraní de su pueblo, de tranquilizar a Israel y a los israelíes en cuanto a su seguridad, y cancelaría la necesidad de una escalada militar regional, lo que sería un regalo para Irán y sus milicias delegadas".

Y también es la mejor manera de garantizar que el primer ministro Benjamin Netanyahu no termine arrastrando a Estados Unidos a una guerra regional para apuntalar su propia y destartalada base de sustentación política.

Es imposible exagerar las implicaciones político-militares de lo que acaba de suceder. Poco después del ataque con misiles, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, emitió una declaración para anunciar que la Guardia Revolucionaria había "dado una lección al enemigo sionista".

Seguramente sí, pero tal vez no sea la lección que Raisi cree.

#### Gobierno infiltrado

Sin darse cuenta, Irán acaba de revelarle al mundo entero que su gobierno está tan infiltrado por las agencias de espionaje occidentales-porque muchos iraníes odian a su propio gobierno-que el presidente norteamericano, Joe Biden, pudo predecir casi la hora exacta del ataque con más de un día de antelación, y mostró al mundo entero que Israel y sus aliados occidentales tienen capacidades antimisiles muy superiores a las de Irán.

Tal vez por eso, después de alardear de haberle dado una lección a Israel, Raisi pidió-¿suplicó?-que Estados Unidos y todos los demás "partidarios del régimen ocupante... aprecien esta acción responsable y proporcionada por parte de la república islámica" y no sigan adelante con la ofensiva contra Irán. El mensaje al mundo desde Teherán es este: fue un pequeño disparo de advertencia, nada grave, demos vuelta la página...

Una de las razones por las que Irán apoya la guerra de Hamas y prefiere que Israel siga estancado en Gaza y ocupando Cisjordania es que mantiene al mundo y a muchos norteamericanos enfocados en el accionar israelí y no en la brutal represión contra los manifestantes prodemocracia en Irán ni en la vocación imperialista de Irán en la región, donde controla la política del Líbano, Siria, Irak y Yemen a través de milicias delegadas y utiliza esos países como bases militares para atacar a Israel.

Que nadie crea que Irán no es más que un tigre de papel. Teherán todavía puede lanzar miles de cohetes de corto alcance contra Israel a través de Hezbollah, y como algunos de esos cohetes tienen guía de precisión, podrían causar daños importantes a la infraestructura israelí. Además, el arsenal de Irán también cuenta con misiles mucho más potentes.

De todos modos y en última instancia, lo ocurrido el sábado representa un impulso significativo para lo que yo llamo la "Red de Inclusión en Medio Oriente"-integrada por los países más abiertos y conectados de la región, como Jordania, Arabia Saudita, Bahréin, los Emiratos Arabes Unidos, Egipto e Israel y los aliados de la OTAN- y un verdadero revés para la Red de Resistencia los sistemas cerrados y autocráticos representados por Irán, Hamas, Hezbollah, los hutíes yemenitas y las milicias chiitas de Irán en Irak-y también para Rusia.

Desde ayer a la mañana, lo que se escucha insistentemente dentro de Irán y de la Red de Resistencia es como esa voz del GPS del auto cuando doblamos antes de tiempo: "Recalculando, recalculando, recalculando". •

Traducción de Jaime Arrambide

# Los israelíes recuperan la seguridad y el país levanta la imagen golpeada en Gaza

#### **EL ANÁLISIS**

Shira Rubin, Steve Hendrix y Loveday Morris THE WASHINGTON POST

TEL AVIV Isábado por la noche, mientras los mi- siles iraníes sobrevolaban sus cabezas, millones de israelíes y de habitantes de esa convulsionada región contuvieron el aliento durante horas.

Ayer por la mañana, cuando despertaron, los israelíes descubrieron que su país había salido mayormente ileso y con un reforzado apoyo internacional, tras meses de aislamiento en la escena global. El pesadillesco escenario del que el gobierno de Israel venía advirtiendo hace tiempo -un ataque directo de Irán-fue la demostración pública de la existencia de una coalición regional y de los sistemas de defensa de última generación construidos para repeler sus ataques.

Israel aprovechó su sofisticada tecnología de defensa aérea y su red de aliados anti-Irán, dando a sus fuerzas libertad operativa sobre grandes extensiones del espacio aéreo de Medio Oriente. Como resultado, según fuentes militares de Israel, la mayo- resistir la presión de los socios de ultradería de los misiles y drones iraníes fueron recha de su coalición de gobierno, que reinterceptados fuera del territorio israeli.

Hasta Jordania, uno de los países que más ferozmente critican la guerra de Israel en Gaza, cerró su espacio aéreo y "ayudó en el proceso de intercepción", permitiendo a Israel y sus aliados derribar el 99% de las armas iranies, apunta Yoel Guzansky, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de Israel y actual miembro del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional.

"Nunca en la historia de la guerra se llevó a cabo una operación de este tipo, con tanta coordinación internacional, todos respondiendo al Centcom -el Comando Central de Estados Unidos-, y con misiles provenientes de tantos lugares a la vez, no solo de Irán", sino también cohetes de Hezbollah en el Líbano y drones y misiles crucero disparados desde Yemen e Irak, señala Guzansky.

La alianza regional liderada por Estados Unidos "demostró su valía en tiempo real", dijo el contralmirante Daniel Hagari, vocero militar israelí. "Demostró que puede hacer frente a Irán".

#### Respuesta diplomática

En declaraciones de anteanoche, el presidente Biden destacó el desplazamiento de aviones y destructores balísticos antimisiles estadounidenses hacia la región durante la semana pasada, lo que "ayudó a Israel a derribar casi todos los drones y misiles entrantes", señaló el mandatario norteamericano.

El gobierno de Irán se ocupó de dejar en claro que, en su opinión, la cuenta estaba saldada. "El asunto puede darse por terminado", publicó la delegación del país ante las Naciones Unidas, aunque advirtió: si Israel "comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más dura". Por el contrario, Israel dijo ayer que la situación "sigue en marcha": la pregunta es cómo, y dónde, piensa responder.

Israely sus aliados evaluaron los hechos como una "victoria", apunta Michael Horowitz, jefe de inteligencia de la consultora de riesgos Le Beck International, y agrega que Tel Aviv logró recuperar cierta legitimidad internacional, evitando al mismo tiempo daños graves en el terreno. "El resultado importa... pero también la intención, y la intención era muy clara: no un ataque simbólico, planeado para fracasar, sino un ataque sostenido y diseñado para alcanzar realmente sus objetivos dentro de Israel", señala Horowitz.

Bajo el liderazgo de Estados Unidos, señaló Hagari, en los últimos seis meses el

Ejército de Israel intensificó su colaboración con Francia, Gran Bretaña y con otros Estados regionales cuyos nombres dijo no estar en libertad de revelar, probablemente en referencia a Jordania y otros países árabes que vienen reforzando sigilosamente sus lazos de seguridad con Israel desde hace tiempo, por más que intentan contener la creciente indignación de la opinión pública interna por la guerra en Gaza.

El éxito de las defensas aéreas de Israel le da tiempo al gobierno de Tel Aviv para formular una "estrategia inteligente y de largo plazo" y no tener que reaccionar "con ira y bajo coacción", señala Jonathan Conricus, de la Foundation for Defense of Democracies.

"Lo interceptamos, frustramos el ataque. Juntos ganaremos", posteó en X el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, una declaración que llamó la atención de los analistas tanto por su brevedad como por su tono mesurado.

"La declaración del primer ministro fue realmente muy sucinta, algo que no suele ocurrir", apunta Miri Eisin, ex alto oficial de inteligencia del Ejército israelí. "No dijo: 'Ahora vamos a destruir Irán'".

La duda sigue siendo si Netanyahu podrá claman una escalada contra Teherán.

"Ahora Israel ha recuperado la simpatía de otros países. Si es capaz de aprovecharlo diplomáticamente, eso puede servirle mucho a Netanyahu", señala un israelí del entorno del primer ministro, que pide no revelar su nombre para referirse a discusiones reservadas. "Por otro lado, si no ataca a Irán, tendrá problemas con algunos en el seno de su propio gabinete".

Estados Unidos y otros aliados que desempeñaron un papel importante en la operación defensiva ahora presionan para que haya moderación. "Y también están los norteamericanos y todos los demás que le dicen: 'Ya pasó, no hubo grandes daños que lamentar, y estuvimos ahí para ayudarte; así que ahora es tu turno de hacernos caso", señala la misma fuente.

En cuestión de horas, Israel pareció recuperar gran parte de su imagen en la comunidad internacional, una imagen que venía muy manchada por el número de muertes civiles en Gaza y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

El general israelí retirado Noam Tibon dice que el ataque iraní hizo posible un "reseteo" de Israel en dos frentes: en Gaza, donde enfrentaba creciente presión nacional e internacional para acordar un alto el fuego, y en su frontera norte con el Líbano, donde Israel viene intercambiando disparos casi a diario con Hezbollah.

"Es la primera victoria clara de Israel en esta guerra", dice Tibon. "Ahora Occidente nos ayuda y está con nosotros, pero si Israel no tiene cuidado, todo eso puede revertirse, tal como ocurrió en Gaza".

"Los iraníes tienen que pagar algún precio por lo que hicieron", advierte Yossi Kuperwasser, exjefe de investigaciones de la inteligencia militar israelí. "Que sea oportuno o no, en este caso, no hace a la esencia del asunto". Sin embargo, agrega Kuperwasser, "es muy importante actuar en coordinación con Estados Unidos, y que ese país apruebe y apoye las represalias".

Eisin agrega que el desempeño militar nocturno de Israel redimió a las FDI de las fallas de inteligencia y seguridad del 7 de octubre, cuando el Ejército no anticipó el ataque liderado por Hamas y tardó en responder a la masacre que tenía lugar en todo el sur de Israel. Durante el ataque del sábado, "casi nada llegó al suelo, y ese es un logro que aumenta nuestra sensación de seguridad", dice Eisin. "Yes lo que necesitamos, porque esto todavía no terminó". •

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 5



El impacto de una metralla que hirió a una chica de 7 años en la zona de Negev



Un iraní lee en Teherán los detalles del bombardeo a Israel

# Tras la noche de terror, los israelíes celebran la eficacia de sus defensas

Jerusalén amaneció en un clima de normalidad tras la lluvia de misiles de Teherán, que no causó muertos

JERUSALÉN.- Los habitan- rescentelleando sobre el cielo. porque Irán es un país", insistes de Jerusalén afirmaron "Creo que fue bastante ate- tió. "El Estado de Israel necesiayer que el ataque nocturno rrador cuando, en mitad de ta mostrar que somos fuertes de Irán, con drones y misiles, la noche, empezamos a oír y que esto no esalgo que podafían en el sistema de defensa de su país, y algunos incluso mos lo que era, no sabíamos reclamaron venganza.

rentemente con normalidad, en Jerusalén. sin que se apreciara ningún tren y colectivo.

Israel afirmó que había de los iraníes con la ayuda aliados, pero los ciudadanos de Jerusalén se declararon una forma impresionante". preocupados.

aterradora porque tenemos después de que Irán hubo lanmiedo de lo que pase y de to- zado varias amenazas, y asedos los bombardeos y aviones guró querer vengarse tras un que se avecinan", afirmó Aya- mortífero bombardeo contra la Salant, una residente de Je- su consulado en Damasco, el rusalén de 48 años.

muy muy felices con la alian- a Israel. za que nos ha ayudado, porron a Jerusalén", agregó. "Estermine pronto".

los israelíes, cuyo Ejército ha Hamas en la Franja de Gaza. combatido durante años al

que era, quiero decir, sabía-La ciudad amaneció apa- Cecile Smulowitz, residente

cambio en su principal mer- cito israelí llegó, y hasta ahora cado o en sus estaciones de todo está tranquilo y espera- ron explosiones. mos que siga así".

"frustrado" el inédito ataque 67 años, quiso destacar que "una vez más, [Israel] probó de Estados Unidos y de otros su superioridad tecnológica [...] y controló la situación de

Elataque, que empezó el sá-"La situación es realmente bado por la noche, se produjo 1º de abril, una agresión que "Sin embargo, estamos la república islámica imputó

Elataque marca una imporque la mayoría de aparatos tante escalada en la larga guevoladores y misiles no llega- rra encubierta que libran am- ron. No queremos una guerra bosarchienemigos regionales, peramos que esta escalada yseprodujo en un contexto de guerra entre Israel y el movi-El ataque conmocionó a miento islamista palestino

PeroSharin Avraham, de 31 movimiento palestino Hamas años, apuntó que "luchar con- la gente judía viva aquí. Esta en Gaza, pero nunca ha entra- tra un Estado es una guerra es nuestra patria, está escrito do en guerra directa con la po- diferente" y que esto requiere en la Biblia". • tencia regional. Por la noche se una respuesta por parte de Ispodíanverarmase intercepto- rael. "Tenemos que responder Agencias Reuters y AFP

fue "aterrador", pero que con- estampidos y no sabíamos lo mos dejar pasar. No somos el saco de boxeo del mundo".

> Los aliados de Irán también hasta qué punto llegaría", dijo llevaron a cabo ataques coordinados contra posiciones israelies. Ayer temprano, en "Perogracias a Dios el Ejér-muchos puntos de Jerusalén, sonaron las alarmas y se oye-

Gil, un vecino de Jerusa-Por su parte, Yishai Levi, de lén de 30 años que no dio su apellido, afirmó que no tenía "mucho miedo".

> "Fue hermosover que Occidente está con nosotros y que nos ayudó con las interceptaciones", dijo.

> Antes del ataque iraní, las autoridades israelíes habían ordenadoalapoblaciónqueno celebrara grandes reuniones, el cierre de todas las escuelas ylugares de acampada infantil durante la festividad judía de Pascua, y el cierre de algunos lugares de playa y turismo.

"No queríamos la guerra con Hamas, ellos nos atacacon Irán, ellos nosatacan", dijo Amy Friedlang Morgans, residente de Jerusalén de 71 años.

"No queremos una guerra con Irán, ellos, de alguna manera no pueden aceptar que

# Los iraníes, entre el orgullo por el ataque y el miedo a las represalias

Aunque temen una escalada bélica, muchos manifestantes celebraron el poder de fuego de su país

TEHERÁN.- Los iraníes os- del país", subraya el hombre, quitecto de las operaciones una eventual escalada bélica una broma", añade. y el orgullo por las capacidael ataque que la república islámica lanzó el sábado contra Israel.

contra dos centros militares siria. que sirvieron como plataforbombardeo contra el con-1° de abril.

la Revolución, dos de ellos del rial iraní. generales de la Fuerza Quds, el brazo de operaciones ex- "Nos sentimos mejor" teriores del gobierno islamista.

escalada imparable entre los rael. dos países que polarizan las tensiones en la región.

caría, según él, "una guerra ca de 1979. destructiva" tanto para Israel como para Irán.

cilaban ayer entre el miedo a de 46 años. "La guerra no es militares iraníes en Medio

des militares de su país, tras incluido el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, tidas ocasiones con respon-Elataque con drones y mi- der al bombardeo contra siles apuntó especialmente su consulado en la capital

Jafari, un empleado del ma de lanzamiento para el sistema judicial que tampoco quiso dar su apellido, sulado iraní en Damasco el considera "normal" preocuparse por la situación actual, Irán acusó a Israel de "sobre todo desde el punto aquel ataque en el que mu- de vista económico", y cita rieron siete Guardianes de el temor a una depreciación

Cientos de personas se congregaron en la Plaza de En Teherán, algunos ira- Palestina de Teherán, en el níes expresaban orgullo y centro de la capital, poco alegría por el primer ataque después de que la Guardia lanzado por Irán desde su te- Revolucionaria anunció el rritorio contra Israel y otros inicio de la Operación Protemian que se produzca una mesa Honesta contra Is-

Los habitantes celebraron los ataques iraníes coreando Milad, un profesor que "Muertea Israel" y "Muertea prefirió no dar su apellido, Estados Unidos", dos eslógaespera que "el conflicto no nes muy presentes en el país

ron banderas iraníes y del "Aún no hemos recons- movimiento libanés Hezbotruido completamente las llah, respaldado por Irán, ruinas de la guerra Irán-Irak así como retratos del gene-[1980-1988] en el sudoeste ral Qassem Soleimani, el ar- Agencias AFP y DPA

Oriente, que murió en ene-Las autoridades iraníes, rode 2020 en un bombardeo estadounidense en Irak.

Varios dirigentes militahabían amenazado en reperes iraníes fueron abatidos en Siria desde el inicio de la guerra a inicios de octubre entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, en ataques atribuidos a Israel.

El ataque que destruyó el consulado iraní en Siria el 1º de abril mató entre otros a Mohammad Reza Zahedi y Mohammad Hadi Haji Rahimi, dos comandantes de la Fuerza Quds, el brazo de los Guardianes de la Revolución.

"Nos sentimos sumamente felices por esta acción de los Guardianes y, de hecho, nos sentimos mejor hoy", declaró Ali Erfanian, un funcionario jubilado de 65 años.

"Hemos ayudado así a la población oprimida de Gaza y Cisjordania ocupada" tras seis meses de guerra en el estrecho y asediado territorio palestino, añadió.

"Había tristeza y enojo continúe", porque provo- desde la Revolución Islámi- en nuestros corazones, y siempre esperábamos esta Los manifestantes agita- venganza y que los israelíes sean castigados por su brutalidad", afirmó Mahdi, un apicultor de 35 años. •

#### DE ALIADOS A ENEMIGOS

#### 1950-1979

#### El segundo país islámico en reconocer a Israel

Luego de Turquía, en tiempos del sha, Irán fue el segundo país islámico en reconocer al Estado de Israel. La policía política iraní, el Savak, fue creada en 1957 con la CIA y el Mossad israelí.

#### 1979-1980

#### Ruptura de relaciones tras el triunfo de la Revolución

Con la república islámica, Irán corta relaciones oficiales con Israel. En 1980, la Jihad Islámica, de inspiración iraní, es la primera organización islamista en tomar las armas contra Israel.

#### 1980-1988

#### Aliado militar en la guerra contra Irak

Pese al distanciamiento, Israelentrega misiles a Teherán durante la guerra Irán-Irak. La operación fue revelada en el caso de la venta de armas norteamericanas a Irán (Irangate).

#### 1982

#### Irán ayuda a crear Hezbollah en el sur libanés

En 1982, Israel invade el Líbano y los ayatollahs ayudan a la creación de Hezbollah, un movimiento chiita que se implanta en el sur del Líbano y lanza una lucha armada contra Israel.

#### 2005

#### Teherán se constituye en una amenaza nuclear

En 2005 Irán reanuda sus actividades de enriquecimiento de uranio. En 2015 llega a un acuerdo con Occidente para su suspensión. En 2018 EE.UU. rompe el acuerdo.

6 EL MUNDO LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### Guerra en Medio Oriente | LA CONTENCIÓN A TEHERÁN

# Fuerte respaldo de EE.UU. y las potencias a Israel tras el ataque

La Casa Blanca, con sus aliados Gran Bretaña y Francia, desplegó un esfuerzo inédito para proteger al país, que, según su información, iba a ser blanco de una operación militar iraní



Los líderes del G7 condenaron "por unanimidad" el ataque "sin precedentes" de Irán a Israel

DPA

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.-Los preparativos para la defensa sin precedente de Israel del primer ataque lanzado desde la República Islámica de Irán comenzaron hace diez días, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante los inocultables indicios de que Irán lanzaría una ofensiva a gran escala, dio la orden de "defender a Israel en la mayor medida posible", indicó un alto funcionario de la administración norteamericana. Era la primera vez que un presidente norteamericano daba esa orden.

Desde ese momento hasta el ataque el sábado por la noche, que incluyó más de 300 drones y mísiles balísticos lanzados por Irán y sus proxies en la región hacia Israel, Biden y su equipo de seguridad nacional desplegaron un esfuerzo inédito para blindar a Israel que incluyó acciones con el Reino Unido y Francia, y consultas con otros socios occidentales y árabes en la región y otros jugadores como Turquía, China, la India, Irak, y también con Irán a través de Suiza. En alerta máxima, Biden fue informado sobre los preparativos día tras día, y el sábado regresó a Washington antes de lo previsto desde Rehoboth, un popular balneario en Delaware, donde tenía planeado pasar el fin de semana, para seguir las novedades minuto a minuto desde la situation room, la sala de crisis de la Casa Blanca, con todo su gabinete de seguridad nacional.

"En un momento sabíamos que había más de 100 misiles balísticos en el cielo, en un viaje muy corto a Israel, minutos, realmente, y los resultados de las defensas, por supuesto, no fueron claros hasta que

todo estuvo dicho y hecho", describió el alto funcionario en una llamada con periodistas, de la que parti-CIPÓ LA NACION.

La coalición internacional liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia asistió a Israel en la defensa con un despliegue inédito de fuerzas occidentales, que incluyó dos destructores en el este del Mediterráneo, aviones F-35, la batería de municiones de la Cúpula de Hierroy el sistema de defensa de misiles israelí Arrow, y misiles Patriot norteamericanos. El resultado: el 99% de los proyectiles lanzados contra Israel fueron interceptados, según las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y el gobierno norteamericano.

"Con el apoyo de varios socios, entre ellos el Reino Unidoy Francia, Estados Unidos ayudó a Israel a derrotar espectacularmente este acto sin precedente. A pesar de lanzar más de 300 municiones desde Irán y otros puntos de la región, Israel y sus socios de la coalición fueron capaces de derribar el 99% de estas municiones", dijo el funcionario de la administración norteamericana. "Prácticamente no hay ningún daño a la infraestructura de Israel", agregó.

Ayer por la mañana, Biden se comunicó con los comandantes de los escuadrones 494°, una unidad basada en el Reino Unido, y 335º, de una base de la Fuera Aérea en Carolina del Norte, para felicitarlos por la labor. "Estos dos escuadrones realizaron docenas de derribos aéreos anoche salvando vidas y reduciendo el riesgo de conflicto regional en el extranjero", señaló el alto funcionario.

Un alto funcionario del Pentágono agregó en la llamada que el éxito de la defensa de Israel también fue

el resultado de "años de inversión y de cooperación" destinados a desarrollar la tecnología de misiles defensivos de Israel, que además aporta flexibilidad para responder a los ataques en tiempo real.

Luego de montar esa defensa sin precedente, la Casa Blanca se abocó a desescalar el conflicto por todos los medios posibles para prevenir una guerra regional. Biden y los mandatarios del G7 hablaron en videoconferencia ayer por la mañana, condenaron inequivocamente y en los términos más enérgicos el ataque, reafirmaron su compromiso con Israel y remarcaron que "debe evitarse" que el conflicto regional se salga de cauce. Biden también habló por teléfono con el rey de Jordania, Abdullah II, aliado de la Casa Blanca.

"Con sus acciones, Irán ha dado un paso más hacia la desestabilización de la región y corre el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable. Esto debe evitarse. Continuaremos trabajando para estabilizar la situación y evitar una mayor escalada", dijo el comunicado posterior de los líderes del G7.

Biden también le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su llamada el sábado por la noche, que su gobierno no respaldará una eventual represalia israelí al ataque iraní, que también fue una represalia por el ataque israelí al consulado de Irán en Damasco, Siria, que mató a oficiales de la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos no participará en ninguna ofensiva contra Teherán, indicaron los funcionarios del gobierno norteamericano. Y ayer John Kirby, habitual vocero de la Casa Blanca para asuntos de política exterior, dejó en claro que el gobierno demócrata quiere prevenir una escalada mayor.

"El presidente ha sido claro: no queremos que esto escale. No buscamos una guerra más amplia con Irán", dijo Kirby en una entrevista con la cadena MSNBC.

La atención quedó puesta ahora en Israel, yen la probable respuesta de Netanyahu al ataque iraní, que fue tan anticipado y telegrafiado que muchos analistas terminaron por bajarle el precio, y lo interpretaron como una maniobra política destinada a resetear el conflicto regional más que una ofensiva militar. Pero el gobierno de Biden fue tajante: el objetivo del ataque fue "provocar un daño significativo y muertes en Israel", sus intenciones fueron claramente ser "altamente destructivo", y en ningún momento hubo aviso alguno.

"No dieron una notificación ni ninguna idea de los objetivos", dijo el alto funcionario norteamericano. "Claramente tenían la intención de destruir y causar muertes", agregó.

#### En la ONU

Además de la reunión urgente del G7, a última hora de ayer también se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, advirtió que Irán "está más cerca que nunca de la bomba nuclear" y, en esa línea, pidió medidas urgentes para contener a las fuerzas iraníes en su avance. Hizo mención también a ofensivas perpetradas por Irán tanto dentro del propio país como en territorio extranjero. Entre ellos, la Argentina.

El embajador de Irán ante la ONU, Nasrollah Entezam, afirmó por su parte: "Israel perpetró un ataque cobarde en Damasco. Eso nos dio derecho a responder en la ley internacional". •

### El Papa llamó a detener la espiral de violencia en la región

"Nadie debe amenazar la existencia de los otros". clamó el Pontífice

Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.-Como era de esperar, en su tradicional plegaria dominical, el papa Francisco manifestó ayer su preocupación por la dramática escalada en Medio Oriente, y lanzó un llamado "urgente" para que se detenga la "espiral de violencia" en la región. Además, reiteró su reclamo para un cese del fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y negociaciones para la solución de dos Estados para palestinos e israelíes.

"Sigo en oración y con preocupación, también dolor, las noticias llegadas en las últimas horas sobre el agravamiento de la situación en Israel a causa de la intervención de parte Irán", dijo el Papa, al asomarse de la ventana de su despacho del Palacio Apostólico, como todos los domingos al mediodía, para una oración mariana.

"Nadie debe amenazar la existencia de los otros", afirmó el papa, que volvió a llamar a un cese del fuego en la Franja de Gaza, a la liberación de todos los rehenes va la solución de los dos Estados en el conflicto palestino-israelí.

"Que todas las naciones se alineen del lado de la paz y ayuden a los israelíes y a los palestinos a vivir en dos Estados, uno al lado del otro, en seguridad. Es un profundo y lícito deseo de ellos y es un derecho de ellos: dos Estados uno al lado del otro", reclamó, entre los aplausos de la multitud.

### Malestar de la comunidad judía con Lula

BRASILIA (ANSA).- La Confederación Brasileña de Israel (Conib) se quejó ayer de la falta de condena del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva al ataque de Irán contra Israel. En un comunicado, la entidad afirmó que la posición del gobierno "vuelve a ser frustrante".

"El mundo democrático y varios países de Medio Oriente se han unido a Israel en la condena y la lucha contra el ataque de Irán", pero "la actual política exterior de Brasil ha optado por ponerse del lado de la teocracia iraní, desviándose una vez más de nuestra. línea diplomática histórica de condenar agresiones de este tipo. Lamentable", afirmó la entidad.

El propio embajador de Brasil en Israel, Daniel Zonshine, se mostró decepcionado por la falta de reacción de su gobierno, y dijo que aún esperaba la condena de las autoridades. Zonshine admitió la crisis diplomática entre Brasile Israel al diario O Globo y cuestionólaposición del gobierno de Lula después de que Irán lanzara misiles y drones contra Israel. •

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO | 7



Javier Milei, anoche, al encabezar la reunión; el embajador israelí se sentó a la derecha de la vicepresidenta Villarruel

PRESIDENCIA

# Respaldo a Israel: el embajador se sumó al comité de crisis de Milei

El Presidente invitó a Eyal Sela a participar de la reunión en la Casa Rosada, donde se analizó el impacto de la agresión iraní; el diplomático brindó un informe sobre el ataque

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

Minutos después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el presidente Javier Milei encabezó anoche en la Casa Rosada un comité de crisis con los miembros del gabinete nacional. La intención fue analizar los pasos a seguir tras el ataque directo de Irán a Israel, que desató una crisis regional con impacto mundial. El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, también participó de la reunión, donde dio un informe sobre la agresión iraní a través de drones y la defensa que el Estado hebreo utilizó para neutralizarlos.

Luego de conocido el lanzamiento de misiles contra territorio israelí, Milei resolvió el sábado interrumpir su gira por el exterior y no continuar su viaje a Dinamarca. El Presidente llegó al país ayer por la tarde, a las 18.26, en un vuelo de ministra de Seguridad, Patricia Bulínea, desde Miami. Lo hizo junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien minutos después ingresó junto al mandatario a la Casa de Gobierno. El respaldo total a Israel en el conflicto, expresado en un comunicado el domingo, se extendió en la reunión en la Casa Rosada, donde el embajador Sela fue protagonista.

"Vine aquí a expresar el agradecimiento al Presidente del primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, por su clara y rotunda condena a Irán, y estardel lado correcto de los hechos", expresó el diplomático israelí en un video conjunto con el portavoz, Manuel Adorni, distribuido luego de la reunión.

Sela también aclaró que su participación en la reunión, que duró poco más de una hora, tuvo como objeto "dar información diplomática sobre el ataque", que incluyó unas "sesenta toneladas de explosivos" que fueron "interceptados" en "un 99 por ciento". El embajador se retiró luego y Milei siguió encabezando la reunión de gabinete.

Junto a Milei y su hermana, participaron del encuentro la vicepresidenta Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la llrich; el ministro de Salud, Mario Russo; su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

También estuvieron invitados el titular de la AFI, Silvestre Sivori, el asesor Santiago Caputo y el portavoz, Adorni.

Durante la reunión, Sela se ubicó al lado de Villarruel, según exhibió la foto oficial distribuida por la Casa Rosada.

El cambio del escenario mundial convenció a Milei de abandonar su idea de viajar a Dinamarca.

#### El reemplazo

A Copenhague viajó finalmente el ministro de Defensa, Luis Petri, para firmar el acuerdo para la adquisición de aviones de caza F-16, ceremonia que iba a tener al Presidente como protagonista, hasta el punto de que se había anunciado

"Vine a expresar el agradecimiento al Presidente del primer ministro Benjamin Netanyahu y del presidente Isaac Herzog", dijo el representante israelí

Milei se sumó al cónclave apenas regresó de su gira por Estados Unidos que probaría una de las aeronaves como copiloto. Petri participó del cónclave de la Casa Rosada vía Zoom, afirmaron fuentes oficiales, al igual que la canciller Diana Mondino, de viaje oficial en Brasil.

"El Presidente regresa a la Argentina para conformar un comité de crisis en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en Israel, para ponerse al frente de la situación y coordinar acciones con los presidentes del mundo occidental", había anticipado Adorni el sábado, en horas de la tarde.

Las reacciones de otros estamentos del Gobierno fueron inmediatas. En medio de la conmoción mundial que provoca la escalada bélica en Medio Oriente, la Cancillería ordenó un "cierre temporario" de las embajadas nacionales en esa región, según se indicó en un comunicado.

La información del ataque llegó a la delegación argentina que acompañaba a Milei en Estados Unidos y el Presidente decidió regresar al país.

Los voceros oficiales confirmaron que la decisión de adelantar el regreso al país estuvo vinculada a la ofensiva de Irán contra Israel.

go, dijeron que también pesó en la decisión el hecho de que la agenda de Milei en el exterior resultó "demasiado extensa" y que era necesario que el Presidente atendiera los asuntos domésticos.

En un primer mensaje a través de las redes sociales, Adorni había afirmado que "por cuestiones de agenda el Presidente regresará a la República Argentina y no podrá completar su viaje a Dinamarca". Luego especificó que Milei tomó la decisión tras el ataque de Irán a Israel.

En la agenda original, Milei tenía previsto llegar hoy a Copenhague para participar, al día siguiente, de la actividad con autoridades del Reino de Dinamarca. Finalmente, viajó una delegación de funcionarios argentinos, sin Milei entre ellos.

La suspensión del viaje de Milei encontró al ministro de Defensa, Luis Petri, en vuelo a Dinamarca, donde está previsto que mañana se realice la firma del contrato por la compra de los aviones de combate F-16. "Gracias por todo apoyo! por orden del Presidente @JMilei voy a Dinamarca a firmar un histórico acuerdo que va a permitir garantizar el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo ante cualquier amenaza! VLLC", publicó el ministro en su cuenta de X, cerca de las 17.30, en momentos en que se anunciaba el retorno del mandatario a Buenos Aires. Su periplo también incluirá un paso por Noruega.

El ministro Petri fue quien firmó el 26 de marzo pasado la carta de intención para la adquisición de las 24 aeronaves danesas, que llegarán con equipamiento militar de los Estados Unidos entre fines de este año y 2025. Suscribió la carta junto con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, garantizara la disposición de los fondos. •

Otros colaboradores, sin embar-

8 EL MUNDO LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

### Guerra en Medio Oriente | LA RESPUESTA DE ARGENTINA

# Solidaridad con Israel y masivo repudio de la política nacional al ataque de Īrán

Los expresidentes Macri y Fernández condenaron la agresión; también Pro y la UCR; críticas de Grabois a la postura de Milei

El ataque de Irán a Israel se convirtióen un revulsivo para la dirigencia política nacional, que salió en masa a condenar la agresión perpetrada en las últimas horas por la república islámica, Desde los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández hasta gobernadores como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), pasando por un amplio espectro de legisladores nacionales de la UCR y Pro, manifestaron su solidaridad con el gobierno de Tel Aviv.

La excepción fue Juan Grabois, que criticó la decisión de Javier Milei de interrumpir su gira por Europa y convocar a un comité de crisis. "Sigue poniendo sus prejuicios ideológicos y afinidades personales por encima del interés nacional", acusó el dirigente al Presidente, antes de advertirle: "No queremos que nos traigan guerra entre potencias a nuestra tierra".

Tanto la izquierda como los principales referentes del kirchnerismo prefirieron mantenerse en silencio tras las primeras horas luego del ataque.

Macri condenó "enfáticamente el brutal ataque perpetrado por Irán", tras lo cual expresó su solidaridad con el pueblo de Israel. "La guerra, el terrorismo y la violencia nunca son el camino. Hoy, más que nunca, es imprescindible trabajar por la paz", remató.

Por su parte, Fernández reclamó una reacción del Gobierno ante la agresión. "La Argentina debe condenar el ataque de Irán sobre Israel", exigió. El exjefe del Estado redobló la apuesta y en dirección a Milei sostuvo que "el Presidente debe comprender que es imperioso que la Argentina promueva el cese del fuego y abogue firmemente por la paz". "La guerra no es el camino para dirimir los diferendos que se plantean", concluyó.

El conflictogeneradopor Irántam-



Mauricio Macri EXPRESIDENTE

"Condeno enfáticamente el brutal ataque perpetrado por Irán contra Israel. Toda mi solidaridad con el pueblo israelí"



Alberto Fernández EXPRESIDENTE

"El Presidente debe comprender que es imperioso que la Argentina promueva el cese del fuego y abogue firmemente por la paz"



Juan Grabois DIRIGENTE SOCIAL

"Milei sigue poniendo sus prejuicios ideológicos y afinidades personales por encima del interés nacional. No traigan guerra a nuestra tierra"

bién mereció el rechazo del senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martin Lousteau. "Quiero expresar mi solidaridad con el pueblode Israel por esta nueva agresión sufrida a manos del gobierno iraní", dijo, antes de expresar su deseo de que "el camino de la paz ponga fin a tanto dolor y sufrimiento".

#### Mas rechazos

Dos gobernadores de diferentes signo político coincidieron en su condena al ataque. "Toda mi solidaridad y compromiso con el pueblo de Israel ante el repudiable ataque terrorista iniciado por la República Islámica de Irán", manifestó Frigerio. El mandatario de Pro cuestionó de manera elíptica a quienes no condenaron la agresión al afirmar que "ante tanta violencia el silencio es complicidad".

"Ruego a Dios ilumine a los líderes de todos los países para que la paz prevalezca sobre la guerra, ya que esta solo genera violencia y muerte. Hoy, lo que se está viviendo en Israel por el ataque de Irán, que se suma al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, preocupa profundamente a toda la humanidad", afirmó, en tanto, el santiagueño Zamora.

Muchos diputados nacionales manifestaron su solidaridad con Israel. Así, el bloque de Pro, con la firma de 23 legisladores, presentó un proyecto para que la Cámara baja declare "el más enérgico repudio al ataque de la república terrorista de Irán, responsable directo de los atentados a la embajada de Israel en Buenos Airesen 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994, contra el Estado de Israel".

La iniciativa, impulsada por Sabrina Ajmechet, promueve además el respaldo de la Cámara baja al "derecho de Israel a defenderse y a existir" y expresa "el apoyo incondicional a sus autoridades y su pueblo".

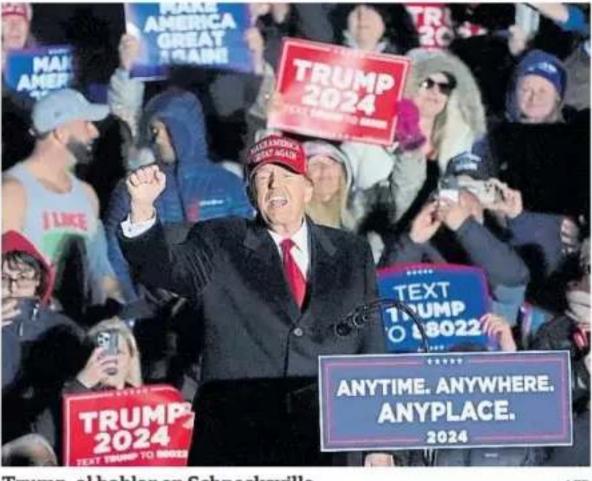

Trump, al hablar en Schnecksville

# Comienza el juicio a Trump por sobornar a una actriz porno

EE.UU. El candidato presidencial, en plena campaña, deberá sentarse hoy en el banquillo

SCHNECKSVILLE, Pensilvania.— Donald Trump criticó ásperamente este fin de semana a los fiscales de Nueva York y a la acusación de soborno que presentaron en su contra, en el último mitin político del que participó el expresidente estadounidense antes de que dé inicio hoy un juicio contra él al que calificó como "amañado" y "comunista".

El primer juicio penal contra Donald Trump -de los cuatro que afronta- arranca en Manhattan, Nueva York, en medio de las habituales coberturas mediáticas, y con un dato adicional: la candidatura del acusado a la reelección en las elecciones de noviembre, confirmada en las recientes primarias republica-

nas. El juicio por el caso Stormy Daniels (el pago de un soborno a esa actriz de cine porno para silenciar una relación extramatrimonial) culmina un año complicado desde que el republicano fue imputado. Después de meses de procedimientos legales, incluidos tres intentos de apelación por parte de su defensa, el último esta semana, ya no hay marcha atrás. No será porque el republicano no lo haya intentado: su defensa planteó, sin éxito, numerosas maniobras dilatorias.

También apelaron a su condición de candidato presidencial, con el argumento de que Trump debería estar en campaña y no "en un tribunal defendiéndose". No lograron convencer de un aplazamiento al juez, Juan Merchan, de origen colombiano, al que Trump calificó como "corrupto".

Las idas entre los encuentros políticos y el juzgado, acompañadas de grandes titulares, convierten a las próximas elecciones presidenciales en un territorio inédito e impredecible en la historia de Estados Unidos.

La primera imputación penal por la que se sentará en el banquillo Trump es un compendio de todo lo que caracteriza al republicano: bajos instintos, finanzas y ambición política. El soborno para enterrar el escándalo que habría supuesto la noticia de su aventura con la actriz Stormy Daniels en la campaña electoral de 2016 es una manifestación de su poder, con su dinero para comprar voluntades (130.000 dólares).

También el caso muestra to-

das las triquiñuelas y ardides para ocultar el pago que le hizo a Daniels, desde encargárselo a su hombre de confianza -el abogado Michael Cohen, que luego se volvió contra Trumphasta maquillarlo como "gastos legales" en los registros de su empresa, sin contar la presunta interferencia electoral para evitar, precisamente, el problema que habría supuesto la noticia de haberse conocido en plena campaña. Según muchos observadores, este detalle puede convertirse en la piedra de toque del juicio por posible violación de las leyes de financiación electoral.

No extraña, por lo tanto, que de las cuatro imputaciones contra él la de Nueva York sea la que Trump más deteste, según sus allegados, que afirman que el candidato republicano se siente incómodo por la historia: trapos sucios que dificilmente puedan considerarse pruebas de la persecución política a la que dice estar sometido por los demócratas (como lo es el fiscal que instruyó la causa, Alvin Bragg). Pero aunque solo fuera porque puede ser el único juicio de los cuatro que se celebren antes de las elecciones, el que comienza hoy reviste una importancia capital.

Larry Sabato, de la Universidad de Virginia, considera más dañino el juicio, aún sin fecha, por sus intentos de revertir el resultado electoral de 2020, que empujó a una horda de seguidores a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021.

"El asunto del 6 de enero podría hacerle mucho daño a Trump, pero no estoy seguro de que el juicio relacionado con Stormy Daniels lo haga, aun si fuera condenado. Los índices de audiencia de Trump suben cada vez que parece perseguido. Sus seguidores son fanáticos", explica Sabato.

Una condena en el juicio de Nueva York, que está previsto que dure entre seis y ocho semanas, "podría tener un impacto, pero no me atrevo a apostar ni siquiera por eso. La inflación y la crisis en la frontera parecen pesar más electoralmente que el veredicto del público sobre la idoneidad de Trump para el cargo. Pero solo estamos en abril. Pasarán y cambiarán muchas cosas antes de las elecciones de noviembre", agrega. •

# La Ciudad activó la custodia sobre "objetivos sensibles de terrorismo"

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó que se ponga en marcha un plan de contingencia para garantizar la seguridad de "objetivos sensibles de terrorismo", luego del ataque de Irán a Israel y, en el plano local, la condena de la Cámara de Casación que señaló al Estado de Irán como promotor del atentado a la AMIA. El plan tiene su foco sobre "edificios consulares, embajadas, instituciones religiosas, puntos de interés geopolíticos", indicaron desde la Ciudad a LA NACION.

El operativo está cargo de la División Objetivos Sensibles (DOS), que fue creada por el nuevo gobierno porteño y que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Waldo Wolff, y del jefe de policía, Diego Kravetz. "Los objetivos sensibles son aquellos que no son blanco del delito común para la búsqueda de beneficios económicos y cuyos

ataques suelen ser perpetrados por organizaciones de crimen organizado, organizaciones terroristas y otras que persiguen un impacto comunicacional o un hecho estratégico con objetivos políticos, religiosos o raciales, entre otros", explicó el gobierno porteño a través de un comunicado.

"Venimos trabajando desde que asumió Jorge Macri, que me encomendó empezar a mirar la seguridad de la ciudad en función de las nuevas hipótesis de conflicto en el mundo", señaló Wolff ayer, en diálogo con Radio Con Vos. La División Objetivos Sensibles, explicó Wolff, es dirigida por Alejandro Itzcovich, exdirector de Seguridad de la Policía Aeroportuaria durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Se incrementaron los ataques en el mundo en lugares públicos como pasó en Moscú, lo que pasó [anteayer] en Sídney, las alertas en los partidos de la Champions. Estamos trabajando en planes de acción que elevan el nivel de alerta y de custodia con sistemas acordes con lo que está ocurriendo en el mundo", agregó.

Desde el Ministerio de Seguridad de la ciudad informaron que el plan comenzó con una capacitación a todos los miembros de la fuerza y que se centralizó toda la información preventiva en la DOS.

"Si hay un país que no puede en función de su historia y sus valores hacerse el distraído es la Argentina", completó Wolff, que enlazó los antecedentes locales con el giro geopolítico encabezada por la administración de Milei. "Este no es un problema ni de Medio Oriente, ni siquiera de los israelíes o de los judíos: estamos hablando de occidente contra oriente. De la civilización democrática contra la tiranía", completó. •

Agencias AP v Diario El País



# +INFORMACIÓN LOS LUNES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



20:00

HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

ODISEA CON CARLOS PAGNI



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar Dos pedidos en la Corte contra la iniciativa del Presidente

### La ror un DN gol Mi

### La Rioja

La provincia gobernada por el peronista Ricardo Quintela presentó un recurso para pedir la nulidad del DNU 70/2023. Quintela es uno de los gobernadores más enfrentados con Milei, que le reprocha el uso de los fondos públicos en su provincia.

### Movimientos en la Justicia | EL FUTURO DE LA DESREGULACIÓN ECONÓMICA

# La Corte Suprema acelera los tiempos para tratar el decreto de Milei

En los tribunales observan que difícilmente la política llegue a un entendimiento que defina si el DNU es constitucional; el expediente comenzó a circular entre las vocalías

#### Hernán Cappiello

LA NACION

Se acortan los tiempos para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23 del presidente Javier Milei, que desregula la economía. Hasta ahora, el mensaje era que debía resolverlo la política y evitar la judicialización. Pero en las últimas horas la percepción es que difícilmente la política llegue a una solución.

Entre antes y ahora hubo un giro. Hace un mes, el 12 de marzo, en la reunión de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Am-Cham), el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que iban a esperar a que la política resolviera la controversia por el DNU. El miérco-les pasado, en una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires, volvió con lo mismo y agregó: "Si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia".

La percepción en los tribunales ahora es que, a lo largo de este mes, entre la reunión de la AmCham y el almuerzo del Rotary, la situación política "está trancada, más trancada que antes". Lo que hace que se aceleren los tiempos para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el decreto.

"Se está trabajando en los temas, pero cuándo es el plazo razonable lo deciden los jueces; el plazo razonable está atado al éxito de la política y lo vemos complicado", señalan en los tribunales. Ven que los problemas aparecen en el propio riñón libertario, con el quiebre del bloque de La Libertad Avanza, más allá de las negociaciones con la oposición dialoguista.

Esta situación hace que se vea un horizonte con nubarrones. "Es más factible que el oficialismo pueda perder un hombre propio en la Auditoría General de la Nación, plazo que se venció el viernes pasado, a que pueda destrabar el futuro del DNU", dijo otro observador político.

puesta en un fallo por todo el DNU, como lo había reclamado La Rioja, sino para rehabilitar la vigencia del capítulo laboral. Nada de esto ocurrió.

Esto hizo que Milei, sin consultar con nadie, decidiera hacer público que pensaba cubrir la vacante de la Corte con la postulación del

El 12 de marzo pasado, en la Am-Cham, Rosatti mencionó a Juan Bautista Alberti, "tan citado y tan poco leido", en una supuesta alusión a Milei. Y consideró que hay

inseguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política. "Esto ocurre en la Argentina desde hace muchos años. La judicialización de las cuestiones típicamente políticas. Frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial", recalcó.

Un mes más tarde, en el almuerzo del Rotary de Buenos Aires, afirmó: "Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema (por las demandas contra el DNU y los recortes del Gobierno a las provincias), la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable".

Entre medio de ambas alocuciones, el presidente Milei criticó a la mayoría de la Corte porque no fallaba según sus deseos, rechazando las medidas cautelares que mantienen suspendido el capítulo laboral de su DNU. Esta era la expectativa del Gobierno, según dijeron a LA NAcion fuentes oficiales.

Señalaron que tenían la información de que iba a haber una respuesta de la Corte ante los fallos de la Justicia Laboral que habían suspendido el capítulo 4 del DNU. En el Gobierno consideraban que lo más incruento era rechazar la cautelar por falta de legitimación de la CGT o porque estaba mal concedida. Ni siquiera la expectativa estaba puesta en un fallo por todo el DNU, como lo había reclamado La Rioja, sino para rehabilitar la vigencia del capítulo laboral. Nada de esto ocurrió.

Esto hizo que Milei, sin consultar con nadie, decidiera hacer público que pensaba cubrir la vacante de la Corte con la postulación del juez Ariel Lijo y adelantar la designación del jurista Manuel García-Mansilla para reemplazar al juez Juan Carlos Maqueda, que deja el máximo tribunal el 29 de diciembre, al cumplir 75 años.

Para comenzar el proceso de designación, el Gobierno publicará hoy y mañana una comunicación en el Boletín Oficial y en diarios nacionales, con las postulaciones. Así lo marca el decreto 222/03, que además inaugura así una etapa de impugnaciones y adhesiones que dura 15 días, una audiencia pública en el Senado y luego la votación para ver si los candidatos obtienen los dos tercios de los votos de los presentes.

Con Lijo y García-Mansilla, si prosperaran sus postulaciones, Milei busca alterar la mayoría de la Corte que hoy componen Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Milei dijo que "al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable" con el decreto. Lo dijo en una conferencia libertaria, dos sábados atrás. En Tribunales señalan: "A la Corte, con buen diálogo, no vino nadie. Ni nadie pidió nada. Si alguien llevó algún tipo de información, probablemente fue equivocada".

No es un secreto que el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti es quien impulsó la designación del juez Lijo en el máximo tribunal a partir de su relación personal con Javier y Karina Milei, y que busca recuperar centralidad en el tribunal.

La Corte tiene en sus manos 30 causas iniciadas por 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros. En total, los reclamos ascienden a unos 1000 millones de dólares.

Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus, los mandatarios provinciales presentan en los tribunales sus demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo. La mayoría de las demandas iniciadas ya tienen dictamen de la Procuración General. que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo.



Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti, en el Congreso

# El fallo de la AMIA complica políticamente a Cristina Kirchner por su pacto con Irán

Casación caracterizó al Estado islámico como un país promotor del terrorismo; su impacto en la expresidenta

El fallo de la Cámara de Casación que ratificó que los iraníes estuvieron detrás del atentado contra la AMIA dejó mal parada a la expresidenta Cristina Kirchner por haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán.

Independientemente de lo que decida la Justicia acerca de si hay o no delito en la firma de ese tratado, refrendado por el Congreso, la expresidenta quedó expuesta políticamente al haber pactado con un Estado que la Justicia ahora señala como promotor del terrorismo.

La denuncia contra Cristina
Kirchner por la firma de ese pacto secreto, cuya existencia incluso
fue negada en un comienzo por su
gobierno, fue realizada por el fiscal
Alberto Nisman, que cuatro días
después fue hallado muerto en su
departamento de Puerto Madero.
Nisman, recogiendo y completando investigaciones de quienes lo
precedieron, habló de que el Hezbollah, promovido por Irán, fue el
que planificó y ejecutó el atentado,
efectuado por agentes extranjeros.

ectuado por agentes extranjeros. El fallo de Casación finalmente

termina por unir los cuatro momentos de la causa: la investigación del atentado, que señaló a Irán; la causa por las irregularidades en la investigación del atentado, con responsabilidades políticas por interferir en el descubrimiento de la verdad; la denuncia de Nisman por encubrimiento, y las averiguaciones sobre la muerte del fiscal, que para la Justicia fue asesinado.

Hay un último capítulo de esta causa que se contó el año pasado: la identificación de cuatro comerciantes libaneses que colaboraron para darles documentación a los que ejecutaron el ataque. Uno de ellos, que está en Brasil, está a punto de ser juzgado mediante un acuerdo diplomático con la Argentina.

Enhebran estas cuatro historias las necesidades políticas coyunturales de los gobiernos de los últimos 30 años para manejar un expediente que no tiene condenados y que cuenta con siete prófugos acusados de planificar y ejecutar la voladura de la AMIA, protegidos por Irán y el Líbano.

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



### Misiones

La provincia que administra Hugo Passalacqua también llevó hasta la Corte su reclamo contra el DNU. Solicita que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad, entre otros puntos, por la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).



ARCHIVO

En el caso de la firma del pacto con Irán, la expresidenta espera para ser juzgada junto con el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini; el exviceministro de Justicia Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque; el senador Oscar Parrilli; el piquetero Luis D'Elía; el exembajador Eduardo Zuain, y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además del piquetero Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Esta causa fue cerrada sin llegar a juicio, pero se reabrió el año pasado. La expresidenta recurrió a la Corte. Es su última carta para evitar el juicio oral y público, lo que aparece bastante dudoso.

En tanto, se está terminando de definir quiénes serán los jueces que realicen este proceso. Por ahora son Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Los dos últimos ya juzgaron y condenaron a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad.

Los jueces fueron recusados por Cristina Kirchner y el asunto está a estudio de la Sala I de la Cámara de Casación, para definir si confirman a estos tres magistrados o los apartan.

Lejos de ser una sentencia definitiva la dictada por Casación en la causa AMIA, el fallo será recurrido mediante dos vías; por un lado, los que estaban absueltos y fueron condenados plantearán lo que se llama un recurso de Casación horizontal, es decir que otra sala del mismo tribunal revise esas condenas, ya que la ley exige un doble conforme. El resto recurrirá a la Corte mediante un recurso extraordinario.

Los jueces de Casación Carlos

Mahiques y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Ángela Ledesma, resolvieron absolver al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, que venía condenado por encubrimiento; dispusieron bajar las penas al exjuez Juan José Galeano a cuatro años; al propio Carlos Telleldín, que quedó con un año y medio en suspenso, y en el caso de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se cambió la calificación y se los condenó por el delito de privación ilegal de la libertad como partícipes secundarios.

Lo llamativo es que esta causa, en la que se juzgó a supuestos encubridores del atentado y que hizo que el Estado argentino se allanara ante el reclamo de los familiares de las víctimas de privación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se quedó sin condenados por encubrimiento.

Todos los condenados apelarán el fallo.

Los jueces de la Casación también dispusieron en una tercera sentencia sobreseer a los exsecretarios del juzgado federal de Galeano María Susana Spina, Javier de Gamas Soler y Carlos Alfredo Velasco, que vinieron cargando con el peso del proceso desde hace 20 años.

nitiva la dictada por Casación en la causa AMIA, el fallo será recurrido mediante dos vías; por un lado, los que estaban absueltos y fueron confue a la caso de Telleldín, el mecánico, ahora abogado, que fue acusado de entregar la Trafic para el ataque, fue absuelto.

La fiscalía a cargo de Raúl Pleé puede recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para buscar revertir la absolución.

Los efectos del fallo de la Cámara de Casación respecto de señalar la responsabilidad de Irán detrás del ataque son más políticos que jurídicos.

Hezbollah y su ala militar fueron designados como organización terrorista por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Holanda y la Unión Europea.

El propio Mahiques, que desarrolló el voto más extenso, destacó la necesidad de que la ONU reforme su funcionamiento y se amplíe la jurisprudencia para poder juzgar a los Estados como terroristas y no solo a los individuos de esos Estados que cometieron los ataques. Una propuesta que envió a la ONU.

Lo mismo hizo con la propuesta de que se apruebe una reforma legal para juzgar a los prófugos del ataque a la AMIA en ausencia. Es decir, sin necesidad de que los prófugos se entreguen. Una parte de la dirigencia comunitaria auspicia esta reforma.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en una conferencia de prensa que ya tienen un proyecto de ley en este sentido, aunque señaló que de todos modos iban a trabajar con velocidad con el Ministerio de Justicia para su presentación. "Está en trámite", dijo, lacónica, una fuente de ese ministerio a LA NACION.

La declaración del atentado y de la causa por las irregularidades en la investigación como delitos de lesa humanidad permite seguir persiguiendo a sus responsables con el correr del tiempo, pues de este modo los casos son imprescriptibles. Ya lo habían dicho los jueces del tribunal oral que condenaron a los exfuncionarios que investigaron el caso. • Hernán Cappiello

# Hermetismo y negociaciones para ocupar las vacantes de la Corte bonaerense

Hay cuatro puestos libres en el tribunal; las especulaciones cruzan por igual al peronismo, al radicalismo y a La Libertad Avanza

#### Javier Fuego Simondet

LA NACION

Los cuatro puestos vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resultan un paquete de cargos apetecible para los partidos políticos bonaerenses. A partir del 1º de junio, cuando se efectivice la salida por jubilación del juez Luis Genoud, el tribunal quedará solo con tres integrantes y deberá convocar a la presidenta del Tribunal de Casación Penal, Florencia Budiño, para poder firmar sentencias. Si bien los nombres de los candidatos no trascienden y el gobierno de Axel Kicillof asegura no haber puesto en marcha las negociaciones para definirlos, las especulaciones están a la orden del día en un proceso de negociación que se sacudió con la urgencia de la nueva salida en la Corte provincial.

En el reparto de las vacantes, al menos dos se distribuirían entre el peronismo y el radicalismo. El mecanismo de selección consiste en que el gobernador envíe al Senado provincial los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte que propone y el Senado tiene que aprobarlos por mayoría absoluta (la mitad más uno de los legisladores). "Por ahora, no nos ocupamos", dicen a LA NACION cerca de Kicillof. "El gobernador todavía no ha tomado una definición al respecto", asegura una fuente de confianza del mandatario.

La misma falta de negociación que arguyen en el entorno de Kicillof remarcan encumbrados hombres del radicalismo, Proy el peronismo. En las tres fuerzas priman el secretismo y la cautela, aunque algunas fuentes sostienen que las charlas están vigentes e incluso se vuelven más urgentes por la nueva vacante que se abrió.

"Es verdad que, con la renuncia de Genoud, la Corte complica su funcionamiento. Ya había vacantes, pero se aceleraron las charlas. La decisión principal pasa por el gobernador. Está aceptado que el radicalismo podría proponer a alguien. Creo que va a ir por cubrir dos vacantes [de las cuatro] y que la otra sería para el oficialismo, donde hay ruido", indica un dirigente de lo que fue Juntos por el Cambio.

Las fuentes consultadas identifican a varios negociadores en esta trama, además del gobernador Kicillof. Entre ellos, el ministro de Justicia provincial, Martín Mena; el titular de la UCR bonaerense v senador nacional, Maximiliano Abad, y la jefa de la bancada de Unión por la Patria en el Senado provincial, Teresa García. No obstante, cerca de Abady García juran que no han comenzado a abocarse al tema. En el Frente Renovador, aseveran que Sergio Massa habló con Kicillof "el año pasado sobre la Corte, durante la campaña, pero no volvieron a hablar".

"Lo de Genoud precipita que se siente la política [a consensuar postulantes para cubrir las vacantes]. Los nombres se vana cerrar en mesas muy reservadas", advierte una fuente peronista al tanto del tema, que admite que los dirigentes oficialistas y opositores "vienen



Axel Kicillof
GOBERNADOR DE BUENOS AIRES

Es el encargado de proponer al Senado los candidatos para la Corte provincial. La última designación en el tribunal la impulsó María Eugenia Vidal.

hablando" y que está consensuado que en la definición de los nombres haya "paridad de género".

En los tribunales bonaerenses deslizan que los jueces de la Corte no hicieron llegar pedidos puntuales para completar las vacantes tras el anuncio de la salida de Genoud.

menos dos se distribuirían entre el peronismo y el radicalismo. El mecanismo de selección consiste en que el gobernador envíe al Senado provincial los pliegos de los candidatos a jueces de la Cormás que agravarse".

No obstante, las fuentes aclaran que hay preocupación por las vacantes en todo tipo de cargos dentro del Poder Judicial provincial, algo que, "con esta salida, no hace más que agravarse".

Según un relevamiento de la Suprema Corte, existen 350 puestos vacantes, lo que representa un 25,2% del total de jueces de la provincia. En noviembre del año pasado, el Senado aprobó ocho pliegos para cubrir vacantes de jueces de

La última incorporación que tuvo la Corte fue la del exjuez federal Sergio Torres, en 2019, que llegó con el impulso de María Eugenia Vidal, por entonces gobernadora. Torres es el actual presidente del tribunal, que integra junto a Hilda Kogan y Daniel Soria.

En 2020 falleció el juez Héctor Negri, que ese año era vicepresidente de la Corte provincial. En febrero de 2021 renunció para jubilarse Eduardo de Lazzari (fallecido en abril de ese año); en agosto de 2021, se retiró para acogerse al beneficio de la jubilación Eduardo Pettigiani. A esas vacantes se sumó Genoud.

En la negociación buscan influir los libertarios, admiten a LA NACION fuentes allegadas al bloque La Libertad Avanza 1, que integran Carlos Curestis (reemplazante de Sebastián Pareja), Florencia Arietto y Joaquin de la Torre. "Estamos evaluando posibles candidatos", afirman. Un senador advierte que "los libertarios pueden tener injerencia, porque son tres y el oficialismotiene 21 [senadores], loque ya sumaría 24, la mayoría simple que se necesita para nombrar jueces". El Senado bonaerense está compuesto por 46 bancas.

Eldebate por las cuatro vacantes en la Suprema Corte motivó que, en la Cámara de Diputados, el liberal Guillermo Castello presentara un proyecto para bajar de siete a cinco la cantidad de integrantes del máximo tribunal. "El radicalismo quiere poner dos y Justicia Legítima, los otros dos. Soy crítico del toma y daca. Bajar la cantidad de siete a cinco incluye establecer requisitos, audiencias públicas. Si no, los candidatos salen escondidos", plantea a LA NACION el diputado Castello. •

# El proyecto de defensa de la competencia de Milei divide a los especialistas

DEBATE. El borrador del equipo de Sturzenegger tiene el respaldo de expertos; otros alertan que les restaría facultades a las autoridades

Hugo Alconada Mon

LA NACION

El nuevo proyecto de "Ley de bases" que el presidente Javier Milei envió al Congreso incluye la reforma del sistema vigente de defensa de la competencia. Pero la propuesta divide a los expertos: para algunos, la iniciativa es un paso adelante para terminar con las cartelizaciones y los monopolios; para otros, podría resultar contraproducente y quitarles herramientas a los funcionarios que deben lidiar con casos sensibles como el que enfrenta al Gobierno con las prepagas.

La reforma abarca todo el Título VII del proyecto. Son 74 artículos que comenzaron a tomar forma dos años atrás, de la mano del asesor sin cargo en la Casa Rosada Federico Sturzenegger, según reconstruyó LA NACION, cuando el borrador circuló desde mediados de 2022 entre especialistas del sector privado a los que el equipo de asesores de la entonces precandidata la fusión Cablevisión-Telecom o, condicionar operaciones de conpresidencial Patricia Bullrich soli- ahora, la acusación del ministro centración económica. "Sobre esto citaron ideas y sugerencias.

En esencia, el proyecto dispone la derogación de la ley vigente desde 2018 -la 27.442-, que creó la Autoridad Nacional de la Competencia, aunque en los hechos jamás se llegó a constituir, por lo que continuó vigente la vieja Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que esa norma venía a desactivar y reemplazar, en tanto que la Secretaria de Comercio, liderada por un funcionario político, quedó a cargo de emitir las resoluciones del sector.

Milei propuso crear una "agencia de mercados y competencia" y un "tribunal de defensa de la competencia", que dividen aguas. Para el oficialismo y algunos expertos, el diseño agilizará los trámites para ocupar esos cargos, les dará nuevas herramientas para investigar y sancionar prácticas desleales y despolitizará toda su actuación.

A tal punto llega la obsesión por quitarle tinte político a la defensa de la competencia que el borrador fija que el responsable de la eventual agencia tendría vedada "cualquier actividad partidaria" durante su mandato de cinco años, renovable por cinco más, además de que no debería haber "desempeñado cargos partidarios" en el quinquenio previo a su designación.

La propuesta oficialista cosecha respaldos de expertos como el economista Esteban Greco, quien lideró la CNDC durante la presidencia de Mauricio Macri. Afirmó que la iniciativa mantiene "lo sustancial" de la ley de 2018, en cuya redacción fue clave, pero "simplifica el procedimiento de designación de una autoridad de aplicación independiente", lo que juzgó "fundamental" para un régimen de protección de la competencia "moderno".

"El gran déficit que tiene el sistema argentino es que la autoridad de aplicación debe ser independiente y profesional ante los casos sensibles que debe analizar, y arribar a sus conclusiones sin influencias políticas", remarcó a LA NACION. La CNDC lidió con casos sensibles: desde la denuncia por cartelización en la obra pública que derivó de la causa cuadernos (cerrada de forma controversial).



El ministro Caputo, enfrentado con las prepagas

ARCHIVO

de Economía, Luis Caputo, contra las prepagas. Se juegan miles de millones.

Para Greco, "el proyecto es un buen proyecto, del que no comparto todo, pero al que ya se le aplicaron varias correcciones cuando se discutió en el Congreso por primera vez [como parte de la primera ley ómnibus] y se envió al recinto el dictamen de mayoría. No hay que comparar el proyecto que ahora impulsa el oficialismo con la ley actual, la de 2018, porque no terminó de aplicarse, sino con la situación actual, que se apoya en estructuras de los años 80 o más atrás".

Otros expertos no están tan seguros. El abogado Pablo Trevisán, que compartió como vocal el período de Greco en la CNDC, evaluó que el proyecto es "innecesario, inconveniente e inoportuno". Entre otros motivos, porque al simplificar los trámites para designar al secretario de la agencia y a los cinco miembros del tribunal, que quedarán sujetos a la propuesta del Presidente en vez de un concurso, "podría reducir la garantía de independencia", además de que en la práctica el proyecto podría debilitar a la autoridad competente.

"La discusión que en estos momentos mantiene el Gobierno con las prepagas ayuda a poner sobre el tapete cómo es la legislación sobre defensa de la competencia y las autoridades del sector", planteó Trevisán, que inició una acción preventiva de daños en tribunales en representación de una jubilada de 82 años afectada por las subas de las prepagas, y una denuncia ante la CNDC. Estimó que el proyecto "le quitaría facultades y reduciría la gravedad de las sanciones que la autoridad podría imponer".

El sucesor de Greco en la CNDC en la gestión de Alberto Fernández, Rodrigo Luchinsky, celebró "la preocupación por revisar la arquitectura institucional del sistema de defensa de la competencia". Pero alertó que "el proyecto reduciría las herramientas básicas de sanción, facilitaría la concentración de los mercados e, incluso, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo".

Estimó que el titular de la agencia podría por sí solo aprobar o

realmente no existen antecedentes imitables. La decisión más importante de una autoridad 'antitrust' es, justamente, condicionar operaciones. Son decisiones muy excepcionales y que requieren gran respaldo institucional, porque implican de algún modo limitar el accionar de un grupo empresario. Por eso, todas las agencias 'antitrust' son colegiadas, y muchas de ellas, con participación de la oposición política, como en Estados Unidos", ejemplificó. "Como la aprobación de las operaciones de concentración económica no es revisable judicialmente porque son decisiones de política económica abundó-, dejar esa responsabilidad en un funcionario designado discrecionalmente por el gobierno no parece razonable".

Greco no ve mal que una persona lidere la agencia, en un sistema que incluya un tribunal: "Modelos similares se aplican en Chile y Brasil, por ejemplo, y aquí se plasmaría con nuestras propias particularidades. Más allá de eso, lo importante es que hay que lograr que la ley de 2018 o este proyecto se apliquen de una buena vez. Si en estos momentos hay impulso político y consenso entre las fuerzas que integran el Congreso para avanzar para que esta reforma prospere y se ejecute, hay que aprovecharlo".

Para Trevisán, la mejor opción pasaría por aplicar la ley vigente. "La ley que se aprobó en 2018 logró un consenso muy alto entre los técnicos y todos los sectores políticos, pero lo que falló fue su aplicación porque Macri demoró los concursos hasta que fue demasiado tarde y Alberto Fernández jamás mostró interés; al contrario", precisó. "Milei designó por decreto a las nuevas autoridades de la CNDC, que son muy buenas y con experiencia", destacó, en alusión a Alexis Pirchio (presidente), y Lucas Trevisani, Florencia Bogo y Eduardo Montamat (vocales). "Si hay voluntad política, en cinco meses podría completar los concursos para activar la Autoridad Nacional de la Competencia, en vez de dar vueltas con una reforma que puede o no salir", señaló. •

# A pedido del Presidente, Menem intenta evitar más fugas en el bloque

DIPUTADOS. Oscar Zago se fue y arrastró a dos legisladores; el futuro de Marcela Pagano

**Delfina Celichini** 

LA NACION

Javier Milei se despegó de las internas que la semana pasada expuso su tropa en la Cámara de Diputados. Desde el exterior, el Presidente admitió no conocer los cambios que desataron el enfrentamiento, cruzó llamadas telefónicas con algunos de sus protagonistas y mandó dos mensajes: ungió a Martín Menem responsable de desactivar el conflicto y pidió sostener la unidad del bloque. La estrategia del titular de la cámara de insistir en la ilegalidad de la reunión de Juicio Político, no obstante, dinamita los acuerdos políticos con sus pares y amenaza con sumar nuevas fugas en el espacio.

Después de la escisión de Oscar Zago, quien arrastró tras de sí a dos legisladores de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la bancada libertaria podría sufrir un nuevo desgranamiento. De concretarse este escenario, La Libertad Avanza (LLA) pasaría a contar con 37 miembros, al igual que Pro, y compartirá con el macrismo su lugar de segunda minoría en la Cámara baja, después del kirchnerismo, con 99 integrantes.

Esta posibilidad está atada a la forma en que Menem maneje su intención de correr a Marcela Pagano de la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Tanto la diputada libertaria como los 18 legisladores presentes en la reunión constitutiva reconocieron la validez del nombramiento de autoridades. Por lo tanto, solo un acuerdo político entre los dirigentes oficialistas podría dar por zanjada la discusión.

No obstante, Menem no tiene intenciones de dar marcha atrás. Empecinado en sostener que la reunión de comisión no tuvo valor legal, argumenta que la presidencia del cuerpo mandó un mail que indicaba su suspensión treinta segundos antes del inicio. De hecho, en el sitio oficial de la Cámara baja ya figura una nueva convocatoria para constituir las autoridades de Juicio Político para el próximo jueves, a las 11. Será una nueva batalla dentro del oficialismo, en la antesala al inicio de la discusión de la "Ley de bases".

La oposición ya marcó la cancha. "No le compete a la presidencia convocar a una reunión de Comisión de Juicio Político porque las autoridades ya se constituyeron. Le correspondea Pagano, como presidenta", señaló un legislador radical.

El riojano le transmitió su de-

cisión a Pagano personalmente. Fue el viernes pasado en su despacho del primer piso del Palacio Legislativo, un día después de que Zagocomunicara su salida del bloque junto a María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. En esa tensa reunión, Menem indicó a su colega que trabajaría junto a la oposición para dejar sin validez el acta constitutiva que la nombró en la presidencia. Según pudo saber LA NAcion, el presidente de la Cámara no trató de persuadirla de que dé un paso al costado ni tampoco puso sobre la mesa la posibilidad de un trato. Las negociaciones políticas en el oficialismo parecieran obstruidas entre propios y ajenos.

Pagano, en tanto, se mueve con pies de plomo. Cerca de ella sentencian que no avala la estrategia de Menem y que "defenderá la institucionalidad". Si bien no decidió su continuidad dentro del bloque, mira con desconcierto los movimientos de sus pares y reconoce la "desprolijidad" por partedel partido gobernante. No quiere quedar involucrada en un proceso ilegal ni tampoco avalará otro desaire público. Por eso, repite que su "único jefe político" es Milei y, con ello, minimiza el poder del titular del cuerpo, respaldado y motorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Quienes conocen el vínculo de la diputada bonaerense con el primer mandatario aseguran que cualquier definición que adopte será después de un encuentro personal con Milei. Según pudo saber LA NACION, se iba a dar con su llegada al país, pero fue postergado por la crisis diplomática desatada en Israel que motorizó el llamado a un comité de crisis.

El oficialismo en Diputados atraviesa su peor crisis en medio de una catarata de desafíos parlamentarios. La falta de cohesión quedó expuesta el miércoles pasado durante la constitución de la Comisión de Juicio Político, cuando el exjefe de bancada desautorizó a Menem. Tras la eyección de Zago, el control de daños para evitar una ruptura de la bancada fue prácticamente nulo: los llamados y encuentros para limar asperezas fueron escuetos y estuvieron envueltos en una atmósfera espesa. La intención de Karina Milei de avanzar en la consolidación de LLA como partido es otro factor de tirantez con los espacios más chicos. De hecho, cuando Zago comunicó su salida apuntó a esta debilidad y propuso un interbloque con todos estos sellos partidarios. Un portazo con advertencia.



POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### **EL ESCENARIO**

# Milei, entre el vacío opositor y la dura realidad

Claudio Jacquelin - LA NACION-

#### Viene de tapa

Sin embargo, los nuevos tambores de guerra que resuenan en el mundo interrumpieron el sueño y lo bajaron a tierra, de golpe.

El anunciado ataque de Irán a Israel lo obligó a volver al país y alterar la gira personal que iba a tener su cuota de agenda pública en Dinamarca. El brutal ataque iraní lo llevó de pronto a enfrentarse con una realidad que es más compleja, menos lineal y más amplia que esa de los números y las ecuaciones en la que a él le gusta enfocarse.

Tiene lógica la contradicción entre el deseo y la cotidianeidad. En el terreno doméstico los iniciales logros económicos de su gestión (como el nuevo dato del Indec confirmatorio del sendero descendente de la inflación) le permiten alimentar la ilusión de avanzar sin mayor resistencia y con su popularidad intacta. A pesar de estar realizando "el ajuste más grande la historia de la humanidad", según su propia definición llena de orgullo.

Todo lo demás son para el Presidente y para muchos dirigentes políticos, empresarios, economistas y analistas apenas tropiezos coyunturales.

El Gobierno solo encuentra en el resto de la dirigencia política que no se le cuadra un vacío conceptual y programático, que se traduce en confusión y reacciones inorgánicas o intempestivas que siempre terminan fortaleciéndolo antes que afectándolo.

Son argumentos suficientes para que Milei no imagine más límites que el cielo. Hasta que aparecen factores concretos y reales de una institucionalidad aún en pie, como el Congreso y el Poder Judicial, que le ponen frenos y obligan a revisar métodos.

Es ahí y no en la disputa política donde el Gobierno tiene los desafíos más complejos, junto con la creciente inestabilidad mundial, que en los próximos días pondrán a prueba su poder (o sus ansiados superpoderes) y también sus aptitudes como jefe del Estado.

Un vistazo a la oposición justifica las optimistas conclusiones oficialistas: Cristina Kirchnery Mauricio Macri siguen siendo las referencias centrales de los principales espacios políticos al margen del oficialismo. Es un dato más que significativo. Los dos expresidentes, que no han podido o no se han animado siquiera a intentar una nueva candidatura presidencial se proponen y se constituyen como anclas de sus flotas a la deriva.

Los expresidentes resuelven así una necesidad propia y de los suyos, al mismo tiempo que agudizan los problemas que tienen hoy sus fuerzas políticas. Las anclas no permiten moverse y menos avanzar. Pero no solo eso.

La referencias que Macri y Cristina Kirchner imponen también operan como tapones. Nada puede surgir debajo de ellos. Mientras tanto, Milei y los suyos pescan en lo que hay debajo de esas naves insignias y horadan los cascos. Legisladores, gobernadores, dirigentes y cuadros técnicos cambiemitas y peronistas pueden dar fe.

Las voces que han vuelto a salir de Pro después de un tiempo de silencio exponen el estado de confusión y dificultad de comprensión o adaptación al momento en el caso de los más escépticos o críticos del Gobierno. Así como la disposición a la cooptación (o abducción) mileís-



Javier Milei y Elon Musk, el viernes, en Texas

ta de los más optimistas respecto de la performance del Gobierno.

#### El ruidoso silencio opositor

En ningún caso ofrecen un sendero diferenciador de construcción propia. Ninguno se anima a manifestarse con contundencia y claridad siquiera sobre situaciones que deberían motivar su reacción por poner en juego valores o principios sobre los que habían basado su posicionamiento político, como la independencia y la transparencia judicial o la libertad de prensa.

La tolerancia y el silencio expuestos por la mayoría cambiemita ante la postulación presidencial del más que cuestionado juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema o ante los reiterados y crecientes ataques e insultos al periodismo crítico y actos de censura por parte del Presidente y su espacio son más que botones de muestra.

Tanto es el vacío que en el terreno de la libertad de expresión intentó ocupar el espacio de su defensa el expresidente Alberto Fernández en su regreso a la escena pública, en medio de escándalos de corrupción que por primera vez lo salpican personalmente.

Todo es posible, aunque no todo resulte creible. Por eso, la autenticidad de Milei paga aunque sea políticamente tan incorrecta. O tal vez, precisamente, se deba a eso mismo su popularidad hasta ahora inoxidable.

Horacio Rodríguez Larreta, que reapareció el lunes pasado en un encuentro organizado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia, y su excoequiper Diego Santilli, en las entrevistas que brindó, expusieron con claridad las dos posiciones que habitan en el agrietado submarino amarillo.

El exjefe de gobierno porteño no negó el vacío opositor, sino que lo subrayó, consolándose, en un paralelismo voluntarista, con lo ocurrido tras la llegada al poder de Cambiemos, en 2015. "En los primeros tres meses de nuestro gobierno la oposición estaba igual o más fragmentada que ahora", dijo, y abundó con la afirmación de que entonces el peronismo no solo estaba dividido entre kirchneristas y massistas, sino que varios dirigentes y legisladores se independizaron y colaboraron con el oficialismo macrista.

Pero tal vez lo más relevante fue lo que agregó: "Es cierto que hoy no hay nada del otro lado, pero no estamos en un momento electoral y el Gobierno no compite contra una fuerza política, sino con la realidad, que tiene que cambiar. Por lo que no importa tanto lo que digan las encuestas. Lo que necesita Milei hoy es a 270 personas que le voten las leyes en el Congreso". Tras lo cual, afirmó que hasta ahora el Gobierno solo obtuvo logros de corto plazo, de baja sustentabilidad.

En esa supuesta inviabilidad o fragilidad de la política oficialista y en la ilusión de que finalmente se impondrá la necesidad de construir consensos, de los que el oficialismo descree, cifra Rodríguez Larreta su esperanza de encontrar un terreno donde levantar un espacio capaz de competir con el oficialismo dentro de un año.

Está claro que, de conformarlo, no contará con muchos de quienes habían sido hasta hace muy pocosus compañeros de ruta. Sin embargo, aún ni siquiera ha encontrado un terreno baldío donde imaginar ese nuevo edificio y mucho menos hallado los aspirantes a habitarlo.

Santilli, en cambio, exhibió un rosario de expresiones complacientes hacia el Gobierno y eludió cualquier posición crítica en las entrevistas que concedió últimamente. Tanto que logró sorprender a algunos de sus interlocutores frecuentes, que lo han escuchado en privado exponer visiones más críticas o más escépticas sobre el Gobiernoy, especialmente, sobre la capacidad de gestión. El exvicejefe de gobierno porteño es de los que creen que no hay más espacio que para colaborar con el oficialismo y que al final del día todo terminará en una alianza o en un acuerdo con los libertarios en el armado para las elecciones de 2025.

Santilli no es el primero ni el último de los dirigentes de Pro que sueñan con un arreglo que Milei y, sobre todo, su hermana Karina, en el nuevo rol de armadora política, se empeñan en desalentar hasta dinamitarlo.

Los hermanos libertarios nunca vieron tan cerca la posibilidad de quedarse a bajo precio con buena parte de la dirigencia amarilla, convencidos de que el capital electoral ya se lo arrebataron. Hasta parecen decididos a construir una oposición a medida, como indica el manual del populismo que dicen no profesar, pero practican.

En ese punto se encuentra el conflicto dilemático que desvela a Macri (Mauricio) en su operativo retorno a la conducción de Pro. No solo su espacio ya cambió demasiado en su composición, sino que ya no representa lo que alguna vez fue, porque su pasado cuenta y la sociedad mutó mucho. Gran parte de los que componían su voto duro ahora son votantes fieles de Milei.

El tratamiento inminente de lo que fue la ley ómnibus, de la que Larreta dijo en la Universidad de Columbia que que dó reducida a "un taxio, mejor, a una bicicleta", será la puesta en escena de esas complejidades que enfrenta la oposición.

Más allá de algunas letras chicas, todavía por escribirse con tinta indeleble, el camino hoy asoma casi liberado para el Gobierno en general. Pero nada está cerrado y, aunque el Presidente necesita tener con urgencia una ley propia, pueden aparecer novedades. Todos están mirando este desenlace. Desde afuera y desde adentro.

Ninguno de los problemas centrales del país está resuelto y, aunque el crédito social sigue abierto (para desconcierto de los opositores), quedan tiempos muy difíciles por afrontar. Con el agravante de que el mundo ofrece un horizonte cada día menos despejado.

#### Un mundo más complicado

La abrupta vuelta al país del presidente Wolverine, el superhéroe irascible ante los que se le oponen, expuso la fragilidad del terreno en el que lo toca moverse.

La alineación con los Estados Unidos y su apoyo sin matices al gobierno de Israel ponen más cerca del país el agravado conflicto de Medio Oriente, en un contexto mucho más complejo que en el que en los años 90 se involucró la Argentina de Carlos Menem, en su condición de aliada extra-OTAN.

La denunciada presencia de células proiraníes en el vecindario obligan a elevar los niveles de alerta. El reciente fallo de la Justicia que confirmó la responsabilidad de Irán en el atentado contra la AMIA, hace 30 años, y los decididos gestos de Milei en apoyo del gobierno de Benjamin Netanyahu (incluida su polémica intención de mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén) ponen al país y al gobierno nacional en el escenario del conflicto en curso que tiene en vilo al mundo entero.

No es un dato menor que el único país de América Latina mencionado por el embajador de Israel ante la ONU en la tensa sesión especial realizada a raíz del ataque de Irán fue la Argentina y remitió, precisamente a aquel fallo judicial. Lo hizo después de advertir que Irán "está más cerca que nunca de la bomba nuclear".

Launipolaridadylahegemoníaestadounidense de la década del 90 hace tiempo que han dejado de existir. La multipolaridad de esta épocatiene arraigo en la Argentina, no solo en el plano de las relaciones y el comercio internacionales, sino también en el de la dependencia financiera.

El viaje que hasta este sábado, antes del ataque iraní, tenía previsto realizar la canciller Diana Mondino a China expresa estas particularidades. Después de los recientes gestos de reafirmación del alineamiento con los Estados Unidos, que incluyeron críticas y demanda de límites a la presencia china en el país, el Gobierno necesita y busca hacer control de daños. En primer lugar, procura sostener la continuidad del crédito, conocido como swap, ante los vencimientos por venir, que de alterarse las condiciones vigentes o suspenderse complicarían el plan en curso de recomposición de las reservas. También, se busca evitar efectos sobre las exportaciones, que en lo inmediato no lo tendrían, pero que en un futuro próximo podrían resentirse. No hay margen para errores.

El vacío que la política local le opone a Milei contrasta con las complejidades a las que lo enfrenta la realidad. Es la diferencia esencial que existe entre estar en campaña y gobernar. Y no hay superhéroes. Como en la ficción. •

# Al menos 110.000 beneficiarios del plan Potenciar son extranjeros

**CONDICIONES.** Cuentan con residencia legal en el país y muchos llevan años sin hacer pie en el mercado laboral formal; la reestructuración del Gobierno lo convirtió en dos planes

#### Federico González del Solar

LA NACION

Por lo menos 110.000 ciudadanos extranjeros reciben el apoyo del Estado a través del plan Potenciar Trabajo, el programa social que en marzo de 2020 unificó distintas líneas de asistencia y que el nuevo Gobierno, como parte de una reestructuración, decidió renombrary dividir en dos planes sociales distintos.

Se trata de un grupo minoritario-pero significativo- dentro del vasto universo de personas que perciben \$78.000 a cambio de una contraprestación laboral o comunitaria. Bajo la gestión anterior, el programa, que tuvo siempre como principal objetivo ser un puente hacia el trabajo formal, superó los 1,3 millones de beneficiarios. Luego de un largo proceso de bajas en los dos últimos gobiernos, la asistencia alcanza a 1.200.000 personas, en la órbita de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano.

Los extranjeros son un 10% del total, un porcentaje que cobra mayor peso a la luz del último censo, el cual arrojó que menos del 5% de restantes se encuentran bajo la de arraigo en el país o, de manera los habitantes del país son de otra Secretaría de Niñez, Adolescencia nacionalidad.

Este diario accedió al número de ciudadanos con residencia permanente que pasarán a estar en cada uno de los programas en los que mutó el Potenciar Trabajo (Acompañamiento Social y Volver al Trabajo). La cifra asciende a 110.000 beneficiarios y surge a partir de la sumatoria de ambos grupos.

La mayoría de ellos son ciudadanos de países vecinos que no han podido insertarse en el mercado laboral –estancado desde hace más de una década- y que buscan hacer pie con changas y rebusques varios. Según el Gobierno, apenas el 1,3% de los titulares del programa pudieron conseguir un empleo formal, un cifra en línea con los datos que aportó el anterior gobierno. Algunos de los actuales beneficiarios cuentan con muchos años en el país, pero su inclusión ha sido parcial.

Por la magnitud del programa, la mayor parte de ellos se encuentran dentro de Volver al Trabajo, la iniciativa oficialista que busca empalmarmásde900.000 planes con el empleo formal y que orbita en la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Allí, según pudo averiguar este medio, el porcentaje de extranjeros es de 8,9, lo que arroja un piso de 80.100 beneficiarios con



Sandra Pettovello, titular de Capital Humano

ARCHIVO

residencia permanente en el país, uno de los requisitos que permanecieron invariables en la reconversión del Potenciar Trabajo.

Los más de 30.000 beneficios y Familia, que conduce Pablo de la Torre, donde, como resultado de este último nuevo desprendimiento, funcionará el plan Acompañamiento Social. Aparte de brindar talleres y capacitaciones, busca, fundamentalmente, garantizar un piso alimentario para la población en condiciones de extrema vulnerabilidad social. Son aquellos que, por edad y situación familiar, cuentan con menores chances de conseguir un empleo formal. Sobre un piso de 270.000 beneficiarios, según pudo averiguar este medio de fuentes oficiales, el 11,7% son ciudadanos extranjeros.

#### Testimonios

Es donde muy probablemente recale María Rodríguez, de 34 años, beneficiaria del programa desde hace 7 años. Escapando de una incómoda situación familiar, llegó al país hace 16 años desde Santa Cruz, Bolivia. En 2016, luego de una reducción de personal en la empresa en la que trabajaba comenzó una infructuosa búsqueda laboral. "Se me complicó un montón encontrar, dejaba currículum en todos lados y, al no conseguir nada, me anoté y tuve una respuesta en el Potenciar", señala.

El programa otorgaba un ingreso equivalente a la mitad del salario

mínimo, vital y móvil y tiene como requisito contar con nacionalidad argentina o con una residencia permanente, a la cual se accede contabilizando más de dos años indirecta, a través de algún familiar que la tenga o que sea ciudadano argentino.

"Mi plan no era hacerme la residencia porque yo me pensaba ir", explica Rodríguez. "Pero al tener a mi hijo me hice la residencia. Me salió rápido", recuerda. Rodríguez tiene cuatro hijos. Afincados en el país, se resisten al deseo de su madre de volver a Santa Cruz: la más grande transita el profesorado para la educación inicial, y el que le sigue, el primero de los dos hijos argentinos, gracias a quien pudo motorizar la residencia, cursa el último año de la secundaria y apunta a iniciar la carrera de Odontología en la UBA.

Como contraprestación, Rodríguez, junto con otras personas, daba de comer a 200 chicos en Alianza de Vida, un comedor del barrio Las Palmeras en Los Hornos. Los 78.000 pesos que recibe por esa labor complementan los ingresos que le dejan las ventas de perfumes y zapatillas que realiza por internet y los ingresos de su pareja, un albañil con quien cruzó la frontera hace 16 años. "A veces tiene trabajo, a veces no. La mayoría es en negro, en blanco se dificulta un montón",

A la espera de que se confirme su reubicación también está Cynthia Montiel, cuyo destino, con 27 años

y tres hijos, estará bajo el programa Volver al Trabajo, según las condiciones que dictaminó el Gobierno en la reestructuración del programa. Su madre, con quien vive, llegó sola al país en 2001, antes de que se precipitara la crisis que derivó en la salida de Fernando de la Rúa de la presidencia. Cinco años después, cuando logró hacer pie en La Plata, la fue a buscar a ella y a sus hermanos a Paraguay. Ni bien aterrizó en el país, con 10 años, Cynthia comenzó el colegio en la escuela número 59 de La Plata y empezó a escribir su historia en suelo argentino.

Hace dos años, su pareja emigró -cree que a España-y todo, asegura, se hizo cuesta arriba. "Éramos dos y me alcanzaba un poco más", cuenta. El ingreso de su familia se construye con elex-Potenciar-que percibe desde hace 4 años y por el cual hace labores de limpieza con una cuadrilla- y la AUH que cobra por cada uno de sus tres hijos. A eso suma algunas changas que le permiten arañar los \$ 200.000 mensuales. "Hay días en los que no como porque le tengo que dar de comera mi hijo a último momento. Otros días recurrimos a los comedores", explica.

En el horizonte cercano, Paraguay no figura como alternativa para Montiel. "Allá no tengo nada", asegura.

#### Viajes y bajas

Los viajes al exterior fueron el justificativo de muchas de las bajas que impulsó el Gobierno estos meses de gestión. Una irregularidad que no se condice, fundamentan, con la situación de vulnerabilidad social que supone la asistencia.

Las organizaciones sociales, con enorme influencia en el manejo de los planes durante la anterior administración, objetaron la iniciativa del Gobierno por vía judicial. En un amparo colectivo presentado a fines de marzo alegaron que viajar al exterior no implica una incompatibilidad porque muchos de estos viajes son a países limítrofes y por razones de fuerza mayor, como fallecimientos o emergencias familiares, y que la suspensión de más de 20.000 planes era "inconstitucional" y "estigmatizante".

"La administración pública les quita a personas vulnerables su derecho a viajar, a la libre movilidad, a la reunificación familiar, al trabajo, a la educación, a la saludy a la seguridad social y los derechos propios de los niños, niñas y adolescentes", apuntaron en el escrito.

### Kravetz defendió la idea de limitar las marchas

CIUDAD. El funcionario dijo que la respuesta es "dentro del marco de la ley"

El secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Kravetz, se refirió a las manifestaciones del kirchnerismo y de la izquierda que se repitieron en las últimas semanas. Y dijo: "Tenemos que manejarnos dentro del marco de la ley, que no es un tema menor, pero encabezamos una gestión con límites más claros de lo que se puede y lo que no".

A su vez, el funcionario porteño aseguró que si bien el delito en el distrito bajó en ciertos hechos, como robos y homicidios, crecieron los que denominó "microdelitos" relacionados con la marginalidad.

"Hay mucha gente en situación de calle y la mitad de ellos, unos 650, tienen antecedentes penales, según un relevamiento que hizo el Estado con los DNI de esas personas", indicó Kravetz durante una entrevista radial.

Al consultársele si creía que esas personas son peligrosas, el secretario de Seguridad no dudó en responder que sí, porque "tienen armas impropias, como facas y cuchillos".

"¿Por qué llegamos a eso? Hay que preguntarle al progresismo que gobernó durante mucho tiempo", añadió.

Kravetz aseguró que del total de personas en situación de calle la menor parte proviene de la ciudad de Buenos Aires.

"Los porteños en situación de calle son muy pocos en proporción a los que vienen de la provincia", dijo, y no dudó en describir a muchos de ellos como "oportunistas", en referencia a los adultos que no tienen hijos menores a cargo.

"Haymucha gente en situación de calle que es oportunista, que le gusta vivir en ranchadas. Es una forma de vida. Cuando vos les ofrecés un parador, ellos prefieren quedarse en la calle con sus amigos", dijo durante la entrevista radial.

Kravetz se mostró a favor de la baja de la edad de la imputabilidad, un cambio que el Gobierno anunció que impulsará en el Congreso.

"Un chico de 14 que delinque desde los 9 notiene la mentalidad de tu hijo o el mío. Cuando entra más de una vez a una comisaría hay que sacárselo a los padres y hacer una medida de abrigo. No hay que idealizar a la familia porque no todas son valiosas para cuidar niños", agregó el funcionario, y destacó que "si un chico de 14 años comete delitos gravísimos, tiene que ser juzgado como adulto". •

# Extienden "ficha limpia" a cualquier delito doloso

PROVINCIAS. La aprobó la Legislatura de Chubut y fue celebrada por el gobernador Torres

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, celebró la sanción en su provincia de la ley que amplió la prohibición para ser candidato a cualquier persona que enfrente una condena por "un tipo de delito penal doloso".

"Sisosdelincuente,ennuestraprovincia novas a ser candidato a nada", expresó Torres en las redes sociales.

Se trata de la primera provincia que extiende la denominada ley de "ficha limpia" a una amplia gama de delitos.

La norma, en un principio, fue impulsaba en diferentes provincias para dejar fuera de la administración pública a los condenados por delitos de corrupción.

En 2020, la ley de "ficha limpia" fue aprobada en Chubut por unanimidad durante el gobierno del peronista Mariano Arcioni, aunque había sido presentada por el radical Manuel Pagliaroni.

La norma había sido impulsada durante la pandemia, cuando era empujada por la coalición de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

En aquel entonces, la norma se aprobó en Chubut con la incorporación del artículo 66 bis de la ley provincial, quedando así inhabilitadas para presentarse a precandidaturas, así como para ejercer cargos partidarios, las personas que tengan condenas firmes por corrupción y delitos contra la administración pública.

La Legislatura de Chubut la aprobó primero para delitos de

corrupción, pero luego la extendió a las condenas por violencia de género.

Ahora, la semana pasada, la Legislatura la extendió a cualquier persona condenada por delito doloso. Se trata de una extensión que no tiene parangón en otra provincia. La nueva ampliación fue presentada por el Poder Ejecutivo, en un trabajo junto con el vicegobernador Gustavo Menna, que había sido autor de la iniciativa.



SECRETARIO DE SEGURIDAD CABA

"Hay mucha gente en situación de calle y la mitad de ellos, unos 650, tienen antecedentes penales"

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



**EN OFF** La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

# Milei y Cavallo coincidieron en Miami luego de la polémica, pero no hubo cita

El exministro de Economía y el Presidente estuvieron a pocas cuadras uno de otro



Domingo Cavallo evitó responder las críticas que recibió del jefe de Estado

ARCHIVO

Gran revuelo causó el exministro de Economía Domingo Cavallo cuando, días atrás, planteó en su blogpersonal algunas diferencias -en relación con los tiempos de salida del cepo y la necesidad de devaluar el peso- con el programa económico que lleva adelante el presidente Javier Milei, quien hasta hace poco consideraba al siempre hiperactivo y polémico Mingo "el mejor economista de la historia argentina".

Quiso el destino que Milei y su admirado economista, a quien le contestó duramente en distintas entrevistas, aunque sin nombrarlo, coincidieran en tiempo y espacio la semana pasada, ambos muy cerca de las amplias y concurridas playas de Miami.

todos los años viaja a la ciudad balnearia, estuvo en Miami atendiendo clientes y dando charlas privadas en el mismo momento en que el Presidente llegaba para recibir, en esa misma ciudad, el premio de "embajador internacional de la luz", otorgado por la organización judía ortodoxa Jabad Lubavitch.

Otra casualidad: el departamento en el que se alojó el exministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa está a menos

de cinco cuadras de The Shul, la sinagoga y centro comunitario ubicado en Bal Harbour en que Sucede que el exministro, que Milei fue galardonado, en medio de la emoción de los rabinos y estudiantes reunidos allí para escucharlo. "No creo que nos podamos cruzar, por los tiempos del Presidente", dijo Cavallo cuando se enteró de la coincidencia.

Prudente, y en relación puntual con la polémica que se abrió con Milei, el exministro reiteró en conversaciones privadas: "No hay tantas diferencias ni contradicción entre lo que yo digo y lo que hace el Gobierno".

Detodos modos, y a pesar de su

intención de acercar posiciones, sí remarcó que "con las restricciones que hay hoy, no habría una real liberalización del mercado" y que "esto desalienta la entrada de capitales".

Cavallo también advierte en privado, como lo hizo en público, que debería haber "una tendencia a la apreciación" del dólar en relación con el peso, un sistema de microdevaluaciones periódicas para evitar el atraso cambiario que el presidente Milei descartó de plano ni bien se lo plantearon por primera vez. Un rechazo frontal que aún sigue sosteniendo.

#### Macri y la vieja guardia, y primo de los dueños de casa, Jorge Macri. juntos por Juliana Awada Asistentes a la fiesta de cumpleaños, que incluyó un catering variado y abundante en una car-

Una noche inolvidable pasó días atrás la ex primera dama Juliana Awada, quien festejó junto a familiares y amigos su cumpleaños número cincuenta en la quinta Los Abrojos.

Como era de esperarse, estuvo junto a ella el expresidente Mauricio Macri, anfitriones ambos de un conjunto heterogéneo de invitados del mundo del arte, la moda, el entretenimiento y, como no podía ser de otro modo, la política.

Aunque vinieron en calidad de amigos, muchos de ellos acompañando a sus parejas, estuvieron alli, entre otros, el empresario y "hermano de la vida" de Macri, Nicolás Caputo; los exministros y funcionarios nacionales Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra y Pablo Clusellas; el exsenador nacional José Torello, y el jefe de gobierno porteño



El catering del cumpleaños

pa especialmente montada para la ocasión, afirmaron en voz baja y muy convencidos que durante largas horas "no se habló de política". Incluso destacaron que Macri estaba de buen humor, a pesar de un dolor en una de sus rodillas que lo obligaba a ponerse hielo a cada rato.

De todos modos, el expresidente sigue en contacto con los excolaboradores que estuvieron allí, y cuenta con ellos para la nueva etapa de Pro, que presidirá a partir del mes próximo.

"Sigue bancando a Milei", afirmó otro de sus excolaboradores, que se lo cruzó el viernes en Villa Crespo, durante la presentación del libro del exjefe de Gabinete Marcos Peña, titulado El arte de subir y bajar la montaña, donde también estuvieron Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal.

### Zago consiguió "admiradores" luego de su salto

Nadie pensó, en la Casa Rosada ni en su propio bloque, que Oscar Zago daría el paso y presentaría un bloque aparte, el del MID, luego de haber sido desalojado con escándalo de la presidencia del bloque libertario en Diputados.

"Ya está, ahora que pongan a cualquiera", se liberó Zago luego de presentar por nota el nuevo espacio, que de todos modos pretende mantener dentro de un interbloque con sus ya excompañeros de los otros partidos que conforman la bancada de La Libertad Avanza.

Al parecer, el paso de Zago despertó la envidia de varios de sus pares. "Le preguntaron cómo hizo, porque ahora él tiene más libertad", comentaron, con ironía, cerca del extitular del bloque, enemistado con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. •



Santiago Cafiero

### Cafiero y un nuevo "ľook", ¿su respuesta a Mondino?

Luego de meses de transición, el kirchnerismo empezó a coordinar estrategias y posturas comunes en política exterior, donde sostienen posiciones muy críticas de las de la Cancillería.

Así fue que se juntaron los diputados de Unión por la Patria con los legisladores del Parlasur, una reunión en la que además de diferencias con la política del Gobierno, nadie desconoció un detalle: el excanciller y hoy diputado Santiago Cafiero apareció con un inédito look de pelo corto y muy prolijo.

"Lo hizo porque se lo pidió [Diana] Mondino", bromearon desde UP. No olvidan aquella frase de campaña de la hoy canciller, en la que dijo que ella "se bañaba y hablaba inglés". •

### Mahiques, aplaudido en un templo por su fallo

Pura emoción se vivió el viernes por la noche en la comunidad Amijai, que encabeza el rabino liberal Alejandro Avruj.

En la ceremonia de Kabalat Shabat, el rabino elogió repetidamente a Carlos Mahiques, el presidente de la sala de la Casación Penal, que un día antes había determinado la responsabilidad de Hezbollah e Irán en los atentados a la embajada de Israelyla AMIA, del que se cumplen en julio treinta años.

"Es un inmenso honor que nos acompañe en este shabat. Usted pasa a formar parte de la historia de nuestro pueblo", elogió Avruj a Mahiques, que, invitado por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, escuchaba al religioso desde la sexta fila. Los aplausos hacia el juez Mahiques, que lucía una kipá azul, se repitieron durante largos minutos, muchos de ellos de parte de feligreses que estaban de pie.

En la misma fila aplaudía el embajador de Israel, Eyal Sela, a quien también mencionó Avruj, ya que el fallo determinó además la responsabilidad de Teherán y Hezbollah en el ataque a la sede diplomática, ocurrido en 1992.

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



18 | ECONOMÍA | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Luis Cortina www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### INFORME PRIVADO

#### Fuerte alza de los conflictos laborales

La caída en la actividad económica y la inflación impulsaron una fuerte alza de la conflictividad laboral, según la consultora Tendencias Económicas. En el primer trimestre del año los despidos aumentaron 174,2%, mientras que las suspensiones crecieron 52,5% y las huelgas, 8,7%

# Por la crisis y la caída de las ventas, se generalizan los congelamientos de precios

RECESIÓN. Primero fueron las promociones de las grandes cadenas de supermercados; ahora se están sumando empresas fabricantes con valores fijados por hasta tres meses

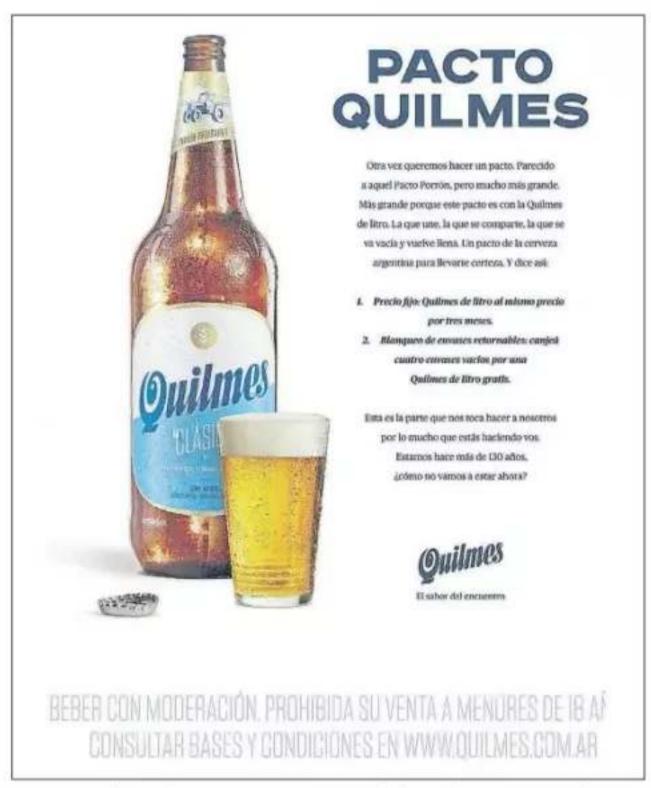



La acción de Quilmes, con precios congelados, y la promoción de Carrefour, una de las cadenas que aplican rebajas

#### Alfredo Sainz LA NACION

La profunda recesión que enfrenta la economía local empezó a ocupar el lugar que tradicionalmente tuvo la Secretaría de Comercio a la hora de convocar a los empresarios a cerrar acuerdos de precios. Primero fueron los grandes supermercados, y ahora parece haber llegado el turno de las empresas fabricantes, que, más allá de alguna sugerencia de parte del Gobierno, en los últimos días anunciaron, en forma unilateral, un congelamiento en el precio de algunos de sus productos.

Cervecería y Maltería Quilmes, la empresa que lidera el mercado local, presentó ayer lo que llama "el pacto de la cerveza argentina": la Quilmes Clásica de un litro mantendrá el precio fijo por tres meses. La promoción estará disponible en los 250.000 puntos de venta en los que la marca comercializa sus productos: supermercados, almacenes, autoservicios y los diferentes comercios de barrio de todo el país.

"Una vez más hacemos un pacto con los argentinos que siempre nos eligen, como lo hicimos años atrás con aquel Pacto Porrón, pero esta vez con nuestra Quilmes de litro retornable, que es el calibre más vendido de la marca", afirmó el vicepresidente de Marketing de Cervecería y Maltería Quilmes, Eugenio Raffo.

El congelamiento de Quilmes se suma a acciones similares que en los últimos días pusieron en marcha las grandes cadenas de supermercados. Pero, a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos anteriores, detrás de este tipo de acciones no está una convocatoria de la Secretaría de Comercio, sino una decisión de las propias empresas que buscan "despertar" la demanda.

Si bien en las últimas semanas hubo una clara desaceleración del ritmo de los aumentos de precios, en las principales categorías de consumo masivo las ventas no parecen haber encontrado su piso.

#### Modelos de inspiración

En muchos casos, el modelo de inspiración son programas oficiales como los pioneros Precios Cuidados, una canasta de productos que tenían un precio diferenciado y que se ubicaban en las góndolas con una señalética específica. Precios Cuidados después se reconvirtió en Precios Justos, que a su vez pasó a mejor vida en diciembre pasado, con el cambio de gobierno.

Primero volvieron las promociones por volumen –del tipo 3x2 o el descuento del 70% en la segunda unidad–. Este regreso provocó algunas polémicas, ya que en el Gobierno se quejaron de que este tipo de acciones no se reflejaban en los números de inflación del Indec, que

para sus mediciones solo toma el precio por unidad. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de reclamar un cambio en la política de promociones de las grandes cadenas.

En algunos casos, la reacción de los supermercados fue reformular sus ofertas con la comunicación puesta en el descuento por unidad. Pero ahora algunas cadenas también están volviendo a anunciar el congelamiento de una canasta de productos por varios meses.

En el caso de los supermercados, Carrefour acaba de anunciar el relanzamiento de la sexta edición de su canasta de Precios Corajudos. La cadena también anunció que mantendrá fijos los precios de 1500 productos de su marca propia hasta el 15 de julio de 2024 en las 22 provincias donde está presente. "Precios Corajudos es un compromiso con los argentinos que hacemos desde hace seis años para aportar a la planificación de la economía doméstica. Ahora más que nunca, cada compra se volvió una decisión importante, por eso queremos seguir acompañando a nuestros clientes y clientas con los productos Carrefour", señaló Candela Arias, codirectora ejecutiva de la cadena.

Coto también está potenciando su política de ofertas. "Ampliamos las ofertas de tres a cinco días en la semana y también sumamos más productos. Hoy tenemos más de 15.000 productos condescuentos y estamos ofreciendo promociones por volumen, del tipo 3x2, pero también descuentos por unidad y por categorías completas, no solo con una marca", explicaron en la mayor cadena de capitales nacionales.

En otros casos, la política de los supermercados es trabajar con una lista definida de productos. Changomás está trabajando con lo que definen como una "canasta protegida". Se trata de un grupo de 119 productos básicos que se comercializan "al precio más barato de todo el canal moderno de supermercados". La canasta incluye más de 40 categorías básicas de productos de almacén, frescos, bebidas, higieney perfumería, entre los que se destacan aceite, lácteos, harina, yerba, café, pañales, lavandinay limpiadores, entre otras. "Todos los productos de la canasta protegida se encuentran señalizados en góndola con etiquetas y cartelería especial para facilitar su identificación", explicaron en la cadena.

Por su parte, las cadenas de supermercados del grupo Cencosud, Jumbo, Disco y Vea, lanzaron Precios Convenientes, una canasta de productos con precios diferenciados que "se encuentran señalizados en las tiendas físicas y virtuales, y pueden abonarse con todos los medios de pago habilitados en los locales o sitios web". •

### Cuáles son los alimentos que subieron más que la inflación

Leche, pan, huevos, pollo y hortalizas tuvieron alzas superiores al 11% de marzo

#### **Belkis Martínez**

LA NACION

En el último relevamiento del Indec sobre la inflación de marzo pasado, que fue de 11% y estuvo por debajo de lo esperado por la mayoría de los analistas privados, se pudieron observar aumentos de precios de varios productos de la canasta básica entre el rubro de alimentos. En hortalizas, lácteos y carne aviar hubo valores incluso por encima del índice de precios al consumidor (IPC).

En el pan francés, el kilo pasó de costar \$1942,55 en febrero a \$2214,07 en marzo último, lo que significó una aumento del 14%. En el pan de mesa, el alza fue de un 4%, ya que el precio pasó de \$2021,64 el kilo en febrero a \$2101,88 en marzo. Mientras que la harina de trigo común 000 tuvo una variación del 10,5%: pasó de \$741,12 a \$818,97 por kilo.

En los fideos y el arroz blanco estas oscilaciones estuvieron en torno al 3,5% y 3,8%, respectivamente. De acuerdo con fuentes de la industria molinera, desde la finalización del fideicomiso para la harina común 000 de un kilo y los fideos secos, un mecanismo de compensación que había instrumentado el gobierno de Alberto Fernández para las empresas y que se nutría de las exportaciones de trigo, maíz, harina de trigo, afrechillo de trigo y fideos secos, las empresas que fraccionaban fueron volcando esa diferencia de a poco sobre los precios al consumidor.

En el caso del asado, el precio por kilo pasó de los \$5970,30 a los \$6340,70, con una variación porcentual entre un mes y otro del 6,2%, en este caso por debajo de la inflación. En tanto, el kilo de carne picada común trepó de los \$3807,30 en febrero a \$4193,13 en marzo, con una variación del 10,1%. La paleta pasó de costar \$5859,45 a \$6557,49, un 11,9% más. En la colita de cuadril el precio por kilo subió de \$7038,68 a \$7753,98, un amento del 10,2%. "Hay más oferta que demanda. Ahora está más barata incluso que el mes pasado", deslizaron en la industria cárnica sobre los precios en los mostradores.

En los productos avícolas, el kilo de pollo entero aumentó de \$2094,90 a \$2370,27, un 13,1% más. Un producto que sorprendió fue la salchicha tipo Viena, ya que el paquete de seis unidades pasó de los \$1208,09 a \$1399,95, un 15,9% de incremento. "En la suba de ese precio hay una alta incidencia de los insumos importados: la tripa y los saborizantes que se compran en el exterior en dólares. A esto se le suma la carga de la mano de obra, pero no incide en el producto cárnico que lleva adentro", justificó una

ECONOMÍA 19 LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### EL PULSO DEL CONSUMO

# El extraño momento Dr. Jekyll y Mr. Hyde

#### Guillermo Oliveto

PARA LA NACION

fuente de esa industria.

Los huevos de gallina también tuvieron una importante alza: la docena aumentó de \$1993,17 en febreroa\$2407,00 en marzo, con una variación del 20.8%.

En tanto, el litro de leche fresca entera en sachet aumentó de \$1018,87 a \$1210,72, un incremento del 18,8%. Mientras que la leche en polvo entera de 800 gramos pasó de \$6262,71 a \$7086,87, una variación del 13,2%. El kilo de queso cremoso aumentó de los \$6118,99 a los \$6997,99, un 14,4% más. Además, el queso pategrás por kilo se disparó de los \$10.865,20 a \$12.792,52, con un encarecimiento del 17,7%. Además, el queso sardo pasó de \$10.594,13 por kilo a \$12.754,03, un 20,4% más. Por otra pare, el dulce de leche de 400 gramos trepó de los \$1757,78 a los \$2072,97, es decir, un 17,9 por ciento.

En el sector lácteo recordaron que esta suba se aplicó sobre los precios minoristas, es decir, al consumidor. "La industria está facturando a un ritmo mucho menor de lo que factura la cadena comercial, porque el sector industrial subió 13,7% los precios de la leche al productor en marzo. Tiene un convenio salarial que se lleva un porcentaje importante, además de los insumos importados, que van respondiendo al ritmo inflacionario", precisó Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

#### Hortalizas, por las nubes

En esa misma línea, la cebolla subió de \$764,95 a \$950,73 el kilo, es decir, un 24,3%. En consonancia lo hizo la lechuga, que pasó de \$2302,40 a \$3838,62, con una variación del 66,7%. El tomate redondo pasó de los \$804,33 a \$1257,30 el kilo, un 56,3% más.

El mes pasado, el precio de la lechuga se disparó y en algunas verdulerías trepó más de un 100% en una semana; se ofrecía en algunos locales a \$6000 el kilo, incluso a más de \$7000. Este fuerte incremento, explicaron fuentes del sector, se debía a los daños causados por las intensas lluvias en áreas de producción, que derivaron en pérdidas considerables y escasez en la oferta.

#### VALORES QUE RELEVÓ EL INDEC

Lechuga

El precio por kilo pasó de \$2302,40 a \$3838,62 entre febrero y marzo.

Leche fresca entera

El precio del sachet de litro entre febrero y marzo aumentó de \$1018,87 a \$1210,72.

Salchicha tipo Viena

El paquete de seis unidades pasó a costar \$1399,95 en marzo, desde los \$1208,09 del mes anterior.

Viene de tapa

Es probable que la inflación de alimentos sea de un dígito en abril. Las reservas del Banco Central ya habrían dejado de ser negativas o están muy cerca de ese punto. Comenzó a liquidarse la cosecha gruesa. El dólar se mantiene estable. El riesgo país no para de bajar. Tampoco las ventas. Abril no estaría mostrando hasta ahora señales de recuperación. Por un lado, los mercados financieros festejan; por el otro, las empresas y sus marcas están rediseñando de manera urgente todas sus estrategias.

El rostro de la regocijante normalidad convive en un mismo cuerpo con el de la temible ferocidad. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Esa dualidad ¿es sostenible? ¿Es circunstancial o estructural? ¿Durante cuánto tiempo habrá que procesar señales tan dicotómicas?

En estos momentos se están concluyendo las encuestas de opinión de abril. Con una contracción del consumo que superó las peores expectativas durante el primer trimestre y que alcanzó "magnitud 2002", la imagen del Gobierno no solo no cae, sino so, en algunas mediciones, sube.

Sorprende el modo en que la mayoría de la sociedad argentina está emulando el espíritu con el que Winston Churchill condujo a los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Al dar su discurso de asunción, el 13 de mayo de 1940, y asumir como primer ministro en una instancia límite de la historia, pronunció la ya mítica frase: "No tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor". El mismo la sintetizaría luego como "sangre, sudor y lágrimas".

En nuestras investigaciones cualitativas nos encontramos con expresiones que evidencian una repentina conexión con aquella impronta sacrificial, lo que a todas luces es una rareza. En una sociedad que siempre ha detestado los ajustes, el mantra "no hay plata" parecería haber calado muy hondo, al punto de llegar, en algunos casos, a replanteos filosóficos: "Vivíamos en un mundo irreal, ahora nos abrieron los ojos. No se podía seguir imprimiendo billetes".

"Tengo mucha esperanza en que esto va a cambiar. Aunque hoy no la estoy pasando bien". "Yo hago sacrificios. Me estoy privando de muchas cosas. Pero lo hago porque tengo la esperanza de que esto va a cambiar". "Es hora de cambiar, de aguantar, pero vamos a un país más ordenado, más previsible. Yo no lo voy a ver, pero es para mis hijos". "Hay que sacrificarsey ver que todo cuesta mucho, que nada viene de arriba. Tengo la esperanza de que los jóvenes entiendan esto".

Este novedoso estoicismo nacional del que emerge una abrupta templanza para tolerar la adversidad tiene en su génesis un profundo dolor, la sensación de haber toineludible. Paraescapar del "infierno" del 211% de inflación anual en 2023, cerca del 60% de los ciudadanos habrían aceptado pasar por el "purgatorio" de una vida más ascética y despojada. Suponen que es el único camino posible para llegar finalmente al "paraíso" de un país previsible y estable.

En ese nuevo amanecer, la infla-



ción dejaría de ser una preocupación, y por lo tanto la vida cotidiana recuperaría dosis de tranquilidad. del progreso. La mirada volvería desarrollar robots amigables al a posarse en el futuro y no ya en el servicio de los seres humanos puro presente.

Cito textual algunos hallazgos que refrendan esta idea de un trago amargo que resultaba no solo inevitable, sino también necesario: "Me imaginaba que, mal que nos pese, nos teníamos que enfrentar con la realidad", "Antes tenía una gran incertidumbre, que ahora se transformó en esperanza. Vamos a salir adelante". "Después de 20 años haciendo lo mismo no se iba a salir en dos o tres meses. Hay que aguantar y bancar". "Estábamos esperando que esto ocurriese y ocurrió". "Estoy convencido de que va a haber un cambio, pero son momentos duros. Tranquilo no estoy. Está picante". "Hoy podríamos haber estado mejor, pero a la larga hubiera sido peor". "Era obvio que iban a pasar estas cosas. Era necesario, pero va a ser bueno para el país". "Había que hacerlo. Vale la pena, pero nos complica

mucho. Va a ser un año duro este". Es conveniente aclarar que, así como la economía adquiere una configuración crecientemente dual, también lo hace la sociedad. Aquellos que "no la ven" -hoy, entre el 40% y el 45% de los ciudadanos, según las diferentes mediciones-lo que sí ven es un "no porvenir". Allí todo es oscuridad, incertidumbre, tristeza, enojo, miedo y angustia. Dicen que "todavía no vimos lo peor".

#### Elon Musky las paltas de a una

El icónico y fructifero encuentro del Presidente con uno de los empresarios más relevantes del mundo no puede de ningún modo soslayarse ni minimizarse. El suceso tiene un fuerte poder simbólico per se. Elon Musk no solo es el segundo hombre más rico cado fondo y la presunción de ser del mundo -195.000 millones de dólares de patrimonio, según el ranking Forbes 2024-, sino que su nombre y su figura constituyen un significante muy potente.

> Musk encarna la idea de un emprendedor sin límites. Alguien que a los 52 años pretende conquistar el espacio hasta llegar a Marte-SpaceX-, implantar chips cerebrales para curar enfermeda-

des incurables - Neuralink -, revolucionar la industria automotriz -Tesla-, brindar internet sateli--Tesla Bot- expresa, con solo mencionar su nombre, ambición, innovación, tecnología. Y, sobre todo, Musk significa futuro. Es el futuro hecho persona. Una especie de Thomas Alva Edison del siglo XXI. Encontrarse con él es una manera muy tangible, visual y comprensible de decir: "Hacia allá vamos", de dibujar en el aire el render del paraíso.

En simultáneo, en el purgatorio del presente, la cadena de supermercados DIA presentó la semana pasada una llamativa oferta: paltas de a una a \$750 la unidad.

El mercado está acelerando el proceso de reacción. Jumbo, Disco y Vea, que ya habían salido del formato promocional 3x2 o 4x3 para pasar a descuentos unitarios, ahora, además, bajaron 15% los precios de sus productos de marca propia y los congelaron por dos meses. Carrefour relanzó sus Precios Corajudos y mantiene los valores de sus propias marcas por tres meses. Quilmes les propuso a los consumidores, desde ayer, un nuevo "pacto" en su envase emblemático de 1 litro: fijó el precio por tres meses. Coca-Cola enfatiza en la vía pública que con sus envases retornables "cuidás el planeta y tu bolsillo". VW ofrece sus vehículos financiados a tasa cero y con mantenimiento bonificado. Los principales bancos han relanzado sus descuentos para comprar indumentaria en los shopping centers y ahora adicionan cuotas sin interés.

También allí, entre el brillo de silicio del futuro y la opacidad de la restricción presente, hay una fuerte tensión y otra sintomática dualidad. El puente que une lo agrio con lo dulce está hecho de deseo. de ganas y de necesidad.

El 15 de enero de 2006, se publicó en LA NACION una entrevista que Luisa Corradini le hizo al filósofo luxemburgués Jean Greisch, experto en catolicismo, a propósito del éxito cinematográfico y literario de sagas que por aquel entonces tenían un llamativo suceso, como Harry Potter, El señor de los anillos o Las crónicas de Narnia.

Interrogado sobre las implicancias de esa particular conducta donde los niños, pero también Siendo así, podrían recomponerse tal de alta velocidad en cualquier los adolescentes y los adultos, se que se mantiene estable. Inclu- la idea de proyecto y la posibilidad rincón del planeta - Starlink- o veían fascinados por mundos tan imaginarios como fantásticos, Greish dio una explicación que desde entonces recordé. "Todo ser humano está programado para maravillarse. Los antropólogos dicen que, aunque el hombre esté altamente especializado, habituado a razonar en términos utilitaristas, no perdió la capacidad de caer bajo el encanto de lo maravilloso. No podemos olvidar, como decía Freud, que los adultos somos eternos niños. Eso es algo que no se puede expulsar definitivamente del alma del ser humano (...) salvo que el hombre terminara transformándose en un robot".

Luego, yendo más allá de la explicación del súbito atractivo por las historias mágicas, este pensador ahondó sobre una necesidad profundamente humana: "El hombre no puede vivir sin creer. No puede andar sin sus creencias. Es inimaginable una humanidad en la cual el hombre se haya dejado de contar cuentos". Y, por lo tanto, "es impensable una humanidad donde haya desaparecido todo sentimiento de lo maravilloso. Porque está ligado a nuestra naturaleza más profunda. El hombre es el más excéntrico de todos los seres vivientes: notenemos nuestro centro en nosotros mismos. Estamos en relación con el mundo, que no es solo un mundo de hechos objetivos, sino rico en potencialidades. Debemos administrar nuestra relación con lo posible y no solo con lo real. Heidegger dijo que lo posible es más real que lo real".

Finalmente, concluyó: "Lo maravilloso podría llegar hasta lo milagroso. Pero hay un aspecto en el cual se piensa mucho menos: allí donde existe lo maravilloso también está lo aterrador. Existe esa ambivalencia afectiva en el sentimiento de lo maravilloso: que puede pasar fácilmente a lo aterrador. En otras palabras, cuando lo maravilloso se despierta es, quizá, porque en algún sitio está agazapado el terror".

Talvez en estos pensamientos se encuentren algunas de las respuestas que estábamos buscando para explicar el extraño momento Dr. Jekyll y Mr. Hyde que transitamos con perplejidad y asombro. •

# Finanzas estables y precios bajos, causas del repunte del mercado de campos

VENTAS. Después de meses de una alicaída actividad, expertos dicen que hay más consultas, un mayor nivel de interesados y operaciones



Los buenos campos en la zona núcleo aumentaron a 15.000/16.000 dólares por hectárea

ARCHIVO

#### Mariana Reinke

LA NACION

Con un rumbo más cierto que en otras oportunidades, el mercado inmobiliario rural se encuentra activo y, pese a que falta mucho para un desarrollo pleno, hay operaciones concretadas y aparecieron inversores genuinos. Meses atrás, en el sector se comparaba la actividad con una carrera de autos que estaban en la grilla de partida, esperando la luz verde del semáforo para largar. Ahora señalan que "la carrera arrancó".

Por ahora se trata de una competencia nacional donde, con el DNU de

Javier Milei aún sin ratificación en el Congreso (la ley de tierras, que limitaba la venta a extranjeros, se derogó en esa medida), los extranjeros permanecen en la tribuna expectantes de lo que pueda pasar porque, más allá de la posibilidad de comprar o no, les preocupa la seguridad jurídica de su inversión y de la libertad de acción de sus inversiones.

"Con operaciones hechas, la expectativa va mejorando. A pesar de que falta mucho, el mercado se encuentra activo. La carrera arrancó, no a 200 kilómetros por hora, pero ya se empezóa mover. Consultas de extranjeros ha habido. Veníamos del frío total

y ha habido consultas puntuales", dijo a LA NACION Juan José Madero, director de la División Campos de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios.

En este escenario, indicó, con un rumbo aparentemente más consolidado y más señales de normalidad, las consultas de 2023 se transformaron ahora en recorridas de campos, hay un nivel de respuesta alto a publicaciones, con perfiles de inversores genuinos (con recursos para comprar) que lleva a que se estén empezando a negociar algunos campos.

Para el directivo, los precios de los campos agrícolas clase 1-de buena aptitud-en la zona núcleo están em-

pezando a tonificarse, a tener una incipiente recuperación. En detalle, campos que en su momento valían entre 12.000 y 13.000 dólares por hectárea, hoyestán en 15.000 para 16.000 dólares, con una demanda muy alta y faltante de campos. "Lo que aparece se vende. Lo que se está pidiendo, se está pidiendo más de ese valor y todavía el inversor no lo convalida y el propietario tiene un margen de negociación menor", explicó.

"En la medida que este rumbo de país siga consolidándose y empiece a haber señales ciertas y firmes de estabilidad, previsibilidad, de baja inflación, de créditos, de baja de tasas, de reducción de impuestos y retenciones y liberación de tipo de cambio, ese viento va a soplar más fuerte", remarcó Madero.

En coincidencia, Roberto Frenkel Santillán, presidente de Bullrich Campos, destacó que el mercado de compraventa está más activo, con más llamados y visitas, aunque con no tantas concreciones. "Más activo, pero más exigente. Además de la zona núcleo, se buscan con mucho interés en regiones como Trenque Lauquen, La Pampa y gran parte de Córdoba. En los campos ganaderos, el mercado está lento: no hay pedidos importantes y a los propietarios, si no ponen valores adecuados, les va a costar vender", indicó.

En esa línea también está Mariano Maurette, responsable de Campos de Alzaga, Unzué y Cía., que dijo que el mercado está bastante activo. "Con entusiasmo y optimismo contenidos arrancó 2024, esperando que caminen los meses y que esto funcione, para ver qué va a pasar con la Argentina, y obviamente nuestro mercado no será ajeno a lo entre 50 y 55 kilos de novillo. que suceda", afirmó.

"La reactivación del mercado generó una estabilidad de precios, por de pronto dejó de bajar y, si uno quiere hablar de tendencia positiva, tendrá que esperar a ver el resultado de la gestión económica de este gobierno. Si hay que poner un nombre al tema valores, diría estabilidad con un dejo de optimismo y de querer que las cosas funcionen. Hay mucha plata afuera de la Argentina queriendo volver", agregó.

Encuantoal perfildel comprador, Frenkel Santillán detalló que se trata de inversores que están mirando el negocio y que esperan que el presidente Milei "sea una realidad".

"Hoy por hoy eso es una gran expectativa, una gran ansiedad, pero todavía la Argentina no arrancó.

No quieren que sea un nuevo Macri, que pintaba para muy bueno y después eso no ocurrió. No quieren equivocarse como ocurrió en ese gobierno. La realidad es que el que no está comprando campo, dice que está barato y que se debe comprar, y el que está para comprar, está esperando porque no quiere errarle, inclusive está dispuesto a pagar un poco más caro, pero ver que la Argentina haya arrancado. Es increíble, pero está pasando", subrayó.

#### Arrendamientos

Respecto de los arrendamientos, Maderoseñalóque la dinámica viene como todos los años anteriores, con demanda muy firme. Hoy los alquileres ganaderos están más firmes todavía y no hay campos para alquilar. Porejemplo, existen muchas consultas sobre campos que están ofrecidos en venta si se alquilan, no solamente en pampa húmeda sino en todo el país. Destacó que esa demanda va a quedar insatisfecha de vuelta.

"En campos alquilados, los que hacen las cosas bien saben que en la tranquera tienen dos o tres parados esperando oportunidad para alquilarlo. Están con una especie de espada de Damocles de si van a poder seguir produciendo en ese campo. Se han perdido campos porque por ahí cuando vence el contrato hay gente que ofrece más y el propietario cambia de inquilino. Ese proceso para el productor ganadero en campo alquilado es muy desgastante, con una competencia fuerte fuera de la tranquera", explicó. En precios, un campo de la cuenca del río Salado, de media vaca por hectárea, está en el orden de

En cuanto a los campos agrícolas, indicó: "Los productores dicen que su Excel no les está cerrando para hacer ofertas de lo que se cerró el año pasado. Pero, por otro lado, los campos de calidad, que son los primeros que se alquilan, tienen demanda y sostienen los valores".

Detallóque, si bien la brecha cambiaria se ha reducido, los costos de producción han aumentado: "Hay una expectativa de que se termine el cepo y ver cómo actúa en el mercado. La sequía se ha cortado, hay una mejor proyección y con un ánimo de revancha del productor".

En zona núcleo, un campo agrícola clase 1 se cotiza entre 18 y 20 quintales por hectárea. "A grandes rasgos estaría estable, con una demanda muy firme", expresó. •

### Remates

**Judiciales** 

Para publicar 4318-8888

Antigüedades

#### IMPORTANTE INMUEBLE DESOCUPADO en FLORIDA 📆

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial nro 20, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde, Sec. nro. 39, a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, piso 4º CABA, comunica por cinco días en los autos caratulados: "STIEGLITZ CONSTRUCCIONES SA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE" (Expte. 21901/2017/51) que la martillera Graciela Mabel Lairihon (CUIT 27-13062350-1), rematará en Jean Jaurés 545 de CABA, al contado, al mejor postor, el 24 de abril de 2024 a las 11:45 hs. el 100% del inmueble sito en Santa Rosa 1954/1958, entre Liniers y Chacabuco, Florida, Vte. López, Pcia. De Bs. As. Nom. Cat; Cir. II Sec. H Manz. 48 Parc, 31 a. Mat. 48817 BASE: U\$S 588.500 y con más el arancel correspondiente del 0,25% (Ac. 10/99 CSJN) y todos los gastos que demande la transferencia del bien y su inscripción en cabeza del adquirente estará a cargo del comprador. Seña 30%, comisión 3% y el correspondiente sellado. El importe se podrá abonar en dólares o bien en pesos a la cotización del dolar MEP, tipo vendedor de cierre del dia inmediato anterior al pago informado en www.cronista.com. Se trata de una propiedad que es un lote de 17,32 mts. de frente por 50,16 mts. de profundidad y consta según catastro con una superficie edificada de 717 metros cuadrados. El inmueble tiene dos plantas: un amplio espacio sin edificar y con entrada para autos/camiones por un lateral tipo pasante. El estado es bueno. La zona donde se encuentra ubicada es eminentemente residencial, donde se desarrollan casi en su totalidad casas bajas de muy buena calidad constructiva. El inmueble está desocupado. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 CPCCN. No se admitirá la compra en comisión, ni por poder, ni la eventual cesión del boleto de compraventa del bien. Respecto de las deudas por impuestos o tasas que graven el inmueble, el régimen es: a) aquellos devengados con anterioridad al decreto de quiebra, sus titulares deberán acudir por la vía pertinente a verificar sus créditos y según el estado de las actuaciones; b) en relación a las deudas posteriores al decreto de quiebra anteriores a la entrega de la posesión del inmueble a quien resulte adquirente, constituyen créditos del art. 240 LCQ y en su caso art. 244 LCQ; c) en lo atinente a las deudas devengadas con posterioridad a la entrega de la posesión, éstas pesan sobre el adquirente en subasta. Se deja constancia que se recibirán posturas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del dia anterior a la subasta, las que deberán reunir los requisitos del art. 104 del Reglamento del Fuero y serán abiertos por la Actuaria en presencia de la martillera y los interesados a las 12.30 hs. del mismo día. Se hace saber a los oferentes que deberán consignar la carátula del expediente en la parte exterior del sobre; y que las ofertas deberán ser presentadas por duplicado, indicando nombre del oferente, constituir domicilio en la jurisdicción del juzgado, y acompañar el importe de la oferta, más comisión y sellado - discriminándolo- lo que se cumplirá mediante depósito en el Banco Ciudad (Sucursal Tribunales), o cheque certificado librado sobre un banco de esta plaza. Para la presentación de la oferta no se requiere patrocinio letrado. Días de exhibición 18 y 19 de abril de 2024, en el horario de 9 a 11 hs. Demás datos consultar el expediente o a la martillera: 11-6155-2196. Se deja constancia al público que para concurrir al remate deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas – Trâmites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Firmado: Ana V. Amaya. Secretaria. EDUARDO EMILIO MALDE Juez - ANA VALERIA AMAYA SECRETARIA

#### SUBASTA - DERECHOS HEREDITARIOS

EDICTO - El Juz Nac en lo Com Nro. 26, Sec Nº 52 sito en Av. Callao 635. piso 1ro., de CABA, comunica por dos días en los autos caratulados: "VALIA, LORELEY ELSA c/SCASSO, LUIS EMILIO s/ejecutivo\*, expte. 18178/2021 se ha dispuesto la venta pública subasta de los DERECHOS HEREDITARIOS que correspondan al Sr. Scasso, Luis Emilio (D.N.I. 14.310.403) en los autos caratulados "SCASSO, LUCILA ALICIA s/SUCESION AB-INTESTATO" (28076 /2021), en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Civil nro. 62. La venta se realizará en la calle Jean Jaures 545 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. el día 23/4/24 a las 12.15 hs. La misma se realizará por intermedio del martillero JORGE ENRIQUE VACA, en las siguientes condiciones, base: \$93.472.000. Seña 30% en efectivo, debiendo depositar el saldo de precio dentro de los cinco días de aprobada la subasta.- Comisión 3%.- Arancel 0,25% (acordada 10/99 C.S.J.N.) en el acto del remate, en efectivo y a cargo del comprador.- Sellado según ley.- Se excluye la posibilidad de la compra en comisión y de la cesión del boleto de compraventa, haciéndose saber el martillero que la adjudicación e extensión del respectivo instrumento deberá recaer en la persona que efectivamente realice la mejor oferta.- Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn. gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb. Caba, con el formulario que indica el sitio aludido.- El adquirente debe constituir domicilio electrónico bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el art. 133 del CPCCN. Buenos Aires, 19 de marzo de 2024.- MARIA FLORENCIA COSSA. Secretaria.





deportes

MÁS CONECTADOS QUE NUNCA. 😝 🗘 🖨 🖾









**GRACIELA MABEL LAIRIHON • 11-6155-2196** 

ECONOMÍA | 21 LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

# Advierten que la pobreza no bajaría en lo inmediato

CRISIS. La desaceleración de los precios no sería suficiente, según los especialistas; salarios y empleo, las claves

Luján Berardi LA NACION

Después de que a fines de la semana pasada se conociera que una familia tipo necesitó \$773.385 en marzo para no ser considerada pobre, Martín González Rozada, economista e investigador del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, publicó un nuevo informe en el que estima que la tasa de pobreza para el primer trimestre de 2024 se ubicará en el 51,8%. Esto implica que, pese a la desaceleración de algunos precios durante los primeros meses de este año, no alcanza para frenar el crecimiento de la cantidad de personas pobres.

Si bien los datos oficiales para este período los dará a conocer el Indec recién a fines de junio, los cálculos de González Rozada posicionan a la pobreza muy por encima del último semestre de 2023, cuando al cierre del mandato de Alberto Fernández la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) arrojó que esta fue del 41,7%, uno de los niveles más altos desde 2020. Además, la tasa del último trimestre del año pasado fue de 45%, lo que implicaría un crecimiento de casi siete puntos porcentuales.

Mientras tanto, en la medición in-

teranual, el incremento fue todavía más marcado, ya que en el mismo período del año pasado el porcentaje se ubicó en torno al 38,8%. La nueva proyección marcaría, además, el númeromás alto desde 2016, año en el que se actualizó la metodología para realizar la medición.

"Esta proyección sugiere que alrededor del 48% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La población urbana capturada por la EPH en el semestre de referencia se estimó en 29,3 millones de personas, lo que implica que alrededor de 14,2 millones viven en hogares urbanos pobres", refuerza el informe de González Rozada.

Los números corresponden en parte al período posterior a la devaluación de diciembre, que llevó la inflación a su valor más alto (25,5%), mientras que los salarios se mantuvieron planchados o aumentando a un ritmo muy inferior al de los precios.

La relación entre estos factores es directa, y pese a que el último dato de inflación del Indec arrojó para marzo un 11%, por debajo de lo que esperaba el mercado y con una marcada tendencia a la desaceleración, los especialistas consideraron que no es suficiente ese valor para



**Rocio Bisang** ECONOMISTA DE ECOGO

"Va a ser importante ver a qué ritmo se recomponen los salarios y cómo impacta la recesión en el empleo"

pronosticar una baja en el nivel de pobreza.

"La pobreza aumentó este año, el descalce entre los ingresos de las familias y el aumento de precios de la canasta no da lugar a otro escenario", comentó Claudio Caprarulo, director de Analytica, al ser consultado sobre las estimaciones de estos registros.

Además, agregó que el punto a discutir debería ser cómo revertir esa tendencia, procurando que "lo que ya sucedió" deje la menor cantidad de secuelas posibles. "El Gobierno apuesta únicamente a la baja de la inflación. Eso será insuficiente. entre otras cosas porque la reducción de los ingresos también se explica por el aumento del desempleo en sectores claves, por ejemplo, la construcción", dijo, y agregó que este último caso se explica, en gran medida, por el freno que el gobierno de Milei le puso a la obra pública.

Respecto de este punto, cabe destacar que al cierre de la semana pasada las cifras oficiales determinaron que las canastas (básica total y alimentaria) subieron más que la inflación, lo que remarca el argumento de los especialistas.

Por su parte, Rocío Bisang, de Eco-Go, consideró que no es suficiente la baja del IPC para pensar en una potencial disminución de la pobreza, y resaltó que la perspectiva para este año sigue "sin ser buena".

"Si bien la desaceleración de la inflación puede tener un efecto positivo y contribuir a que la pobreza no siga aumentando (en particular, la baja que estamos viendo en alimentos, que generalmente representa un porcentaje mayor del gasto de las familias de menores ingresos), hay dos puntos claves que van a determinar esto. Por un lado, va a ser importante ver a qué ritmo se recomponen los

salarios. Por otro, cómo impacta la recesión en el empleo", comentó, y aseguró que, pese a esto, manejan un escenario optimista y esperan ver una recuperación lenta a partir de la segunda mitad del año en los ingresos de la gente.

Por otro lado, según Alejandro Giacoia, de Econviews, el precio de los alimentos es lo que más influye sobre la canasta básica y, según el relevamiento de la consultora para las últimas cuatro semanas en ese sector, el índice de precios estaría dando cerca del 9%, lo que significaría que, si se mantiene la tendencia, abril cierre con una inflación de entre 6 y 7%.

"Eso por un lado es importante, porque en la medida en que se estabilice el precio de los alimentos puede pensarse en que deje de crecer la pobreza. Pero también importa el nivel de ingresos de los hogares, que es contra lo que se compara esa línea", detalló,

Por lo tanto, es necesario evaluar. a su vez, la recuperación de los salarios y la manera en la que se estabilizan los precios, ya que el ancla que representa el crawling peg (microdevaluaciones del peso) del 2% podría representar un riesgo si no es sostenible. •

# clasificados

www.lanacion.com.ar

#### PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL

Otros



#### Edictos **Judiciales**

El Juzgado Nacional de lº Inst en lo Com Nº 8, Sec. Nº15, hace saber por 5 días en autos: "E-MACO S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. 669/24)" que el 11.03.2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de EMACO S.A. (CUIT 30-51628422-2) inscripta en la IGJ el 17.9.68 bajo el no. 3055, Fo 272 del Lo. 65, To. A de Est. Nac. Fecha de presentación del concurso: 2.02.2024, debiendo los acreedores solicitar la verificación de sus créditos y presentar sus títulos justificativos, hasta el 12.06.2024 ante el síndico Estudio PRZYBYLSKI, ESTRUGO & ASOC (Dom. Lavalle 1527 81 34 CABA, TE: 4374.6410) por mail a sindicaturape@gmail. com, con los recaudos del art. 32 de la LCQ, junto a las copias digitalizadas de la identidad y personería del acreedor y demuestre el crédito con su causa y su extensión, consignándose en el asunto Insinuación en concurso de EMACOS.A., formulada por (identificación del insinuante)". Se hace saber que los acreedores deberán consultar el "sistema de verificación tempestiva" expuesto en el decreto de apertura disponible en http://scw.pjn.gov.ar/. Deberá anejarse comprobante de pago del arancel concursal si corresponde mediante depósito o transf a JACOBO MARIO ES-TRUGO CUIT: 20-12587387-2 Banco Nación Argentina Suc. Flores CBU: 0110013630001303622633. Se fi-

jan los días 12.8.24 y 7.10.24 pa-

ra que el síndico presente los in-

formes previstos en los arts. 35

y 39 respectivamente. Se fija el

día 23.4.25 a las 11 hs, a efectos

FDO. RODRIGO JAIME. SECRE-

de la audiencia informativa.

Buenos Aires, abril de 2024.

TARIO AD-HOC.

#### **Edictos Judiciales**

Edicto El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal. hace saber que Maksim ZOSI-MENKO, DNI Nº 767770869 de nacionalidad Rusa y de ocupación Monotributista, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 6 de Febrero de 2024 - N. JAVIER

SALITURI SECRETARIO

#### Otros

#### Multa

"Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, EX-2020-48526869 - APN-DGD#MPYT. En fecha 12 de abril de 2021 dispone: "ARTICULO 1º .- Impónese la sanción de multa por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL (\$1.300.000) a la firma FRAVE-GASACLEL CUIT Nº 30-52687424-9, con domicilio constituido en la calle Valentin Gómez Nº 2813, piso 3º "Legales" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y electrónico en CUIT 20-32067815-4, por infracción al Artículo 4º de la Ley Nº 24.240, toda vez que en el marco del HOT SALE la firma consignó un precio anterior más elevado al que se ofrecía en los días previos, informando así un porcentaje de descuento que no era tal y, en consecuencia, la firma no suministró información veraz induciendo a engaño y/o error a las y los consumidores (...) AR-TICULO 3. La Sancionada deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 24.240 (...) Fdo.: Sergio Sebastian Barocelli. Director Nacional Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Y Arbitraje del Consumo. Ministerio

Otros

Multa "Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Expte. S01:0386384/2016. En fecha 8 de enero de 2019 dispone: "AR-TICULO 19 - Impónese sanción de multa de PESOS OCHENTA MIL (\$80.000) a la firma FRA-VEGA S.A.C.Le.L., CUIT 30-52687424-9, con domicilio constituido en la calle Valentín Gomez Nº 2813 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al art. 19 de la ley 24.240 al haber liquidado en forma duplicada el importe de PESOS NOVECIENTOS NO-VENTA Y CINCO CON SETEN-TA Y OCHO (\$995,78) en la tarjeta de crédito American Express Platinum del reclamante (...) ARTICULO 5. La Sancionada deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 24.240 (...). Fdo.: Fernando Martin Blanco Muiño. Director Nacional de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Multa "Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Visto Expediente EX-2020-08082731--APN-COPREC#MPYT, 12 de septiembre de 2022 (...) ARTI-CULO 1º - Impónese la sanción de \$900.000 ( PESOS NOVE-CIENTOS MIL) a la firma FRA-VEGAS.A.C.L.e.I., C.U.I.T. Nº 30-52687424-9, con domicilio constituido en la calle Valentín Gómez Nº 2813 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y correo electrónico ramon.sosa@frave ga.com.ar, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24240 toda vez que la firma canceló la compra por "datos de validación de pago", a pesar de que el denunciante modificó el domicilio de entrega del producto y la primera cuota por la adquisición del aireacondicionado adquirido había sido debitada de su tarjeta de crédito Visa. (...) AR-TICULO 3. La Sancionada deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 24 240 (...). Fdo.: Adrian Macelo Ganino. Director Nacional . Director Nacional Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Y Arbitraje del Consumo. Secretaria de Industria y

Desarrollo Productivo

#### Multa

Otros

Buenos Aires, 20/2/2024 visto el Expediente Electrónico Nº 18426414-GCABA-DGDYPC-2023 (...) Sancionar a FRAVE-GAS.A.C.Lel, CUIT 30-52687424-9, con multa de PE-SOS CUATROCIENTOS MIL (\$ 400.000.-), por haber incurrido en infracción al artículo 34 de la Ley 24.240 (...) Fdo: Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Multa

Buenos Aires, 22/7/2022 visto el Expediente Electrónico Nº 21240433-GCABA-DGDYPC-2021 (...) Artículo 1º - Sancionar a FRAVEGA S.A.C.I. e.I., CUIT 30-52687424-9, con multa de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL (\$ 125.000.-), por haber incurrido en infracción a los artículos 11 y 12 de la Ley 24.240.(...) Fdo: Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Multa INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMI-DOR. Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Visto el Expediente Nº EX-2020-46358037--APN-CO-PREC#MPYT. En fecha 28 de marzo de 2023 dispone: ARTÍ-CULO 1º - Impónese sanción de multa de PESOS DOS MILLO-NES QUINIENTO MIL (\$ 2.500.000) a la firma FRAVEGA S.A.C.I.E.I., C.U.I.T. Nº 30-52687424-9, con domicilio TAD constituido en C.U.I.T. Nº 30-52687424-9, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240, por incumplir la oferta hecha pública respecto del producto adquirido por el denunciante, al cancelar unilateralmente dicha compra, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente disposición. (...) ARTICULO 3. La Sancionada deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 24.240 (...). Fdo: Lucila Bueti. Subsecretaria. Subsecretaria De Acciones Para La Defensa De Las Y Los Consumidores Ministerio de Economía.

#### Otros Multa

Buenos Aires, 3/7/2020 visto el El Expediente Electrónico Nº 15687473-MGEYA-DGDYPC-2018,(...) Artículo 1º - Sancionar a FRAVEGAS. A. C. I. e.I., CUIT Nº 30-52687424-9, con multa de PESOS SESENTAY CINCO MIL (\$65.000.-) por haber incurrido en infracción al artículo 7 de la Ley 24.240. Fdo: Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

### Dirección Nacional de Defensa

del Consumidor. Visto EX-2020-51535337--APN-CO-PREC#MPYT, 29 de agosto de 2023 (...) ARTÍCULO 1º.- Impónese sanción multa de PESOS DOS MILLONES OCHOCIEN-TOS MIL (\$2.800.000) a la firma FRAVEGA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN-DUSTRIAL E INMOBILIARIA, C.U.I.T. Nº 30-52687424-9, con domicilio TAD constituido en CUIT No 30-52687424-9, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240, por incumplir la oferta formulada respecto del producto adquirido por el consumidor por vía telefónica, al cancelar unilateralmente dicha compra, conforme los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida (...) ARTICULO 3. La Sancionada deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 24.240 (...). Fdo.: Lucila Bueti. Subsecretaria. Subsecretaria De Acciones Para La Defensa De Las Y Los Consumidores Ministerio de Economía.

Multa "INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMI-DOR" Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Expte. EX-2020-15876495 -- APN-COPREC#MPYT. En fecha 14 de abril de 2023 dispone "ARTI-CULO 19.- Impóngase sanción de multa de CUATRO MILLO-NES (\$4.000.000) a la firma FRAVEGA S.A.C.Le.L, CUIT 30-52687424-9, con domicilio (TAD) constituido en C.U.I.T. Nº 30-52687424-9, por infracción a los Artículos 7º de la Ley Nº

24.240 v 10° inciso c) del Decreto Nº 1.798 de fecha 13 de octubre de 1994 reglamentario de la Ley Nº 24.240, por incumplir la oferta publicada en su sitio web al no hacer entrega del producto adquirido por el consumidor denunciante. (...) ARTICULO 3. La Sancionada deberá publicar

#### Otros

la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 24.240 (...). Fdo.: Lucila Bueti. Subsecretaria. Subsecretaria De Acciones Para La Defensa De Las Y Los Consumidores Ministerio de Economía.

#### CIRCULO CERRADO SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONVOCATORIA CUIT 30-59271734-0

Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 6 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del estatuto social y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la reforma del Artículo Tercero del estatuto social. 3. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del estatuto social. 4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2023. 5. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino. Constitución de reserva legal y distribución de dividendos. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8. Fijación del número de Directores y su designación. 9. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 10. Otorgamiento de

De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social sita en República de la India 2867, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedes-benz.com jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados, los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.

Firmado: Martin Iñaki Idiarte - Presidente electo por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 64 del 4 de Mayo del 2023.



de Desarrollo Productivo

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

TESTIMONIOS DE LOS **ESPECIALISTAS** 

#### Héctor Freilij

INFECTÓLOGO Y PEDIATRA

"Son poblaciones vulnerables y no toman conciencia. Si no reclaman, a los gobiernos les resulta

cómodo no hacer"

### Día mundial de concientización | UNA ENFERMEDAD QUE PREOCUPA

# Advierten fallas en el control de la transmisión del Chagas

En la región, solo la Argentina y Bolivia no lograron evitar los contagios a través de la vinchuca; países con sistemas de salud más precarios, como Paraguay, lo hicieron

#### Gabriela Navarra

PARA LA NACION

La Argentina es el único país de la región, junto con Bolivia, que no logró controlar la transmisión vectorial (por la picadura de vinchuca) de la enfermedad de Chagas. Sí lo han conseguido países con sistemas de salud más precarios, como Paraguay, y también Chile, Uruguay y Brasil, a excepción de la vasta zona amazónica.

más desalentadoras del documental Chagas, orquesta invisible, que, conguiony dirección de Lucas Martelli, traza un panorama actual sobre la que sigue siendo la principal endemia del país. Se estrenó en Buenos Aires poco antes del Día Mundial del Chagas, celebrado ayer; actualmente recorre provincias -desde el 22 hasta el 27 de este mes se proyectará en Jujuy-yademás se puede ver on demand (https://cafecito.app/chagas).

Héctor Freilij, pediatra e infectólogo, participa del documental como excoordinador del Programa Nacional de Chagas, cargo que ocupó entre 2008 y 2011. "Para que un país, región, provincia o departamento alcance el control vectorial y logre la certificación por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se deben cumplir ciertos requisitos -explica-. Por ejemplo, menos del 1% de los hogares con vectores domiciliarios y peridomiciliarios (las vinchucas o Triatoma infestans) y que un estudio serológicoenmenores de 5 años muestre un resultado estadísticamente significativo de ausencia de la infección. Esta certificación debería renovarse cada cinco años".

La enfermedad de Chagas, advierte Freilij, nunca se va a erradicar porque es imposible terminar con la vinchuca, que sigue viviendo en ambientes silvestres. Por eso es crucial evitar que se instale en los ambientes domiciliarios y peridomiciliarios. La vinchuca no se

enferma, pero transmite la infección: es hematófaga (se alimenta de sangre) y al picar a una persona o animal infectado adquiere el Trypanosoma cruzi, que es el parásito que produce el Chagas y viaja por el sistema digestivo del insecto. Cuando la vinchuca vuelve a picar a alguien no contagiado, defeca sobre la lesión y cuando la persona se rasca ingresa el parásito a su organismo.

Esta es la vía vectorial de transmi-Esta es una de las conclusiones sión, pero también existe la vía vertical o transplacentaria -de madre a hijo, la más frecuente hoy-y a través de las transfusiones de sangre, que se realizan bajo controles muy estrictos. Además, se registra la vía oral: en nuestro país es una rareza, pero ocurre en Brasil, especialmente a través de los jugos de frutas, como el açai, que pueden estar contaminados con el parásito.

Ricardo Hernández, bioquímico, que hasta diciembre de 2023 estuvo el frente del Programa Nacional de Chagas (hoyacéfalo), afirma que menos Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y la Capital, todas las provincias argentinas tienen presencia del vector. "Hay diez que sí alcanzaron el control vectorial y están certificadas por la OPS: Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán y Jujuy. Pero a partir de la pandemia gran parte del recurso humano, que es imprescindible para mantener el control, fue destinado al Covid-19 y recién hace poco ha podido ser retomado. No vigilar es tirar todo el esfuerzo hecho en años".

Hernández añade: "No todas las provincias tienen la misma situación. Santiago del Estero, Chaco, Formosa y San Juan son las que más problemas tienen, pero Santiago por primera vez en su historia está cerrando ciclos de rociado y vigilancia en todos los departamentos. Para certificar hay que lograr valores avalados interna-

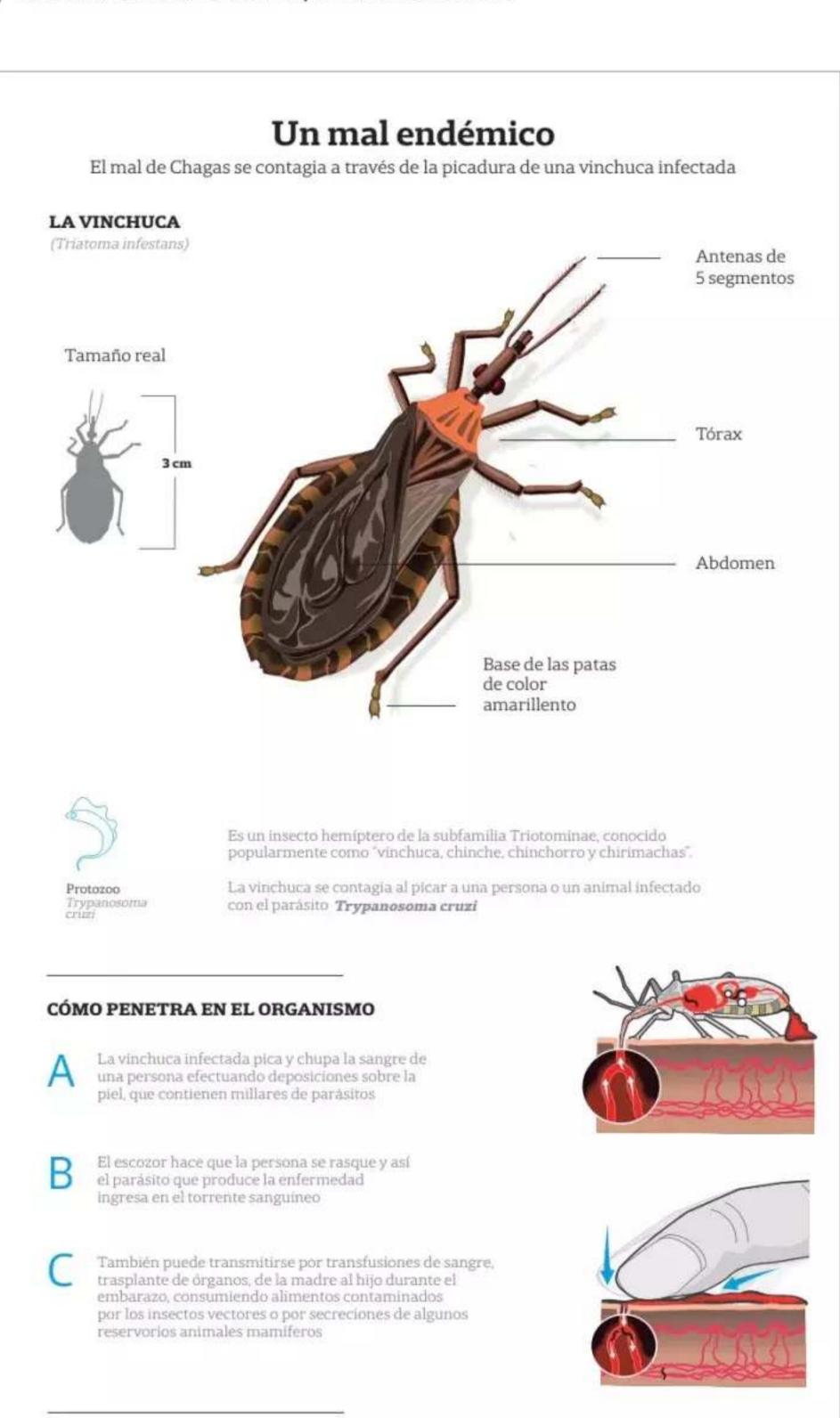

ETAPAS Y SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general e

Hasta en el 30% de los casos es sintomática y puede

afectar a los sistemas nervioso y digestivo y al corazón.

Sin tratamiento puede provocar muerte súbita o infarto

inflamación de los ganglios. Es curable si se trata en su etapa

Etapa aguda (20 a 30 días)

inicial y antes de los 15 años de edad

Etapa intermedia (10 a 20 años)

No se presentan síntomas

Etapa crónica (10 a 30 años)

LA NACION

SOCIEDAD 23 LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### Jaime Altcheh

HOSPITAL RICARDO GUTIÉRREZ

"Un adulto infectado es un niño no tratado. Pocos reciben tratamiento por déficit en diagnóstico y seguimiento"

#### Ricardo Hernández

BIOQUÍMICO

"Que la Argentina no haya controlado esta endemia es una vergüenza nacional. Faltan decisión política y recursos"

cionalmente. La infestación de las viviendas se redujo allí al 30% y no existen casos agudos vectoriales, pero no se puede certificar porque la norma requiere menos del 1% de infestación".

#### De rural a urbano

Jaime Altcheh, jefe de Parasitología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires, señala que "el problema no se va a resolver controlando solo a la vinchuca. Por migraciones, la mayor cantidad de infectados actualmente vive en ciudades y la enfermedad debería ser considerada un mejor monitoreo", indica. principalmente urbana. La mayor parte de los nuevos infectados son por vía transplacentaria".

Altcheh, que es vicedirector del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas (Imipp), Conicet-GCBA, agrega que nacen entre 1000 y 1200 niños infectados por año. "La tasa de los pacientes con Chagas desade la transmisión congénita oscila rrollan daños en sus órganos; en entre el 3% y el 7% -puntualiza-. Pero si se hacen un diagnóstico y un tratamiento adecuados, la enfermedad se cura. Por eso decimos que un adulto infectado es un niño no tratado. En los últimos años, además, hemos desarrollado medicamentos con formulaciones pediátricas. Sin embargo, pocos reciben tratamiento por déficit en diagnóstico y seguimiento".

El pediatra del Gutiérrez enfatiza que, según cifras de la OPS, se testean no más del 50% de las gestantes en el país. "En la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano es de alrededor del 90% – detalla – . Con nuestro grupo de investigación tratamos niñas positivas que crecían y quedaban embarazadas y ninguna de ellas transmitió la infección a sus hijos. Eso demuestra que diagnosticando y tratando a niñas y mujeres en edad fértil se evita la transmisión transplacentaria".

#### Números poco claros

Hernández afirma que "un 'debe' de la gestión" -no solo de la última [la de Alberto Fernández], sino desde hace mucho tiempo-es tener informes oficiales sobre el Chagas en la Argentina. "En 2022 se testearon 250.000 personas gestantes, contando sector público y privado, en todas las provincias. En 1998 teníamos un 12% de embarazadas positivas y ahora, el 1,7%. Sobre la base del número de embarazadas, podría hacerse una proyección hacia la población general de 900.000 a un millón de infectados", describe.

Juan Paul Flores, médico cardiólogo al frente del Consultorio Integral del Paciente Chagásico del Ministerio de Salud de Jujuy, sostiene que las estadísticas no son fiables. "Hayentre 1,5 y 1,7 millones cas Martelli alude al Chagas como de personas con Chagas en el país -puntualiza-. Lo sé porque hago trabajo de campo. Y en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, hay mucha infección transmitida por la vinchuca. Las estadísticas que dan los ministerios y otras instituciones no son tan ciertas".

alcanzó la recertificación del con-

trol de la transmisión vectorial dos veces: una en 2000 y otra en 2011. "Pero en pandemia [de Covid] se interrumpió, por eso cuando hablamos de recertificación habría que tomarlo con pinzas. Salta, por ejemplo, tiene mucha transmisión vertical y limita con Jujuy. ¿Del lado jujeño no hay vinchucas en las casas? Eso no se puede decir. Sin embargo, la existencia del carnet sanitario en Jujuy, que incluye la detección del Chagas y se solicita para ingresar a cualquier trabajo, público o privado, para la escuela o entre las embarazadas, permite

Como expresidente del Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología (FCA), Flores coordinó un grupo de especialistas que recorrían Jujuy, Chaco y Formosa para controles cardíacos en alrededor de 5000 pacientes chagásicos. Al menos un 30% nuestro país, principalmente la miocardiopatía chagásica, que puede ser mortal. "Pero esto ya no lo podemos hacer más porque lo pagábamos de nuestro bolsillo y hoy es imposible", se lamenta.

#### Indiferencia, el mal peor

¿Por qué nuestro país no fue certificado por la OPS en el control de la transmisión vectorial del Chagas? "Son decisiones políticas, e influye mucho la federalización, porque cada provincia toma sus propias decisiones -asegura Freilij-. Cuando coordinaba el programa nacional, había muy pocos fumigadores de viviendas. Desde el Ministerio de Salud queríamos sumar más y les íbamos a pagar a través de una tarjeta. Necesitábamos que cada provincia nos enviara los nombres de estas personas. Pero una de las provincias más complicadas no los enviaba. Fuimos averal ministro, personalmente. Medijo: 'Vea, doctor, no nos metamos con el Chagas, que es un problema muy grande, y mejor vayamos a almorzar".

Unaspectofundamental del problema, añade Freilij, es el silencio de los pacientes, que no reclaman. "Muchos ni saben que están enfermos. Se mueren trabajando. Son poblaciones muy vulnerables y no toman conciencia. Si no reclaman, a los gobiernos les resulta cómodo no hacer", expresa.

"Lo dije cuando estaba a cargo del programa nacional -admite Hernández-. Que la Argentina no haya controlado esta endemia es una vergüenza nacional, en particular debería darles vergüenza a los dirigentes. Tenemos el conocimiento y los expertos, faltan la decisión política y los recursos".

¿Y por qué el documental de Luuna orquesta invisible? La figura viene a cuenta de la doble actividad de Freilij, que además de pediatra e infectólogo es músico y ha dirigido varias orquestas y coros. "Para controlar el Chagas -dice-, tendríamos que hacer funcionar los distintos niveles de interven-Jujuy es la única provincia que ción y que suenen como una orquesta invisíble". •



Fumigación en el barrio porteño de San Cristóbal, la semana pasada

MAURO ALFIERI

# Informan una tendencia a la baja en los casos de dengue, excepto en dos provincias

EPIDEMIA. Surge de un análisis oficial del ritmo de aparición de nuevas infecciones; sugieren "tomar con prudencia" ese dato

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

El avance de la epidemia de dengue en las 19 provincias con circulación viral estaría tendiendo a desacelerarse, de acuerdo con el ritmo de aparición de nuevos casos que van reportando las provincias y en un análisis que las autoridades sanitarias sugieren "tomar con prudencia". Esa tendencia se daría con excepción de dos jurisdicciones, donde aún no la observarían con respecto a los distritos vecinos, según informaron ayer.

En una nueva actualización de su Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el Ministerio de Salud de la Nación informó 36.681 nuevos casos para la primera semana de abril (la semana anterior habían sido 52.466), con nuevas infecciones reportadas por todas las provincias, con lo que son 252.566 los casos en lo que va de este año. Eso es el 94% de las infecciones confirmadas oficialmente desde agosto pasado, cuando arrancó el "año epidemiológico" (temporada 2023-2024) con el que se monitorea esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Reportó, también, que fallecieron otras 36 personas. Son, de este modo, 187 los decesos que ocurrieron en las primeras 14 semanas del año. En ese intervalo se concentra, como con las infecciones, el 95% de los casos mortales de dengue de la temporada, en la que los decesos ascienden a un total de 197, en 17 provincias, desde agosto pasado con la continuidad de la circulación viral en el norte del país durante 2023.

"En el análisis de la curva epidémica de dengue a nivel país se registra un descenso en el número de casos semanales en la penúltima semana analizada [24 al 30 de marzo] respecto de la anterior [17 al 23 de marzo]", publicó la cartera sanitaria. Entre esas dos semanas, de acuer-

do con el BEN, el equipo de Epidemiología del ministerio estimó que la diferencia fue "casi un 32% inferior" en las cifras notificadas por los sistemas de salud provinciales.

"Si bien hay que tomar con prudencia los casos de las últimas semanas porque pueden modificarse de acuerdo con la sucesiva integración de información por parte de los notificadores-se aclaró-, este fenómeno no ocurría desde la semana [del 10 al 16 de diciembre del año pasado], desde la que se había verificado una tendencia ininterrumpida al aumento de casos hasta la semana [del 17 al 23 de marzo]. El mismo comportamiento de descenso en el número de casos en la semana [del 24 al 30 de marzo] con respecto a la anterior se registra en las curvas de las regiones del centro, noroeste argentino, Cuyo y sur, mientras que en la región del noreste argentino la tendencia en descenso continúa desde hace nueve semanas".

Santiago del Estero y San Luis son los dos distritos en los que aún no observan esa tendencia. Allí, Salud informó que en la última semana del mes pasado se dio "el mayor número de casos" en lo que

va de la temporada. En sintonía con esta tendencia a la desaceleración, la semana pasada autoridades porteñas no solo terminar on de confirmar que esta temporada se dio "el pico de dengue más grande" que enfrentó hasta el momento la jurisdicción, sino que también se refirieron a tres datos que sugieren que la epidemia podría empezar a retroceder en la Capital en las próximas semanas.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad, detalló, sentado junto al jefe de gobierno, Jorge Macri, que la cifra de positivos en el distrito se estabilizó, la cantidad de consultas e internaciones por dengue cedió en los últimos días y hubo un primer descenso de actividad del mosquito vector en la red de sensores de ovipostura en 15 comunas para monitorear la actividad del Aedes aegypti.

En tanto, en el Ministerio de Salud nacional proyectaban la semana pasada que "sería esperable que en alrededor de dos o tres semanas hava una tendencia en descenso [delos casos] en la región centro del país[provinciay ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos], mientras que para la región del noroeste [Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero] sea en el mes de mayo", detallaron a LA NACION.

#### Con cautela

Aun así, cuando todavía restan cuatro meses del "año epidemiológico" 2023-2024 para dengue, aclararon que por el "comportamiento inusual en esta temporada" (magnitud, momento de inicio en 2023 y número de semanas en ascenso) se deben "tomar con cautela posibles proyecciones, ya que se realizan en general con datos previos, junto con variables climatológicas".

Pese a la posible tendencia a la baja, ante el escenario de riesgo para esta y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, desde el Ministerio de Salud de la Nación insisten en reforzar las medidas de prevención en las viviendas y el espacio público.

Eso incluye eliminar los recipientes en desuso que puedan acumularagua (latas, botellas, neumáticos, etcétera) dentro y fuera de la vivienda o el lugar de trabajo; dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etcétera); cambiar regularmente el agua de bebederos de animales; cubrir y desagotar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia; verter agua caliente (100°C) en las rejillas de desagüe y colocarles mallas metálicas o tela mosquitera; evitar mantener plantas en recipientes con agua sin cambiar y cubrir piletas si no se usan. •

# Preparan una nueva expedición al misterioso naufragio en Quequén

EXPLORACIÓN. Intentarán hallar pruebas de que los restos, a 30 metros de profundidad, pertenecen a un submarino alemán

#### Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.- ¿Será o no? La duda está abierta y el paso para despejarla queda a un par de millas de la costa de la vecina localidad de Quequén a casi 30 metros de profundidad, en el sector de lecho marino donde se detectó un resto náufrago que, de acuerdo con una investigación y primeros aportes de especialistas, podría ser parte de un submarino alemán involucrado en la Segunda Guerra Mundial.

Confirmarlo es el objetivo que decidieron emprender los miembros de Eslabón Perdido, la agrupación que a partir de un testimonio avanzó mar adentro hacia la principio, que algo había en ese lugar que ninguna carta náutica había advertido ni señalado jamás.

Las imágenes logradas en aquella oportunidad -video y fotografias-llegaron a manos de expertos europeos que, pese a la escasa iluminación, acompañaron en principio la hipótesis que abrazaban dos ROV que buscarán detalles los impulsores de esta cruzada: podría ser una embarcación del tipo U Boot Clase IX que integró la flota de la Kriegsmarine, la fuerza naval de la Alemania nazi.

"Estamos muy cerca de lograr una prueba contundente", explicó a LA NACION el miembro y vocero de Eslabón Perdido Abel Basti, que tiene una amplia historia personal en materia de investigación de aquel potencial militar que tenía a Adolf Hitler como máximo líder.

El plan se había previsto para la semana pasada, pero por razones operativas tuvo una postergación. Se trata de una expedición con unidades subacuáticas, en particular el uso devehículos tipo ROV (remotely operated vehicle) con los que se volverá a llegar hasta la pieza.

La acción cuenta con autorización de la Prefectura Naval Argentina no solo para acceder, sino además para generar un registro de imágenes que sume elementos para que quienes más saben del tema puedan llegar a una evaluación concluyente.

La misión está financiada y pro-



ubicación señalada y certificó, en Algunas piezas sugieren que se trata de un submarino

ARCHIVO

movida por la Fundación Reitich, mientras que los trabajos en el mar y profundidades estarán a cargo de la empresa Deepwater-ROV Inspection Services, que dirige el ingeniero Carlos Pane.

más precisos sobre la estructura de casi 80 metros que se encuentra en el fondo del mar. Las operaciones contarán con apoyo de dos embarcaciones.

El material filmico y fotográfico que se obtenga quedará a disposición de una comisión técnica evaluadora que componen los ingenieros Hernán Sotero González, Jorge Pereda y Martín Canevaro.

Este último, que fue presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, confirmó en el primer peritaje que no se trataba de restos de un buque tradicional y apuntó que se podría tratar de un sumergible, de acuerdo con determinadas condiciones de diseño y piezas que se advertían en ese casco.

A la misma conclusión llegó Fabio Bisciotti, experto de la Liga Naval Italiana, quizás el profesional que más sepa de restos de embarcaciones náufragas de la Segunda Guerra Mundial, ya que participó en decenas de expediciones para ubicar e identificar buques.

En diálogo con la Nacion, había advertido que, en caso de confirmarse que se trata de un submarino alemán, se convertiría en el "descubrimiento naval más importante de la historia argentina".

Bisciotti no solo encontró indicadores más que sugerentes como Según detalla Basti, se utilizarán para dar por seguro que se trata de parte de un submarino alemán. Arriesgó que, por las condiciones que advertía en esa estructura, que llevaría décadas sumergida, pudo haber sido hundido y destruido mediante explosión de manera intencional por su propia tripulación. Basti anticipó que para esta nueva expedición se sumará desde chile Gilberto Opazo, investigador y experto en criminología.

Desde Eslabón Perdido tomaron contacto con los distintos protagonistas, tanto particulares como el Estado. También con autoridades alemanas, en busca de alguna información que permita relacionar un posible resto de embarcación nazien una zona tan alejada del foco del conflicto bélico de mediados del siglo pasado.

Citan respuesta de la embajada de Alemania en la Argentina aportada por Constanza Corinagrato, responsable de la Sección de Políticay Derechos Humanos, en la que se asegura que "no hay indicios de que se trate de un naufragio de un submarino alemán". Por ende, también aclaran que no son propietarios de esos restos. •

# Conmoción por la muerte de un runner en Mar del Plata

TRAGEDIA. Se descompensó a poco de llegar a la meta en la maratón organizada en esa ciudad

MAR DEL PLATA.- Un atleta de 48 años que había llegado desde la Capital para participar de una nueva edición de la Maratón de Mardel Plata falleció ayer en plena competencia, cuando le restaban 900 metros para llegar a la meta en la carrera de 21k, categoría que involucra la mitad del recorrido total del circuito que acompaña el paseo costanero de esta ciudad.

Los médicos lo atendieron de manera inmediata, ya que se descompensó cuando transitaba por la zona de la avenida Luro y la costa, en inmediaciones del balneario Punta Iglesias y a muy pocos metros de una de las ambulancias afectadas al operativo de seguridad sanitaria dispuesto por la organización.

El cuadro era delicado, por lo que continuaron con la asistencia de reanimación durante el recorrido hasta el Hospital Interzonal, donde murió a poco de ingresar en el área de guardia, en la que se habían dispuesto todos los medios para tratar de salvarle la vida.

"Lamentamos profundamente informar sobre el trágico suceso Mar del Plata", confirmaron los organizadores privados de esta competencia, que abre el circuito anual New Balance Race Series.

No se brindaron detalles sobre la identidad del participante fallecido, aunque sí se pudo conocer que estaba acompañado de amigos que compartían con él esta pasión por el atletismo de fondo y de algunos familiares.

Esta 33º edición de la tradicional prueba marplatense se completó a pesar de este incidente. No obstante, la muerte del competidor porteño opacó el cierre del evento, que sumó esta vez más de 4000 participantes y se desarrolló con condiciones climáticas no muy favorables, entre lloviznas y una temperatura apenas superior a los 15 grados.

La competencia fue anunciada a fines del año pasado por la empresa Sportfacilities, organizadora del circuito New Balance Races, que propone pruebas similares durante todo el año. La Maratón de Mar del Plata es la que abre el calendario. La media maratón de Salta, en mayo, y los 30K en la Capital son las próximas fechas.

La inscripción es abiertay, como es habitual en este tipo de pruebas, paga. A cada participante, cualquiera sea la distancia elegida, se le exige un apto médico que debe contar con la firma de un profesional, se carga de manera digital en la ficha de inscripción y tiene una vigencia de un año a partir de la fecha en que se realiza el estudio, según consta en la página de registro para participar de cualquiera de las fechas de NB Races Series.

El modelo de apto médico requiere datos personales y la constancia profesional que certifique que "el paciente ha sido examinado clinicamente y habién dose realizado los exámenes correspondientes, no presenta contraindicaciones que desaconsejen la realización de actividad física recreativa o deportiva, como carreras de calle de 5 kilómetros o más".

#### Antecedente

La descompensación de este participante tuvo un final lamentable, a diferencia de una situación similar que se había dado hace poco más de tres años, también en el ocurrido durante la Maratón de tramo final, cuando un atleta cayó desvanecido a solo 300 metros de la meta, que por costumbre está establecida a la altura de la plazoleta que separa los edificios del Casino Central y el ex Hotel Provincial.

En aquella oportunidad, el resultado de la pronta intervención médica fue el mejor: el competidor, de 56 años, pudo ser reanimado en el lugar por quien era en esos momentos el titular del SAME local, el médico Juan Di Mateo. Desde allí se organizó el traslado a una clínica, donde se recuperó.

Los organizadores de esta nueva edición difundieron un comunicado en el que se reconocieron "profundamente consternados por esta tragedia" y detallaron que, como parte del operativo, disponían de cinco ambulancias, un equipo de cardioasistencia compuesto por cinco motos de primera respuestay dos cuatriciclos, todos equipados con desfibriladores externos automáticos. También destacaron la participación de 30 socorristas de la Cruz Roja y dos desfibriladores en la zona de llegada para una respuesta rápida ante cualquier emergencia. • Darío Palavecino

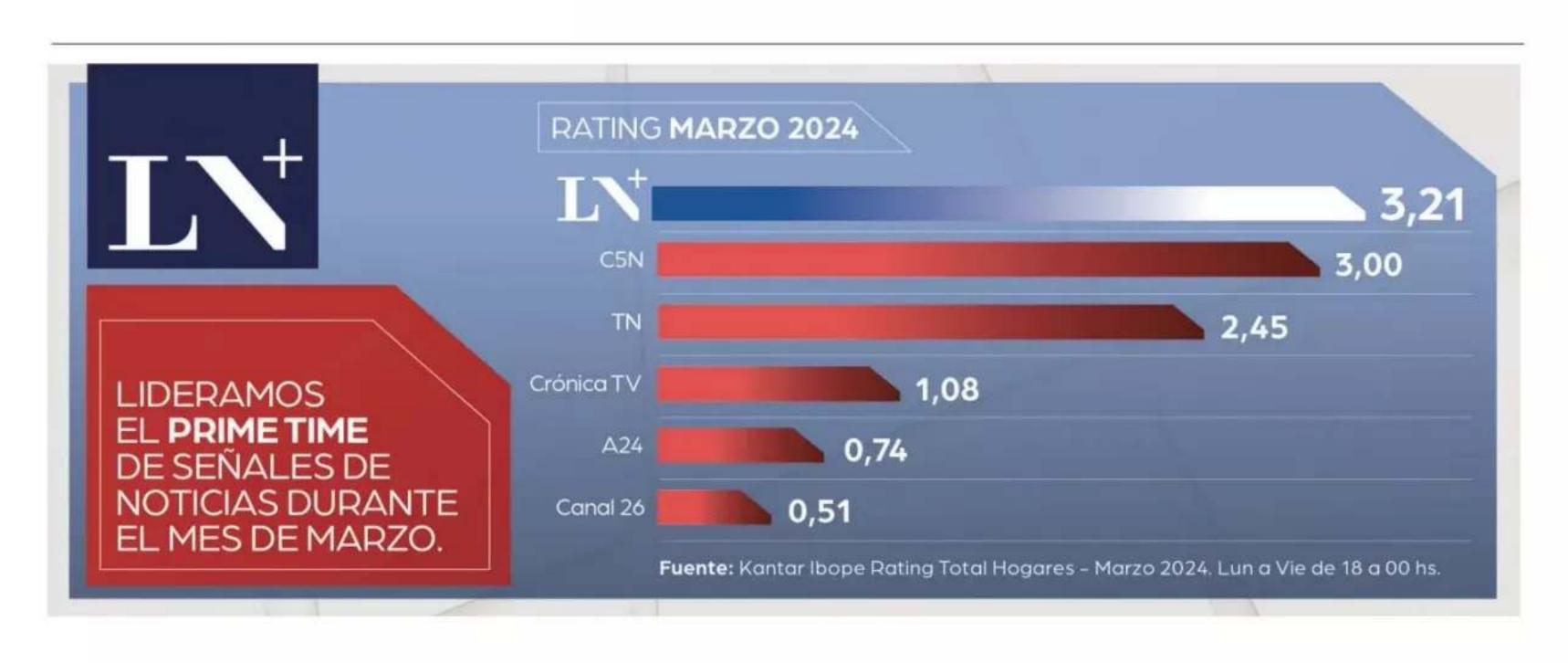

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Celina Chatruc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar **ARTE Y EDUCACIÓN** 

### Un puente cultural con Virginia

Sobre la vida de la mente I y II se titulan las instalaciones que la Fundación de Arquitectura de la Universidad de Virginia (UVA), en Estados Unidos, encargó a la artista argentina Ana Rendich. Compuestas de quince esculturas cada una, se instalarán en mayo en el Boar's Head Resort, en Charlottesville. "La Argentina es uno de los grandes centros de diversidad ecológica y humana del mundo", destaca la UVA para promocionar el programa de estudios que impulsa en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

ace 150 años, un 15 de abril a las 8 de la noche, se inauguraba en París una de L las muestras más importantes de la historia del arte. En el taller de Félix Tournachon, fotógrafo pionero más conocido como Nadar, se presentaron las obras de una "sociedad anónima de artistas". Era un grupo formado por unos treinta pintores, escultores y grabadores que buscaban independizarse del salón oficial organizado por la Real Academia de Pintura y Escultura, donde un jurado tenía el poder de definir el rumbo de las carreras de los seleccionados.

En un principio, aquel acto de rebeldía parecía haber fracasado. "Unas 3500 personas visitaron la exposición inaugural durante su mes de duración, cifra significativamente inferior a la cantidad de asistentes al salón en un día normal en 1874", recuerda Christie's en un artículo dedicado a algunos de esos artistas que cambiaron "la forma de ver". No solo porque privilegiaron "cómo vemos sobre lo que vemos", sino también porque al liberar al arte "de su función puramente descriptiva" allanaron el camino hacia la abstracción. "No en vano 1874 es considerado por muchos -agrega la casa de subastas-la fecha del nacimiento del arte moderno".

Quienes no vieron venir semejante revolución fueron los críticos de la época. Entre los comentarios despectivos se destacó el de Louis Leroy, quien se burló de una pintura que Claude Monet llamó Impresión, sol naciente. Era una vista del puerto de Le Havre que rompía las convenciones, al capturar con pinceladas cortas y fugaces los efectos de la luz y la atmósfera del amanecer. "Un dibujo preliminar para un empapelado está más acabado que esta marina", escribió en su nota titulada "La exposición de los impresionistas". No sabía que, con su intención despectiva, estaba aportando el nombre a uno de los movimientos artísticos más relevantes de la historia.

Entre sus integrantes se contarían también otros artistas cuyas obras se exhiben hoy en los principales museos del mundo, como Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley, Berthe Morisot y Camille Pissarro. Solo este último participó de las ocho exposiciones realizadas hasta 1886, cuando una pintura de George Seurat abrió la puerta del neoimpresionismo.

#### "Una impresión general"

Si bien no fue un grupo tan homogéneo como suele creerse, sus obras compartían características ya presentes en la mencionada pintura de Monet: las pinceladas que apenas definían formas sin detenerse en los detalles, porque buscaban transmitir "una impresión general" de la escena con una paleta más brillante que la que se solía usar hasta ese momento. Las sombras dejaron de ser grises o negras para formarse con colores complementarios.

En lugar de los episodios bíblicos, históricos o mitológicos que abundaban en el salón, los temas se centraban en la vida moderna y sus personajes anónimos, que no posaban, sino que aparecían realizanEl 15 de abril de 1874 se inauguró en París una de las exposiciones más importantes de la historia del arte: la que reunió a los iniciadores de un movimiento precursor de la abstracción

# Los impresionistas. A 150 años de una muestra que cambió la forma de ver el mundo

Texto Celina Chatruc



Impresión, sol naciente (1872), obra de Claude Monet



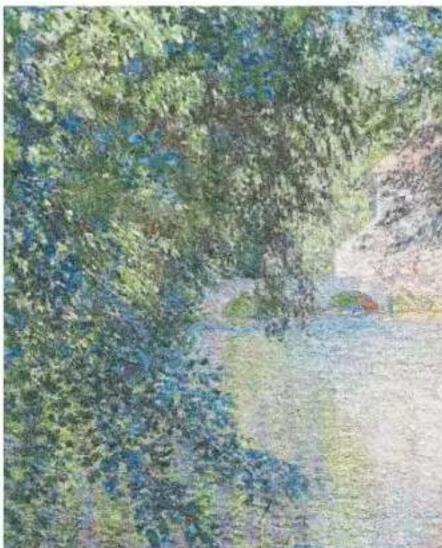

GENTILEZA MUSEO

El taller de Nadar y la obra de Monet que subastará Christie's en mayo

de un festival que se celebra hasta septiembre en Normandía, que los vincula con la producción de artistas contemporáneos como David Hockney, se realizarán exposiciones en varias ciudades, que incluyen Estrasburgo, Burdeos y Nantes.

La principal es la que aloja hasta mediados de julio el Museo de Or-

do sus actividades cotidianas. Este

enfoque, que aportó sensación de

movimiento, coincidió con los ini-

cios de la fotografía y se inspiró en

las estampas japonesas ukiyo-e. A esa espontaneidad contribuyeron

desde mediados del siglo XIX los tu-

bos de pintura metálicos comprimíbles, más portátiles y resistentes

que las vejigas de cerdo, que hacían

Molino de Limetz, pintura realiza-

da por Monet en 1888, que Christie's

rematará en mayo por un valor estimado entre 18 y 22 millones de

dólares. No será la única iniciativa

que contribuirá a recordar el lega-

do de los impresionistas: además

Así lo demuestra por ejemplo

más fácil pintar al aire libre.

mediados de julio el Museo de Orsay: París 1874-Inventar el impresionismo no solo reúne una selección de obras de la exposición impresionista de 1874 con pinturas y esculturas expuestas al mismo tiempo en el salón oficial, sino que además permite viajar al pasado mediante realidad virtual para revivir aquella inauguración en el Boulevard des Capucines, reconstruida con tecnología 3D para ofrecer una experiencia inmersiva.

"El clima de la época era el de una posguerra, tras dos conflictos: la guerra franco-prusiana de 1870 y una violenta guerra civil. En este contexto de crisis, los artistas se replantean su arte y buscan nuevas direcciones", recuerda la prestigiosa institución ubicada junto al río Sena, que el 8 de septiembre pasará la posta de la muestra hasta enero a la Galería Nacional de Arte de Washington.

#### Unos jóvenes inquietos

La búsqueda de esos nuevos rumbos comenzó alrededor de 1860, cuando cuatro jóvenes se conocieron mientras se formaban con el académico Charles Gleyre. Ellos eran Monet, Sisley, Renoir y Frédéric Bazille, en cuyo taller nacióla idea de impulsar una muestra independiente. Él no llegaría a participar, ya que murió en el frente de batalla en 1870, a los 28 años.

"En su tiempo libre, los estudiantes comenzaban a subir a trenes con destino a zonas remotas de la ciudad—señala la página de Sotheby's, que también les rinde homenaje en estos días—, donde colocaban sus caballetes entre los campos o las orillas de los ríos y hacían lo mejor que podían para capturar los fugaces destellos de la luz del sol reflejados en el agua".

Los efectos de aquellos ejercicios, sin embargo, no tendrían nada de fugaz. En 2019, una pintura de Monet realizada en 1890 marcó un récord para el artista, al rematarse en Sotheby's por 110, 8 millones de dólares. Y sus célebres Nenúfares, que se ganaron sala propia en el Museo de la Orangerie, fueron recreados el año pasado con 650.000 piezas de Lego por Ai Weiwei, uno de los artistas contemporáneos más destacados del planeta. •

26 | SEGURIDAD | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### **MERLO**

### Cayó una célula del clan de Marcos

Al cabo de 16 allanamientos en la Capital y el oeste del conurbano, la policía bonaerense detuvo a 13 personas acusadas de integrar una facción de la organización narcocriminal del peruano Marco Antonio Gonzales Estrada, alías Marcos. La investigación, encomendada por la Justicia Federal, se enfocó en la banda presuntamente dirigida por Osmar Oviedo y Natalia Verón, conocidos como "los Paraguas", que vendían droga en Merlo.

# Organizaban desde la cárcel los viajes de "mulas" a Europa para traer drogas sintéticas

NARCOTRÁFICO. La pesquisa comenzó hace cinco meses con un operativo de la Aduana en Ezeiza; la Policía Federal arrestó a 24 sospechosos, cinco de ellos presos en penales federales



Los dobles fondos cargados con MDMA en las valijas secuestradas a dos "mulas" en Ezeiza

CAPTURA DE VIDEO

#### José María Costa LA NACION

Un financista afincado en el sur del país, un pequeño pueblo santafesino proveedor de "mulas" y más de 40 celulares secuestrados en dos cárceles forman parte de la trama del Operativo Alquimia, con el cual se logró desbaratar una banda que, gestionada

desde dos penales federales, impor-

taba desde Europa la materia prima

para fabricar pastillas de éxtasis.

Sancti Spiritu—un tranquilo pueblo de menos de 5000 habitantes a mitad de camino entre Venado Tuertoy Rufino—fueel lugar elegido por una organización transnacional para reclutar a las dos "mulas" que viajarían a Europa para buscar la materia prima con la que producirían drogas de diseño en el país.

Pero un control en el aeropuerto de Ezeiza fue el punto de partida de una investigación que, cinco meses después, permitió reconstruir la operación de la banda, cuyos líderes están alojados en los penales de Villa Devoto y Ezeiza, que fueron allanados esta última semana.

En un trabajo conjunto entre la Aduana, la AFIP y la Policía Federal Argentina (PFA), se logró desbaratar una banda narco que se dedicaba a importar metilendioxi-metanfetamina (MDMA) en polvo, en estado puro. La organización solventaba su logística con la venta al menudeo de

cocaína, éxtasis y marihuana en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Santa Fe y Santa Cruz.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes policiales y judiciales, la investigación comenzó el 9 de noviembre pasado, cuando agentes especializados de la Aduana detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a una pareja argentina que regresaba desde Bélgica.

La mujer, de 50 años, y el joven, de 20 (cuyas iniciales son J. N. T. y L. E. G.) habían arribado en un vuelo procedente de París. Ambos tenían domicilio en Sancti Spiritu. Ante las preguntas de rutina expresaron su nerviosismo. Por eso, los agentes aduaneros revisaron su equipaje en forma exhaustiva y descubrieron 15 kilos de MDMA –con un valor estimado de 675.000 dólares— ocultos en dobles fondos de sus dos valijas. Con esta cantidad se podían fabricar 1.500.000 de pastillas de éxtasis.

La Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, quien encomendó que personal de esa dependencia y de la Policía Federal (PFA) ampliara la pesquisa.

Detectives del Departamento de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA analizaron información de los celulares de los detenidos y contaron con escuchas telefónicas que los condujeron hasta los penales federales de Ezeiza y Devoto.

Tras el operativo de decomiso del MDMA, los investigadores trazaron una línea cronológica de los movimientos de los dos detenidos antes de que viajaran a Europa.

#### Línea de tiempo

"Esto incluyó una triangulación de transferencias bancarias por medio de las cuales se financió la estadía de las 'mulas' en el exterior, lo que permitió arribara una primera hipótesis de la existencia de una organización narcocriminal con ramificaciones en nuestro país en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Río Gallegos, dado que el pago de los pasajes se había realizado por medio de dinero electrónico", explicaron los investigadores.

Tras cinco meses de investigación, el martes pasado se realizaron 25 allanamientos en Santa Fe, Río Gallegos y el AMBA, y dos requisas en penales federales, que derivaron en las detenciones de 18 hombres y seis mujeres, y el secuestro de cocaína, marihuana, armas, más de diez vehículos y dinero en efectivo.

Cinco de los detenidos –serían los líderes de la banda– estaban presos en penales federales por narcotráfico. De los más de 60 celulares secuestrados, 42 fueron incautados en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza y en la cárcel de Devoto. Los presos implicados fueron identificados como E.E.G. (alojado en Ezeiza) e I.M.A.C., F.M., L.M.D.C. y L.E.H. (detenidos en Villa Devoto). Según fuentes de la investigación, se llegó hasta ellos a través de los celulares de las dos "mulas" detenidas. Así se pudo comprobar su autoría intelectual en la maniobra.

"Tras realizar un monitoreo constante sobre los movimientos llevados a cabo por las 'mulas' detenidas oportunamente en Ezeiza, se confirmó la coordinación no solo con su grupo de colaboradores extramuros, sino con sus contactos internacionales", dijeron a LA NACION los investigadores. Ejemplificaron: "Tenían un colaborador que llevaba a las posibles 'mulas' al aeropuerto para tramitar el pasaporte exprés, que se entrega en pocas horas, y luego se los retenían y se los daban a otro integrante de la banda".

#### El financista de Santa Cruz

Según explicaron fuentes judiciales a LANACION, se hicieron dos allanamientos en Río Gallegos, donde fue arrestado D.M.D., presunto financista de la operación de transporte internacional de drogas. Ese sospechoso tendría estrechos vínculos con otro de los detenidos (F.M.), ya que, según explicó, "ambos pertenecen a la comunidad gitana" de Santa Cruz.

D. M. D. registró giros de dinero y transferencias con otra mujer –G. E. L., también detenida—a quien la organización utilizaba como 'correo humano' para el envío de drogas a distintos puntos del país y que, según se documentó, iba a ser utilizada como 'mula' en un futuro viaje al continente europeo".

Para los trámites relacionados con los movimientos locales de "las mulas", el financista contaba con la labor de C. Z., chofer de la banda que había llevado a G. E. L. a tramitar el pasaporte exprés que luego le retuvo otro integrante de la organización.

C. Z. también tenía un régimen de visita con los organizadores alojados en los penales. Los investigadores documentaron varios encuentros en los que el chofer recibía directivas en forma personal de los líderes de la banda en la cárcel.

Entre los restantes detenidos están la pareja, una amiga y otro excompañero de presidio de I. C. Se encargaban de realizar movimientos de divisas en efectivo y de forma electrónica en favor de la banda.

La mujer de otro de los presos implicados también fue arrestada: se encargaba del acondicionamiento de las valijas para ocultar la droga tanto para el transporte nacional como para el internacional. Su pareja, desde la cárcel, le explicó cómo hacerlo.

Los restantes allanamientos fueron sobre el otro eslabón de la banda, encargado de las actividades de narcomenudeo. En la ciudad de Buenos Aires fue detenida una persona a la que se le secuestraron comprimidos de éxtasis y que, a su vez, resultó ser estrecha colaboradora de los líderes. Entre lo secuestrado había 17 pastillas de éxtasis que tenían impreso el logo de la marca de café Nespresso.

Además, las actividades de narcomenudeo se extendían a la provincia de Santa Fe, donde se identificaron tres zonas fundamentales. La primera fue en Sancti Spiritu, lugar de residencia de las "mulas" detenidas en el aeropuerto de Ezeiza y domicilio del padre de uno de los jefes de la organización; regenteaban seis puntos de venta, incluida la casa paterna de uno de los líderes de la banda. Allí se secuestraron drogas, balanzas y otros elementos incriminatorios. Los otros dos puntos allanados fueron Venado Tuerto -a 50 kilómetros de Sancti Spirituy la ciudad de Santa Fe. En ambos lugares fueron detenidos otros integrantes de la banda.

Sobre quién se encargó de la compra de los pasajes aéreos para las "mulas", se pudo establecer que fueron adquiridos por una persona que vive en un country del conurbano, a quien le transfirieron 3 millones de pesos. Tras investigarla, se determinó que se encargaba de comercializar informalmente tickets aéreos al exterior. Al ser allanado su domicilio en el Country Los Pingüinos, de Ituzaingó, esa persona fue detenida e incomunicada.

Tan solo 24 horas después, tras el primer análisis forense de los celulares incautados, se confirmó la participación de otro detenido en Devoto-cuyas iniciales son G. A. Z.-, que, según las fuentes consultadas, tuvo un rol activo en la logística del viaje de las "mulas" a Europa que dio origen a la investigación. La celda de G. A. Z. fue allanada y el delincuente quedó incluido en la investigación, que cuenta con 24 detenidos. •

# Murió Ariana, la única sobreviviente de la familia que fue embestida por un menor

ENTRE RÍOS. Hace 13 días, en la ruta 44, el auto en el que viajaban los Telliz impactó contra un coche conducido por un adolescente de 16

Ariana, de cinco años, murió ayer a la madrugada. Peleó por su vida durante 12 días. Había sido la única sobreviviente de la tragedia que arrasó a su familia. Durante el fin de semana extralargo de principios de este mes, su padre, Octavio Telliz; su madre, Daniela, y su hermano mayor, Ian, fallecieron después de que el auto en el que viajaban fue embestido por el coche que conducía un adolescente de 16 años en la ruta 44, en Entre Ríos. La familia regresaba a su hogar en Concordia después de unos días de vacaciones en Federación.

El trágico incidente ocurrió la noche del martes 2 de este mes, cuando el vehículo en el que viajaba la familia chocó de frente con el auto conducido por el adolescente en las afueras de Federación, a unos 60 kilómetros de donde vivía la familia Telliz.

En el lugar del impacto, aquella



La familia Telliz volvía a su casa cuando chocaron

en paz.

FACEBOOK

noche, habían fallecido el padre de la familia –que tenía 33 años y era integrante de la Prefectura Naval Argentina–y su hijo de 9 años. En tanto, Ariana y su madre habían logrado sobrevivir al brutal impacto y fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud de Concordia.

Por causas que aún son objeto de investigación, el Chevrolet Cruze blanco que manejaba el menor de edad y el Volkswagen Fox negro en el que viajaba la familia Telliz tuvieron un fuerte impacto frontal cerca del acceso a Federación, alrededor de las 22 del martes 2.

El primero de los vehículos ingresaba a esa ciudad, en tanto que el otro se iba. Producto del violento choque, ambos rodados terminaron tirados sobre una de las banquinas de la ruta.

Espectadores en primera fila del brutal impacto eran allegados de la familia Telliz que viajaban en otros dos vehículos. Todos habían ido a pasar el día a Federación, según informó a la prensa local uno de los hermanos del prefecto.

Elotro vehículo que participó del choque era conducido por un adolescente de 16 años que iba acompañado por una joven de 15. Los dos menores involucrados en el letal choque no sufrieron lesiones de gravedad que pusieran en riesgo sus vidas, se informó.

En medio del dolor por la muerte

del padre y el hijo, la familia tenía una luz de esperanza y anhelaba que la madre y su hija sobrevivieran. Sin embargo, el miércoles pasado se había apagado una de esas luces al confirmarse la muerte de Daniela dos Santos, de 30 años, que estaba internada en el Hospital Masvernat de Concordia y murió a raíz de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Desde entonces, todos sus rezos se centraron en la posibilidad de que Ariana lograra sobrevivir. Sin embargo, la niña se sumó al trágico final que tuvieron sus padres y su hermano mayor.

A primera hora de ayer, desde el mismo centro de salud donde estuvo internada su madre se informó que la menor también había tenido el mismo trágico final.

A modo de homenaje y como pedido de justicia, familiares y amigos de la familia que murió en el accidente hicieron ayer una oración en el lugar del hecho y una posterior caravana por las calles de Federación.

La causa por el mortal siniestro quedó a cargo de la fiscal de Concordia Josefina Penon Busaniche, que recibió a los familiares tras la marcha.

"Serán los primeros en conocer los resultados de los peritajes accidentológicos que comenzarán el 18 de abril y los mantendré al tanto de la causa", dijo la fiscal ante la prensa. •

www.lanacion.com.ar/funebres

# Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ADET GALÍNDEZ de RIVAS, Silvia Raquel, q.e.p.d., falleció el 14-4-2024. - Sus hijos Cristina y Alejandro, sus hijos políticos María Eugenia y Carlos y sus nietos María José, Sofia, Carlos María, Agustina, Lucía y Pedro la despiden con profundo dolor, recordándola con inmenso amor. Siempre estarás presente en nuestros cora-

zones y rogamos una oración

en tu memoria.

T

BARONI, Víctor, falleció el
13-4-2024. - Sus compañeros
del Colegio Santa Isabel Prom.
1962 lo despiden con profunda
pena y acompañan a su fami-

lia en este doloroso momento.

CAPUTO, Roberto Mario. -Tus primos Lugones te despedimos con el amor de siempre. Acompañamos a la toda la familia.

CAPUTO LUGONES, Roberto Mario, q.e.p.d. - Sus hermanos Gerardo, Sari, Sebastián, Mario y Hernán, sus cuñadas Maria, Gabe, Tachi y Mili, y sus sobrinos y primos agradecen por su vida y participan su fallecimiento.

CASADO, Maria (Marita). El padre de sus hijos Luís Sarmiento, sus hijos Ine y César,
Ro y Diego, Cano y Ana, Nacho
y Cle, Sofi y Poli, Loli y Tempo
y sus nietos la despiden con
mucho amor. Te vamos a extrañar.

†
CASADO, María, q.e.p.d. - Félix Sarmiento acompaña a
Luis, hijos y nietos con cariño.

†
CASADO, María H. (Marita),
q.e.p.d. - Sus consuegros, Stella y Joe Bernard, hijos y nietos
participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración

en su memoria.

CASADO, María H. (Marita).

- Silvia Cetrá de Sorensen y familia participan con gran tristeza su partida y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

DE ESTRADA, Santiago. - Sus primos Estrada Frías recordarán siempre a Santiago con cariño, y acompañan a su familia

FRANCO de CUESTA, Milena Alba, q.e.p.d., falleció el 14-4-2024. - Entrañable esposa, madre, suegra y abuela. Con amor inmenso, y agradecidos por la lindísima vida juntos, oramos fuerte por tu alma. Tus hijos Andrea y Germán; Germán y Gloria, tus adorados nietos Facundo, Sofia, Ignacio, Tomás y Mariana; tus fieles colaboradoras Silvina y Milagros te despedimos en Parque Memorial, Pilar, hoy a las II. -COMPAÑÍA PRINCIPAL, Tel. 4821-5554.

FRANCO de CUESTA, Milena. - Querida tía, vamos a recordar siempre tu presencia cálida y acogedora y los lindos momentos compartidos. Tus sobrinos Bea, Horacio, Eze, Delfiy Angie.

GATTONI, Gerardo F., 13-4-2024. - Nelita y Matías acompañan a Marita y familia en estos tristes momentos. GUADAGNI, Sofia, q.e.p.d. -Tu primo Horacio junto a Fernanda, Caro, Flor y tu adorado Tomi te despedimos con el cariño de siempre y te llevaremos en nuestros corazones. Acompañamos a Tito y Luciana y rogamos que descanses

MARTINEZ DE HOZ, María, q.e.p.d., falleció el 13-4-2024. - Su marido Luis María San Miguel; sus hijos Luis y Titi Caranci, Mery y Juan Carracedo, Pablo y Meli Ecke; sus nietos Silvestre y Mateo Carracedo e Indalecio San Miguel te despiden con mucha tristeza pero con la alegría de los años compartidos. Invitan a acompañarlos mañana, a las 12, en Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

MARTÍNEZ DE HOZ de SAN MIGUEL, María. - Verónica Barbará y Paz, Juan, Pablo y Pedro Carracedo acompañan con sus oraciones a Luis e hijos.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María. - Luis Badino Lynch, su mujer Silvina, y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su querido primo Luis María y a sus hijos Luisito, Pablito, Mary y Flia. con sus oraciones.

MARTÍNEZ DE HOZ de SAN MIGUEL, María, q.e.p.d. - La familia Zanone acompaña a Luis María e hijos en tan dificil momento con mucho cariño y reza una oración en su memoria. MARTÍNEZ DE HOZ de SAN MIGUEL, María, q.e.p.d. -Cristina y Enrique Vedoya rezan una oración en su memoria y acompañan a Luis e hijos en este triste momento.

MARTÍNEZ DE HOZ, María. -Marisa y Rodolfo Ecke, junto a sus hijos, despiden a la querida María con gran tristeza y acompañan a Luis e hijos con mucho cariño.

MARTÍNEZ DE HOZ, María, q.e.p.d., falleció el 13-4-2024. -Sus amigas del alma, Tere Fox, Bessie Debaiseaux, Anina Canale, Clara Perkins y July Cendoya, despiden a María con mucho amor.

MAYOL, Florencia Velasco Fagalde de. - Horacio e Inés Porcel y familia despiden a su amiga Flor y acompañan a Luciano, Feli y Teo en este tristísimo momento rogando una oración en su memoria.

MAYOL, Florencia Velasco Fagalde de, q.e.p.d. - Tus amigas: Ine, Luz, Sari, Sofi B., Sofi M., Tere, Vicky, Vivi, nuestras hijas y maridos, elevamos una oración por tu alma y abrazamos con inmenso cariño a Luciano, Feli y Teo.

MORONI, Alberto Eduardo. Querido embajador, tus amigos del Grupo PyO te despedimos agradecidos de tu intachable amistad y ejemplo de
caballero. Rogamos una oración en tu memoria, siempre
presente.

ORIBE, María Carlota, q.e.p.d., 13-4-2024. - Su hermana Sara, junto a sus hijos y nietos, la recuerdan con mucho cariño y acompañan a su querida familia. PAZ VIDELA, Arturo. - Tu esposa, hijos, nietos y bisnietos te agradecemos la vida que nos entregaste y te amamos infinitamente.

ROMBOLÁ, Miguel José, falleció el 13-4-2024. - Federico Kralj y Sra.; Francisco Tosi y Sra.; Carlos Ciatti y Sra.; Guillermo Sueldo; Patricio Persivale y Sra.; Edgardo Levita y Sra.; Carlos Porroni y Sra.; Daniel Piscicelli y Sra.; Leonardo Schifani, Martín Schveide; Gustavo Criscuolo y María Grazia Lagorio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a su esposa, hijos y

nietos.

ROMBOLÁ, Miguel José, falleció 13-4-2024. - Los miembros de la comisión directiva del Circulo Italiano de Buenos Aires, los revisores de cuentas y los integrantes del tribunal de honor, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a su esposa, hijos y nietos.

SOTELO de D'AVOLA, Margarita, q.e.p.d., 14-4-2024. - Tu hermano Roberto, su esposa Cecilia hijos y nietos te despiden con cariño.

TOBAL SUS, Wilson, falleció el 14-4-2024. - Wilson Tobal Decoraciones Argentina lamenta profundamente la irreparable pérdida de su fundador. Todo su equipo y colaboradores dejarán bien en alto su legado. Siempre lo recordaremos como un ser humano excepcional con valores únicos y total rectitud.

TORRES de CARNICER, Marta Estela, q.e.p.d., falleció el 13-4-2024. - Participan de su

el 13-4-2024. - Participan de su fallecimiento sus hijos Hernán, Cristian y Damián; y sus familiares.

TROZO, Osvaldo, Ing., q.e.p.d.. 13-4-2024. - Tu esposa Mónica, tus hijos Verónica, Gabriela, Mariano, Marcela y Carolina, tus hijos políticos y tus 11 nietos te despedimos con mucho amor. Nunca te olvidaremos, fuiste y serás nuestro norte.

TROZO, Osvaldo Ángel. - Sus sobrinos Sandra, Giselin, María Paula, Horacio y Alejandro despiden a un gran hombre y al mejor y más cariñoso tío. Tius, Tiín, tus abrazos quedarán grabados en nuestros co-

razones por siempre.

T
TROZO, Osvaldo Ángel. Contomatic SAClyF participa
con profundo dolor el fallecimiento de su presidente, Ing.
Osvaldo Ángel Trozo. Sus restos serán despedidos hoy, de 8
a 12 hs., en Av. La Plata 922,
CABA.

VELASCO de MAYOL, Florencia. - Álvaro Pieres y familia acompañan a Luciano, Teo y Feli con mucho cariño.

VELAZCO F. de MAYOL, Florencia. - Carlos y Sara Cejas, Pipi, Agus y Ernesto despiden con amor a su amiga Flor y acompañan a Luciano, Feli y Teo en esta triste partida.

Recordatorios

χX

PELS, Margarita Haarburger de. - Marga querida, Heriberto, familia y amigos te recordamos con mucho amor.

www.lanacion.com.ar/funebres

### Balean a un ladrón que se ocultó dentro de un placard

VILLA URQUIZA. Un joven delincuente terminó internado en el Hospital Pirovano, herido de bala en el pecho. Había ingresado a robaren una casay, al ser descubierto, se escondió en un placard, de donde salió e intentó atacar a un efectivo policial, que se defendió y le disparó con su arma reglamentaria.

Según información oficial, efectivos de la comisaría vecinal 12C concurrieron en la madrugada de ayer a una vivienda situada en Estomba al 2500, en el barrio porteño de Villa Urquiza, tras un llamado al 911 que denunció un robo en curso.

Al llegar al inmueble -cuyos habitantes no estaban en ese momento-, los policías porteños encontraron la puerta de ingreso y una reja violentada. Además, el interior del inmueble estaba revuelto.

Al ingresar en la propiedad, y mientras revisaban los daños visibles, se encontraron con un delincuente que no había logrado escapary que se había escondido dentro de un placard.

Al verse acorralado, el joven delincuente salió de su escondite esgrimiendo un arma de fuego con la que apuntó a uno de los oficiales, que, tras dar la voz de alto, realizó un disparoque impactó en el pecho del ladrón.

Una ambulancia del SAME trasladó al delincuente herido de bala al Hospital Pirovano, donde fue asistido y podría recibir el alta en las próximas horas. •

## Un policía de civil enfrentó a un delincuente arriba de un colectivo

BERAZATEGUI. El ladrón había subido a la unidad y, tras robarle al chofer, amenazó a los pasajeros, entre los que había un oficial de la bonaerense

El día y la hora-sábado a las 18.30fueron circunstancias claves para que un tiroteo dentro de un colectivo en el conurbano no se transformara en una tragedia y solo dejara como saldo a un delincuente herido de dos tiros efectuados por un policía de civil que viajaba como pasajero de la unidad.

El hecho de inseguridad ocurrió anteayer a bordo del interno 51 de la línea 159, en la avenida 14 y calle 106, a pocos metros de la terminal que la empresa Micro Ómnibus Quilmes SA (Moqsa) tiene en el partido de Berazategui, en la zona sur del conurbano.

Según el relato coincidente del chofer y de la docena de personas que viajaban en el colectivo, el hecho comenzó pocas cuadras después de que un delincuente subiera a la unidad con un casco de moto colocado en la cabeza.

Tras un entredicho con el conductor, el delincuente extrajo un arma de fuego y comenzó a robarles las pertenencias al chofer y a amenazar a las personas que estaban a bordo del colectivo.

"¡Vengo desde Rosario, los voy a matar a todos, tírense al piso!", fueron algunas de las frases del delincuente, según relató ayer a Crónica TV una de las pasajeras.

Lo que no sabía el delincuente izquierdo. es que entre los pasajeros viajaba, vestido de civil, un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos



El delincuente fue baleado en dos oportunidades

X.COM

Aires que revista en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Quilmes y estaba de franco de servicio.

Tras las amenazas y el pedido del delincuente al chofer para que abriera la puerta delantera de la unidad, el policía se identificó, dio la voz de alto, extrajo su arma y efectuó cuatro disparos al delincuente, que recibió dos impactos de bala.

Uno de los proyectiles alcanzó al ladrón a la altura de la cintura, del lado izquierdo, en tanto que el otro proyectil impactó en su brazo

balas, el ladrón terminó siendo Unidad Funcional de Instrucción reducido y, posteriormente, fue (UFI) Nº 2 de Berazategui. •

trasladado al Hospital Evita Pueblo, de Berazategui, donde permanece internado, fuera de peligro y con consigna policial.

Ni el sargento bonaerense, ni los otros pasajeros, ni el chofer de la unidad 51 de la línea 159 resultaron heridos en el tiroteo.

Además, se informó que el delincuente no estaba solo y que un cómplice, que lo esperaba a pocos metros, al mando de una moto, se escapó del lugar y aún no pudo ser localizado por los investigadores, que monitorean las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar dar con él. La Tras haber sido herido por las investigación quedó a cargo de la

### Asesinan a un matrimonio y detuvieron a la nuera y al hijo

ENTRE RÍOS. Un hombre de 35 años y su pareja fueron detenidos en la ciudad de Diamante, acusados del asesinato de los padres de él. El doble crimen se produjo la madrugada del sábado en el barrio Nuevo Palermo y la policía sospecha que habría sido el epílogo de una discusión por dinero.

Según informó el medio local Análisis Digital, el presunto doble parricidio sucedió en una casa de calle Elio Gieco entre Ensenada y Falucho. Las víctimas fueron identificadas como Daniel David Rojas, carnicero de 62 años, y Gabriela Gorosito, de 50. El matrimonio fue encontrado en el piso de la cocina con signos de haber sido apuñalados y golpeados.

Por el caso fueron detenidos el hijo de las víctimas, Daniel Alberto Rojas, y la nuera, Flavia Rodriguez. Fueron atrapados cuando intentaban escapar de la escena del crimen. La policía llegó al lugar a instancias del pedido de auxilio hecho por una menor que, a las cuatro de la mañana, salió de la vivienda gritando que su tío estaba atacando a sus abuelos.

La pareja -que tendría problemas de adicciones-tenía manchas de sangre en sus ropas. A metros de donde fueron arrestados apareció una campera con dos armas blancas. La policía creeque ambos fueron a la casa a pedir plata y, antela negativa, agredieron al matrimonio hasta la muerte. •



LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

LA ARGENTINA. La inclusión del país en el mapa latinoamericano de la droga coincidió con la reconversión del negocio a principios de los 90 y el cambio en el rol de México como paso de la cocaína andina a EE.UU. en los 2000

Las dos caras del narcotráfico en Rosario y el peligro de su diseminación

Jorge Ossona

-PARA LA NACION-

a inclusión de la Argentinaenelmapalatinoamericano del narcotráfico estriba de un proceso histórico tardío. Coincidiócon la gran reconversión del negocio a raíz del derrumbe de los grandes carteles colombianos a principios de los 90 y la reestructuración del rol intermediador de México como paso de la cocaína andina a EE.UU. en los 2000, que ya acumulaba una vasta trayectoria como fuente de marihuana y opiáceos. La ofensiva militar en contra de la federación de "plazas" del presidente Felipe Calderón (2006-2012) los indujo a reconvertirse, pujando por el control de los pasos a los mercados consumidores norteamericanos.

Deresultas que el negocio transitó de las grandes organizaciones que abarcaban todo el ciclo productivo -como, por caso, los carteles de Medellín o Sinaloa-a otras más reducidas, bajando y modificando el perfil de sus jefes: de vistosos caudillos paternalistas y benefactores a un staff de empresarios profesionalizados en las nuevas tecnologías comunicacionales, logísticas y financieras. Las minimalizaron y segmentaron a la manera de varios ciempiés. Luego procuraron trazar derroteros de salida alternativos a los tradicionales del Caribe. Como había ocurrido con la plata potosina en el siglo XVIII, la Argentina cobró desde entonces una nueva importancia estratégica.

Por razones ecológicas, no somos un país apto para la producción de coca, opio o cannabis, pero sí un territorio óptimo para el despliegue de la nueva secuencia del tráfico. Poseemos una red interconectada de rutas entre nuestras grandes urbes que facilita radicar a socios acopiadores que reciben y despachan cargamentos solo reconociendo a sus proveedores y clientes y no al conjunto de la organización. Susterminales son Rosario y los pequeños puertos privados del sur santafesino y el norte de la PBA a la vera de la Hidrovía. Otro eje comunica a Bolivia y Paraguay con el puerto brasileño de Santos, donde operan organizaciones poderosas imbricadas con Paraguay, nuestro nordeste y Chile.

Colombianos y mexicanos les pagan a sus socios locales en especie habilitando su desdoblamiento como grandes proveedores del mercado interno. Suelen ser las cabezas de antiguas bandas especializadas en otros rubros reconvertidos en distribuidores por los lucros diferenciales respecto de su core business. Gente con códigos y vastas experiencias en



Si son bandas familiares, cooptan a adolescentes desafiliados a los que les confieren una oportunidad identitaria facilitada por la "cultura del gueto"

establecimientos carcelarios: sedes de relaciones, contactos, sociedades y aprendizajes. El problema es la inestabilidad de sus cadenas inferiores, cuyo último eslabón se recluta en la pobreza marginal: allí se disemina en miles puntos de venta a cargo de "soldados" en permanente movimiento, también atraídos por sus ganancias siderales respecto de cualquier trabajo legal.

Si son bandas familiares, cooptan a adolescentes desafiliados a los que les confieren una oportunidad identitaria facilitada por la "cultura del gueto": ropa, música, motos, autos dealtagama, y un panteón de religiosidades. Y suelen estar conectadas con las barras bravas de los clubes deportivos, que también contribuyen a darles sentido de pertenencia en un ámbito en el que la pasión del espectáculo se asocia con el consumo de grandes cantidades de estupefacientes. Y cuyos servicios son altamente cotizados por políticos, empresarios y sindicalistas. El síndrome se completa con el ascenso cómodo del país entre los mayores mercados consumidores del mundo.

La ubicación estratégica de Rosario se articula con procesos de su historia económica y social reciente para confluir en la tragedia actual. Desde fines de los 60, se venían radicando en el sur de la ciudad contingentes de inmigrantes internos procedentes del quiebre de economías regionales o países limítrofes. En barrios como Las Flores y La Granada se incubaron poderosas bandas delictivas enfrentadas en recurrentes guerras territoriales. Pero no fue sino a principios de los 2000 cuando se empezaron a involucrar con las cadenas de proveedores del NOA y Bolivia, en coincidencia con la citada reconfiguración continental del rubro, y el auge sojero y de las commodities alimentarias.

Ahí, los caminos se bifurcan. Por un lado, los grandes distribuidores muy vinculados a la policía provincial y al Poder Judicial-se encargan de las operaciones de embarque retribuidas por los brokers continentales con una porción marginal de la cocaína que luego prosigue camuflada con destino a Europa vía África o Asia. La droga que queda en Santa Fe se reparte entre la policía que les garantiza seguridad, eleva los peajes hasta niveles judiciales y políticos venales, y cubre la venta a las barras bravas y los proveedores de las bandas al menudeo. El circuito funcionó aceitadamente desde principios de los 2000. Pero hacia 2013 detonó una nueva seguidilla de guerras en las villas del sur de la ciudad que acabó con la mayoría de sus jefes muertos o detenidos. Estos últimos siguieron, no obstante, regenteando a sus subordinados desde las cárceles, protegidos por el Servicio Penitenciario.

Las bandas se minimizaron y fragmentaron hacia las segundas y terceras líneas de parientes o allegados, comandadas por adolescentes despiadados, ávidos de prestigio por sus proezas criminales en la disputa anómica de búnkeres y bocas de venta. La policía provincial les libe-

ra sus territorios dándoles vía libre a las extorsiones a comerciantes, secuestros, asaltos callejeros y, últimamente, asesinatos a mansalva, por medio de los que envían mensajes a sus poderosos encubridores. Pero, llegados a este punto, es necesario establecer algunas salvedades apuntando a la especificidad del caso y evitando comparaciones extemporáneas. Más útiles advertir, en cambio, los peligros potenciales de viralización del fenómeno rosarino en otros conurbanos calientes, como los de Córdoba y el GBA.

Las pandillas operan solo en el mercado interno conjugando la cocaína comprada a los distribuidores o pagada por sus servicios auxiliares-con la narcoproducción de "pasta base" que se "cocina" con precursores químicos, y con cuyo residuo se produce el pako, la droga que potencia su violencia criminal. Esos proveedores recorren otro circuito menos visible, pero igualmente activo: son cuentapropistas que atraviesan clandestinamente las fronteras. El ejercicio del terror por las gavillas rosarinas poco tiene que ver con la organización de Pablo Escobar en Colombia o Los Zetas mexicanos, por poner dos casos emblemáticos. Sus vínculos con los brokers internacionales son, hasta ahora, solo operativos. Existen, sí, indicios de ciertos enlaces solidarios con sicarios de clanes del AMBA o Córdoba que pueden complicar la situación reproduciendo el "efecto globo".

La violencia anómica rosarina perturba, sin embargo, a los grandes exportadores regionales, que requieren orden en su retaguardia. Los grandes operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales son indispensables para recomponer el control territorial en defensa de la ciudadanía. Pero pierden eficacia si no se incursiona en sus negocios de blanqueo, que, por ahora, se reducen a la comercialización de vehículos, la gastronomía y las grandes construcciones. El riesgo es que el fracaso del Estado induzca a las grandes bandas internacionales -sobre todo, las brasileñas y paraguayas (principalmente el Primero Comandoda Capital paulista y el Primer Comando de la Frontera)-a intervenir según sus propios códigos y con su sofisticado poder de fuego e inteligencia. Sin duda, un riesgo para la soberanía nacional, y aun para sus propios patrocinantes políticos y judiciales.

Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Carlos Menem Jr.: verdad y ficción

El documental sobre la muerte del hijo del expresidente hace foco en las sospechas que aún mantiene la familia a pesar del pronunciamiento judicial

Il implacable transcurso del → tiempo va dejando atrás sonoras historias, a pesar de que el interés por revivirlas no decaiga y lleve a muchas a la pantalla. El expresidente Carlos Menem sostuvo durante 19 años que su hijo Carlos Facundo había fallecido el 15 de marzo de 1995, a los 26 años. como resultado de un accidente. No era el primer siniestro, pues había protagonizado varios conduciendo motos, automóviles e incluso aterrizando peligrosamente el helicóptero en la pileta vacía de Olivos, pero este les costó la vida a él y a Silvio Oltra.

Más de 40 testigos habían observado cómo, minutos antes del accidente, el moderno y seguro helicóptero Bell 206B JetRanger III hacía piruetas a baja altura sobre la ruta nacional 9. La investigación del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, confirmó que fue la imprudencia del piloto la responsable de que la aeronave se llevara por delante unos cables de media tensión a 11 metros de altura y que terminara precipitándose a tierra en un paraje de la localidad de Ramallo.

Una doliente Zulema Yoma nunca pudo aceptar que fuera el azar el que le arrebatara la vida de su hijo, lo que fue confirmado también por la junta de accidentes de Estados Unidos y la compañía Bell, fabricante del helicóptero. La señora Yoma buscó incansablemente acreditar su hipótesis de que esa violenta y temprana muerte había sido producto de un hecho político: de que a su hijo lo mataron por ser el hijo del presidente. Sustenta su interpretación en que su propio hijo le había dicho en reiteradas oportunidades que lo estaban siguiendo y que algo le podría pasar.

Al día de hoy, y tal como declara en un flamante documental que se encuadra dentro del género denominado true crime (crimenes reales), Zulema Yoma sigue sosteniendo la hipótesis del atentado, aunque jamás pudo aportar pruebas irrefutables. Tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia rechazaron los recursos que presentó. Sin testigos que oyeran o vieran balaceras o explosiones, sin impactos de bala en el cuerpo de Menem Jr. -cuya identidad quedó debidamente confirmada en la exhumación del cadáver de la aeronave, la Justicia entendió que sus planteos carecían de con-

Tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia rechazaron los argumentos tendientes a acreditar que la tragedia en la que murió el hijo del expresidente no había sido producto de un accidente, sino de un hecho político

sistencia probatoria, incluso luego de la reapertura de la investigación en 2010, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ella gestionó.

En su batalla legal, teñida por su interés económico, llegó incluso a convencer a su exesposo de desdecirse y pronunciarse por la hipótesis del atentado 19 años después de los hechos. Menem declaró en 2016 que agencias de inteligencia, como el FBI, la CIA y el Mossad, entre otras, elaboraron la hipótesis de que Hezbollah participó de "la génesis" del atentado que terminó con la vida de su hijo. Pero sus evasivas y silencios lo dejaron al borde de la denuncia por falso testimonio. Por su parte, la familia Oltra nunca harealizada en 2017– ni en el fuselaje bía estado de acuerdo con la teoría del atentado.

El documental Menem Junior: la muerte del hijo del presidente, estrenado a fines de febrero, cuenta con los testimonios de Zulema Yoma y su hija Zulemita, del juez Villafuerte Ruzo, del exministro Domingo Cavallo y de numerosos periodistas. A lo largo de cuatro episodios de 45 minutos se retoman las hipótesis y especulaciones que siguieron a la tragedia que conmovió al país.

La pieza combina una amplia reconstrucción periodística con momentos de ficción que ponen de manifiesto, además, un clima de época muy particular en nuestro país: los años 90.

La recreación ficcional se enfrenta en este caso a la realidad de que la Justicia ya ha dictaminado que la muerte de Carlos Menem Jr. fue producto de su imprudencia al conducir el helicóptero.

# Ecuador, ante el narcotráfico

a escalada de violencia en Ecuador no se detiene. Al atentado ↓ contra el fiscal César Suárez, que investigaba el asalto al canal TC Televisión, y al reciente asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, se suman más muertes.

Ya son 6626 las personas detenidas durante los 30 días que siguieron a la declaración, por parte del gobierno, de un conflicto armado interno contra el crimen organizado. Del total de detenidos, 241 fueron arrestados por presunto terrorismo, según se desprende del último balance diario del gobierno ecuatoriano publicado sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional. Unas 22 bandas han sido consideradas grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Las fuerzas del orden decomisaron también cerca de 47 toneladas de drogas y cientos de miles de dólares en efectivo.

No debe olvidarse que buena parte de la responsabilidad en este auge del narcotráfico corresponde al prófugo expresidente Rafael Correa. Fue él quien dio carta blanca a los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el objeto de que instalaran un campamento dentro del país donde se dictaban cursos de explosivos, de proselitismo político y adoctrinamiento comunista a jóvenes de países de América.

Las bandas narco no solo pelean por cuantiosas utilidades o por rutas privilegiadas. Buscan espacios en la estructura del poder. La infiltración del crimen organizado ha sido profunda y diversificada.

La Operación Metástasis, puesta en marcha por la fiscal general Diana Salazar, provocó la captura de personas señaladas por vínculos con el no delictivo continental. Su destino crimen organizado y es considerada el proceso más grande de la historia en contra de la corrupción y el narco. Este operativo desnuda la radiografía de cómo el narcotráfico tomó las instituciones del Estado para operar con dinero mal habido en instancias judiciales y políticas. La red de corrupción estaba conformada por jueces, agentes fiscales, abogados,

policías y funcionarios judiciales y penitenciarios.

Un juez, un exasambleísta, una exfiscal provincial, una excomisionada para la pacificación de las cárceles y otras nueve personas quedaron involucradas en la investigación. Los 13 procesados fueron descubiertos cuando las autoridades avanzaron en la revisión de los teléfonos celulares de Leandro Norero, cabecilla de una red criminal con conexiones con altos funcionarios judiciales, de la policía, del sistema penitenciario y políticos, que fue asesinado el año pasado en una reyerta de presos dentro de una cárcel ecuatoriana.

Ecuador es víctima de un fenómepuede afectar inevitablemente la seguridad regional. Daniel Noboa y su gobierno no deben quedar solos frente al desafío. La solidaridad, el apoyo de la comunidad internacional, la inteligencia compartida, la coordinación de esfuerzos y el intercambio de mejores prácticas son esenciales para combatir un problema que no reconoce limites.

#### DE LOS **LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 6 lanacion

#### Camino peligroso

Voté al actual presidente casi sin alternativa. Sentí temor de que la corrupción, oculta por un falso relato, siguiera gobernando. Hoy zozobra la libertad de prensa. Peligroso camino tomado por la máxima autoridad del Ejecutivo. El insulto y la descalificación salen de su boca sin justificación ninguna.

Espero que la cordura y una rápida reeducación primen sobre su peligrosa conducta explosiva.

José Azpiroz Costa DNI10.306.873

#### La educación

Muchos se rasgan las vestiduras por la opinión de Benegas Lynch acerca de la obligatoriedad de la escuela. Parecen desconocer lo que es el liberalismo. Ignoran la filosofía de fondo y por ende se sorprenden con estas declaraciones. discutibles, sí, como casi todo en esta vida, pero perfectamente consecuentes con lo que significa ser liberal. Por lo demás, hay mucha hipocresía entre quienes critican, porque lo cierto es que en los últimos tiempos el nivel de las escuelas y de la educación en general ha caído en franca decadencia. Y la sociedad actual no impresiona como muy educada que digamos. Con su nivel de violencia verbal y física. Sus desaciertos en el plano político. Su materialismo, consumismo, egoísmo e indiferencia hacia los que más sufren. Su odio hacia el que piensa diferente. Sus bajezas y vulgaridades en el ámbito del divertimiento y en el plano cultural. Su olvido de Dios y del alma.

En lugar de discutir la obligatoriedad o no de la educación, deberíamos detenernos a reflexionar sobre la naturaleza de esta. Desentrañar su quintaesencia y volver a comenzar desde el principio.

Joaquín de Durañona y Vedia DNI 32.783.976

### Sindicales y prepagas

La salud de los ciudadanos argentinos es una función y responsabilidad del Estado, que no puede hacerse el distraído, por más libertad o libertinaje que se pretenda, más cuando se sospecha que es un negocio. Las prepagas comenzaron a tener "problemas económicos" y mala atención a sus afiliados cuando "negociaron" incorporar las famosas cajas de las obras sociales sindicales. Las prepagas no aumentaron el número de profesionales médicos y enfermeras, ni actualizaron los sueldos, pero sí aumentaron las cuotas a los, con el agravante de dar turnos, con mucha suerte,

a los 60 días, para luego ser tratados con otra larga espera. Si el afiliado de la prepaga necesita ser atendido rápidamente, puede contratar al médico de la cartilla del hospital para ser atendido en su consultorio particular. Según la especialidad, esto tendría un costo aproximado de 15.000 pesos, y luego volver a pedir turno al hospital para su tratamiento. El Gobierno dice que va a investigar. Sería bueno tener en cuenta esto.

Juan José Varrone juanjose1936@mail.com

#### La sal de esta tierra

La nota del señor Manfroni ("Los pobres y la sal desalada") sugiere que el hecho de que Léon Bloy haya muerto en 1917 nos exime de tener en cuenta sus enseñanzas en materia social. De ser así, tampoco valdrían las de Jesucristo. sus apóstoles, Santo Tomás y así siguiendo. Es verdad que, dentro y fuera de la Iglesia, la izquierda malversó doctrinas del Evangelio y con eso impulsó prácticas y enseñanzas nefastas cuyas consecuencias perduran. Al mismo tiempo, Manfroni soslaya, queriendo o sin querer, el origen del concepto de libertad que hoy se proclama, más afin al de Martín Lutero o al devenido de la Revolución Francesa. Las mismas nociones actuales de Estado, sociedad y economía vienen en buena parte de esos polvos, al decir de Max Weber en su clásico La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lejos está ese concepto de libertad de la sentencia que proclama que únicamente "la verdad nos hará libres". Como queda lejos hoy la noción de justicia de aquella condición expresada por Aquinate al definir la justicia (virtud cardinal), en cuanto a que su finalidad es el bien común, función indelegable del gobernante virtuoso. La noción de

#### En la Red

FACEBOOK Una mujer de Bolivia dio a luz en Salta, se negó a pagar la atención y su marido agredió a los médicos



"Deportados y causa judicial a los agresores... simple" Natalia F. Silva

"Déjenlos como ellos hicieron con el maestro argentino... y si no, que se queden en su país" Susana Zuñiga

OPINIÓN 31 LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

libertad del liberalismo dice oponerse a la noción de justicia e igualdad de la izquierda. Y uno y otro extremo se arrojan a la cara sus consignas, con maneras violentas. Pero decir que el liberalismo es bueno porque la izquierda es mala es simétrico a decir que la izquierda es buena porque el liberalismo es malo. Aparte de ser un razonamiento algo elemental, de ese modo se les nota el parentesco de origen. Los verdaderos principios por los que debe conducirse la persona, así como los que debe seguir el gobernante para el bien de la sociedad, no se van a encontrar en esas denuncias dialécticas que quieren ser proféticas y no lo son. Mejor sería buscarlos en el Evangelio mismo y en las doctrinas de doctores y papas que se inspiraron en ellos.

Juan Martín Devoto DNI 10.625.501

#### Muertes en cautiverio

Entre los más de los 900 muertos en cautiverio y mal llamados de "lesa humanidad", se encuentra mi querido hermano Emilio, de los que no temieron perder la vida por salvar a la patria. Otra de las víctimas de una venganza desaforada de los que perdieron la guerra subversiva de los 70. Guerra que si hubiese ganado, no estaríamos gozando de la libertad que hoy tenemos. Todavía no puedo entender cómo fueron abandonados a merced de jueces prevaricadores y corruptos, que con falsos testigos lograron llenarse los bolsillos. Una y otra vez, causas y más causas, juicios y más juicios. Muchos han muerto, como mi hermano, con la indiferencia de quienes debieron protegerlos. Los que todavía siguen prisioneros esperan una merecida libertad, y así no seguir aumentando el número de muertes y el padecimiento de sus sufridas familias, como fue la nuestra. Elsita Herrero Anzorena

DNI 5.729.776

#### Sospechoso

Resulta sospechoso y poco creíble que el Presidente y su pareja hayan decidido separarse a pesar de que se aman.

Llama la atención que se unieron durante la campaña del Sr. Milei y ahora, una vez conseguido el cargo, sus vidas son incompatibles por razones laborales. Juan Carlos Paludi DNI 7.600.795

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

ARMAS NUCLEARES

# Un gran logro de la humanidad

Moisés Naím -PARA LA NACION-

WASHINGTON In la fatídica mañana del 6 de agosto de 1945, Estados Uni-⊿dos detonó una bomba que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima. Tres días después, lo mismo pasó en Nagasaki. El Imperio Japonés entendió que, de no rendirse, su territorio sería devastado. Así, 24 días después del bombardeo de Nagasaki, el emperador firmó la rendición incondicional de su país. En ese entonces, solo EE.UU, contaba con bombas atómicas. Pero la suposición generalizada era que ese monopolio no iba a durar muchotiempo. Inevitablemente, otros países desarrollarían la tecnología necesaria para producir y usar armas nucleares. La proliferación nuclear era imposible de contener, mantenían los expertos. Pensaron que cuando muchos países llegaran a contar con esas armas, eventualmente alguno las usaría. Hasta hoy, eso no ha ocurrido.

Ocho décadas después de Hiroshima y Nagasaki, solo 9 países cuentan con armas nucleares. Este es, quizás, el logro más menospreciado de estos ochenta años y es el logro de una entidad eternamente desdeñada y ferozmente criticada: la "comunidad internacional."

En realidad, tal cosa nunca ha existido. Lo que sí existió, y sigue existiendo, es un acuerdo formal a través del cual las mayores potencias del planeta se comprometen a limitar asiduamente la transmisión de tecnología nuclear, y a acordarylimitar sus arsenales. Y eso se logró en gran medida gracias a "la comunidad internacional": un grupo de países que se ponen de acuerdo para trabajar juntos y alcanzar metas que solos no lograrían.

Contener la proliferación no fue fácil y poco después de 1945, además de EE.UU., la Unión Soviética (ahora Rusia), el Reino Unido, Francia y China se convirtieron en lo que se conoce como potencias nucleares. Una camada más reciente incluyó a la India, Pakistán y Corea del Norte. Aunque no ha



habido un reconocimiento formal por parte de Israel, la suposición general es que, en efecto, este país tiene un número significativo de armas nucleares.

Loque sellamó el "régimen de no proliferación" fue un aspecto importante en estabilizar la balanza estratégica del mundo. Se organizó en torno al Tratado de No Proliferación (TNP) firmado el 1º de julio de 1968, que comprometía a todos sus firmantes a tomar medidas para evitar la proliferación de armas nucleares en nuevos países.

Muchos países que habían gastado sumas ingentes en programas oficiales para desarrollar sus propias armas nucleares desistieron de ellas: Brasil, la Argentina, Libia y la Sudáfrica del apartheid se encuentran entre los casos más notables. Prefirieron acceder al TNP y desactivar sus programas. Eso muchos lo saben, pero pocos sospechan que países neutros en Europa como Suiza y Suecia activamente estudiaron la posibilidad de desarrollar sus propias armas nucleares en los años 50 y 60, pero no lo hicieron en parte bajo la presión del nuevo régimen de no proliferación. A pesar de sus éxitos, el régimen de no proliferación está hoy más débil que nunca. La fragmentación del ámbito internacio-

nal ha aumentado, haciendo cada vez más difícil la cooperación internacional. La República Islámica de Irán, por ejemplo, anhela tener un arma que eternice a la dictadura teocrática en el poder y le dé paridad con Israel.

Irán está rodeado de vecinos con los que no se lleva bien, incluyendo la muy rica pero muy dificilmente gobernada Arabia Saudita. Para la casa de Al Saud, la idea de tener que subsistir a pocos kilómetros de una teocracia chiita con armas nucleares es sencillamente insoportable: la presión para que Arabia Saudita también cuente con un arma nuclear se haría abrumadora. Además, si Irán y Arabia Saudita cuentan con armas nucleares, el gobierno de Turquía también se vería presionado a contar con este armamento. Con cuatro potencias nucleares todas tan cerca y enemistadas entre sí, los riesgos de caer en una tragedia inimaginable son enormes.

Además, el peligro de la proliferación ha adquirido nuevas características y nuevos protagonistas. Quienes se ocupan de este tema mantienen que el riesgo no es solo que un gobierno con armas nucleares a su disposición las use. También existe el creciente riesgo de que actores malignos, actuando por su cuenta, logren ponerle la mano a un arma nuclear. Terroristas, narcotraficantes, traficantes de armas, rebeldes de todo tipo tendrían muy buenas razones para buscar armas de este tipo. Se trata de amenazas que no existian cuando los únicos protagonistas eran los Estados.

Las décadas en las cuales no se han usado armas nucleares en conflictos armados han sido un gran logro de la humanidad. Ninguna excusa será suficientemente aceptable el día que se usen estas devastadoras armas. La proliferación nuclear sigue representando una de las mayores amenazas contra la humanidad. Es necesario darle la prioridad que se merece. •

#### **ACUERDO**

### El país tiene todo para ser próspero, pero no lo es

Gala Díaz Langou

PARA LA NACION

In los últimos años se ha gestado un acuerdo profundo en ☐ la Argentina: tenemos todos los elementos para convertirnos en un país próspero. Este consenso abarca transversalmente a una buena parte del espectro político, así como a representantes de diversos sectores, como empresas, sindicatos, medios de comunicación y sociedad civil, entre otros. Todos estos actores destacan que la Argentina posee recursos claves que el mundo demanda: energía, alimentos y minerales esenciales para la transición verde, entre ferentes perspectivas sobre la si-

A pesar de estas fortalezas, la Argentina todavía se encuentra lejos de ser un país próspero. También existe un consenso creciente sobre las razones que explican esta situación. Necesitamos estabilizar nuestra macroeconomía y construir una estrategia de desarrollo

que permita que nuestras ventajas competitivas se traduzcan en una mejor calidad de vida para toda la población argentina.

Para estabilizar la macroeconomía es necesario abordar tanto la restricción externa (aumentando nuestras exportaciones) como la restricción interna (equilibrando las cuentas públicas, llevando el déficit fiscal a cero -como primer objetivo-, para atender luego otras aristas fiscal-tributarias prioritarias).

tuación en la Argentina. Por un lado, hay miradas de esperanza que ven un avance en la resolución de los problemas de fondo y en la búsqueda del equilibrio fiscal. Muchos ciudadanos también están dispuestos a enfrentar una situación más difícil si esto significa salir adelante.

Sin embargo, estas visiones optimistas coinciden con otras más cautelosas, que indican los costos sociales significativos que pueden tener las medidas para alcanzar el déficit cero. También señalan síntomas de desapego a los principios democráticos.

En resumen, conviven visiones que creen que estamos abordando nuestros problemas fundamentales de una vez por todas con otras que sostienen que esto será solo otro capítulo en la historia pen-En este contexto coexisten didular recurrente de la Argentina. ¿Qué determinará la dirección que tomemos? La durabilidad de las transformaciones que se impulsen.

La única manera de lograr cambios sostenibles en el tiempo es aferrándonos a los valores y prácticas democráticas. Un desarrollo desconectado de estos valores y prácticas no será sostenible y nos arrastrará de nuevo al péndulo.

Buscar la prosperidad dentro del marco de las instituciones democráticas requiere más esfuerzo, ya que implica tener que conversar con los otros, cooperary definir acciones conjuntas. No es necesario estar de acuerdo en todo; es posible dar pequeños pasos genuinos que aborden algunos aspectos de nuestros problemas estructurales. Estos pasos, al generar resultados concretos, deberian ayudar a reconstruir la empatía y la confianza, tan deterioradas.

Este es el papel de la dirigencia: acordar los primeros pasos para dar forma a una estrategia de desarrollo que convierta la riqueza de nuestro país en calidad de vida para todos los argentinos. Es una tarea importante que nos permitirá transitar, de una vez por todas, de lo pendular a lo medular. •

Directora ejecutiva del Cippec

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envio al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$Ul10.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

# Cuidado que cierro la puerta

Joaquín Garau

-LA NACION-

n pasito más, que entramos todos en ese mundo de 20 asientos que es el colectivo y que conecta los destinos más recónditos, desde Lugano hasta Barrancas de Belgrano; desde Puente Alsina hasta estación Benavídez; desde Puerto Madero hasta Lomas del Mirador.

Y con aclaraciones para todos los gustos: Rotonda de Alpargatas, fábrica de Ford, semirrápido por autopista, metrobús, ¡vamos a la Feria del Libro!

El pasajero se sube y va. Puede ir lento, porque el colectirario y ahora tiene que hacer tiempo; o rápido, porque viene demorado, entonces acelera y hace que los semáforos sean opcionales.

vero aceleró mucho, se pasó del ho-

Arriba va el país: la señora que agarra al nene, la mochila, la maqueta y relojea que el de atrás no le abra la cartera; el que va subrayando el libro de Rolón; la que viene de compras con tres bolsas y ya siente que el queso pide heladera a los gritos; los tres repetidores del secundario que van copiándose la tarea en los asientos del fondo; los perdidos que advierten cómo el co-

lectivo no hace el recorrido que dice Google Maps, y el punga de siempre que está esperando para arrebatar un celular y correr.

Si no hay ningún punga a bordo, el punga es usted.

El colectivo es para viajar, cierto, pero cuántos van comiendo, escuchando música, estudiando para la facultad, chusmeando redes sociales y durmiendo.

Las ofertas de colchones en 12 cuotas, con resortes, con base de espuma o promocionados por Sergio Goycochea jamás podrán estar a la altura de ese colectivo que va despacito, en invierno, casi vacío, por la calle empedrada, con los rayos del sol calentando el ambiente. Ese colectivo en el que uno apoya la cabeza contra la ventanilla y se entrega a la confianza de despertarse en la parada, aunque quizás abra los ojos y esté en la terminal, detrás del Mercado Central, a la madrugada, robado, atado al asiento, grafiteado y lamentando haberse quedado dormido.

Muchos piensan que el colectivo es un objeto, un aparato inanimado que no tiene vida propia, pero es más bien como la tetera de La bella y la bestia y huele el miedo a no llegar, la desesperación del que está apurado y la temperatura del que sube muerto de calor.

Aparecerá cuando el pasajero que espera en la parada encienda un cigarrillo; olerá que la SUBE no está cargada; pasará por la vereda contraria a la que uno espera; vendrá lleno cuando haya cansancio, y vacío cuando el viaje sea por unas cuadras; sus asientos ocupados se

#### Un pasito más, que entramos todos en ese mundo de 20 asientos que es el colectivo

liberarán cuando uno esté en la otra punta y aparecerán embarazadas por doquier cuando uno esté a punto de sentarse; y siempre pero siempre cambiará de recorrido para peor.

Al volante va lo mejor que hizo la vieja, que es el pibe que maneja. Nació con la camisa celeste puesta y sus primeras palabras fueron: "Hay lugar en el fondo". Es chofer, psicólogo, GPS humano y justiciero. El registro de conducir lo habilita a manejar colectivos de pasajeros y a bajarse a las piñas si la situación lo amerita.

Los hay de dos tipos: los que permiten que otro pasajero salve al que subió con la SUBE descargada y los que no.

Algunos de ellos son del ramal humanista y acercan el colectivo al cordón, esperan al que viene corriendo a lo lejos con la mano levantaday siguen de largo cuando ya hay gente colgada del estribo.

Permiten vendedores ambulantes y dejan bajar por la puerta de adelante a las jubiladas con changuito.

Dice la leyenda que no hay choferes jubilados. La mayoría están en el Borda, caminando en círculos, fumando, repitiendo frases como: "Suba, señora", "ya escuché el timbre" y "no voy por Rivadavia". •

## Los trabajos

Edición fotográfica Jesica Rizzo Texto Diana Fernández Irusta



JACKSON, ESTADOS UNIDOS Es una foto que llama al misterio -¿qué hace una mano en medio de esa arquitectura?, ¿de dónde sale?, ¿es humana o pertenece a un improbable maniquí?-, y sin embargo es una foto que retrata algo perfectamente trivial. Una de las bombillas de la cúpula del Capitolio del Estado de Mississippi se fundió y un operario está trabajando en reemplazarla por otra. Así ocurre con la marcha de casi todas las

cosas: trabajo humano, por lo general eficiente y poco dado a las luminarias, que garantiza que la rueda siga girando. Quizás el hombre que cambia esta bombilla no esté demasiado lejos del personaje de Perfect Days, la película de Win Wenders: gente que se dedica a hacer su trabajo bien; trabajos que, porque están bien hechos, no se notan, son casi invisibles, se confunden con el plácido correr de los días. Por caso, el encendido puntual de una cúpula como tantas otras. •

**CATALEJO** 

Mayores, afuera

#### Carlos M. Reymundo Roberts

En un foro de la tercera edad en la web se planteó el desafío que supone hoy, particularmente en la Argentina, formar parte de esa franja. Uno a uno fueron apareciendo los problemas, que se suman, por supuesto, a los propios: la paulatina declinación de las capacidades físicas y neurológicas. El reclamo más recurrente fue la licuación de jubilaciones y pensiones, muy rezagadas respecto del costo de vida. También, el acceso a la cobertura de salud: la privada es carísima a esa edad, y la pública, tortuosa y, en general, deficiente. Otra barrera que apareció una y otra vez en los comentarios fue la tecnológica: los de más de 70 años tienen que hacer grandes esfuerzos para adecuarse -si es que lo consiguen- a la era digital, que rige ya en todos los trámites; desde pedir turnos y renovar documentos hasta operar con los bancos y sacar entradas para cualquier espectáculo. A cada vez más empresas y organismos públicos se accede solo mediante conexión en línea, porque la atención personal está migrando a la automatizada. ¿Cómo logran sobrevivir en esa jungla tecnológica? Lo habitual es recurrir a hijos, nietos; a gente joven.

"Aunque un valor de esta época es la inclusión-protestó uno-, a nosotros nos están dejando afuera". •



SABADOS **CON TU DIARIO** 

**#**06

El final de la maldición Con Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen alzó por primera vez la Bundesliga > P. 3

Guardiola, el gran agitador Martí Perarnau con LA NACION, el hombre que mejor conoce a Pep P. 4

polvo de ladrillo

8

# MONTECARLO, ASUS PIES Tsitsipas ganó por tercera vez en el Principado y se perfila como un gran candidato para la gira en

Edición de hoy a cargo de **Cristian Grosso**y Francisco Schiavo
www.lanacion.com/deportes 🎔 @DeportesLN





Scheffler sumó su segundo saco verde en el Augusta National; a los 27 años es el hombre con más recursos para gobernar de manera sostenida en la cima del golf

AFP

# Scheffler marca el paso

El norteamericano, Nº 1 del mundo, ganó su segundo Masters de Augusta y se afirmó como el máximo aspirante a ocupar el trono de Tiger, que, tras el accidente automovilístico, nunca pudo recuperar la leyenda ▶ ₱. 7

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 2 DEPORTES

# FÚTBOL | LA COPA DE LA LIGA



Romero ya dijo que le gustaría seguir en Boca si tiene el respaldo familiar

# Romero, de aquel brillo a la sombra de la nueva generación

Chiquito, que debe renovar el contrato, quedó bajo la lupa tras su error décisivo en el gol de Estudiantes y la aparición de Brey

#### Leandro Contento PARA LA NACION

Hace exactamente un año, Boca caía l a 0 ante Estudiantes con una floja respuesta de Sergio Romero ante una espectacular tijera de Mauro Boselli. Aquella noche, Chiquito llegó a desviar el remate del delantero pero la potencia del disparo lo venció y terminó dentro del arco con pelota y todo. El equipo de Jorge Almirón iniciaba su aventura en la Copa Libertadores yel ex Manchester United, que llevaba un puñado de partidos bajo los palos del Xeneize, recibía las primeras críticas con el buzo azul y oro. Este viernes, la historia se repitió en La Plata: en un momento clave del equipo, que precisaba ganar para sellar el pasaje a cuartos. Chiquito tuvo otro error fatal contra el conjunto de Eduardo Domínguezy Boca desaprovechó una posibilidad inmejorable. Con contrato hasta diciembre, y sin haber decidido aún qué será de su futuro arquero con más presencias con

Germán Romero atajó 11 partidos

ser el principal responsable de la

clasificación de Boca a la final de

la Libertadores 2023 a caer en un

pequeño bajón futbolístico justo

cuando Leandro Brey, de 21 años,

comienza a acumular méritos pa-

ra disputarle la titularidad.

en 2024 y recibió ocho goles: dos de Lanús y Belgrano y uno de Sarmiento, River, Unión y Estudiantes. Ante Platense, Tigre, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Sportivo Trinidsense (por la Copa Sudamericana) mantuvo su valla invicta, aunque a Chiquito ya no mostró el nivel superlativo de la segunda parte de 2023. Además, sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo que lo marginó de las canchas durante cinco juegos, en los que cedió terreno a manos de Brev.

Aunque Diego Martínez lo sostendrá entre los 11 (mañana será titular ante Godoy Cruz, en un duelo clave para las aspiraciones del Xeneize) y, salvo un imponderable, le respetará la titularidad al menos hasta el final de la competencia), el rendimiento de Chiquito en la temporada dista mucho del de aquel Romero invencible que condujo a Boca a la final de América. Alterna buenas con malas el a partir de 2025, Romero pasó de los colores de la selección argentina. Ante Sarmiento, en la 2ª fecha, no tuvo responsabilidad en el gol pero mostró dudas en el juego aéreo y casi comete un blooper en el inicio del segundo tiempo, con el partido la 0.

Capitán durante la prolongada La estadística indica que Sergio ausencia de Marcos Rojo, Romero se repuso con tres vallas invic-

tas consecutivas (Tigre, Defensa y Central Córdoba) y fue de los mejores de la en el 2-0 contra los santiagueños, con dos tapadas importantes frente al exVélez Florián Monzón. Al partido siguiente, la rapidez con que se gestó el primer gol de Lanús lo encontró mal parado ante el remate desde fuera del área de Walter Bou. Y el domingo posterior, contra River, sintetizó su año en 90 minutos: respondió bien en el mano a mano con Pablo Solari, pero dio un rebote largo y el

#### Conflicto a la vista: el contrato de Valentini

La negociación por la renovación del contrato de Nicolás Valentini en Boca parece estancada. El defensor pretende ser transferido en junio próximo a Europa, pero en el club pensarían en no tenerlo en cuenta para los partidos si no se llegara antes a un acuerdo. Vale recordar que Valentini fue citado recientemente por Lionel Scaloni al seleccionado mayor y tuvo buena participación en el Sub 23.

jugador importante en el armado de Boca, pero ya no brinda la confianzayla seguridad de otros tiempos. Frente a Belgrano, por caso, exigió en la salida a Nicolás Figal y la acción terminó con el primer gritodel Pirata. Y 72 horas después se lució en un mano a mano ante Mauro Pittón, de Unión, cuando el local era más y Boca no lograba salir del asedio. Luego llegaría la lesión, la vuelta con Trinidense y el error ante Estudiantes. "Tengo contrato con Boca hasta

jugador de River no perdonó: aga-

rró al la contrapierna. Media hora

después, le ahogó a Miguel Borja el tanto del triunfo y volvió a tapar abajo un potente remate de Agus-

Chiquito continúa siendo un

tín Sant'Anna.

diciembre y voy a dar lo mejor para seguir, si me toca. Tengo la oferta sobre la mesa, pero tengo que hablarcon mi familia y verqué quiere, esa es la realidad", comentó Chiquito, en la noche de su regreso. "Tengo la suerte de que mis hijas se adaptaron muy bien a la Argentina, no les costó para nada volver al país. Solo la del medio (Chloé) en su momento medio que se quería ir, pero ya está más tranquila. Si la familia decide, nos quedaremos en Boca", agregó el arquero, de 37 años.

Si bien la intención de la dirigencia es que Leandro Brey continúe sumando minutos en Primera (hoy ya es el segundo arquero del plantel, por encima de Javier García), Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, consideran fundamental la presencia de Romero en el plantel tanto para continuar defendiendo el arco como para guiar al exLos Andes en su camino a la consolidación. Romero dejó entrever que renovará su contrato con Boca, pero esperaría hasta el receso de mitad de año para brindar una respuesta definitiva. En caso de no seguir, el futuro de Chiquito podría estar en la MLS: ¿en el Inter Miami de Lionel Messi?

Por lo pronto, Romero intentará cerrar de la mejor manera posible este primer semestre con Boca y luego resolverá con su familia los pasos a seguir. Chiquito se mostró siempre agradecido a la posibilidad que le dio el club en un momento complicado de su carrera, cuando llevaba cinco meses sin jugar y se encontraba en plena recuperación de una operación en su rodilla derecha. Romero, de hecho, llegóa Boca en agosto de 2022 y debutó recién en enero de 2023, tras una nueva artroscopia realizada en septiembre.

Boca no es un equipo más en la carrera de Chiquito. Por el peso específico de la camiseta y por ser uno de los clubes en los que mayor continuidad logró. Un dato: mientras en Manchester United disputó 34 partidos a lo largo de seis temporadas, en Boca ya atajó 60 encuentros al cabo de 16 meses. Las camisetas que más veces vistió fueron las del AZ Alkmaar (84 partidos en cinco años) y la de Sampdoria (74 juegos entre 2011 y 2013 y entre 2014 v 2015).

"Chiquito tuvo que aguantar que le digan que era un exjugador. Luego, cuando atajó tres penales, le dijeron que era el Loco Gatti. Así vivimos, es una persona muy positiva y me da orgullo tenerlo. Esperemos que disfrute, seguir o no dependerá de cómo se sienta él", lo respaldó Riquelme hace solo algunas semanas. El futuro, más que nunca, vuelve a estar en sus manos. •

#### La Zona A, a todo o nada por los playoffs

Ya con Godoy Cruz, de la Zona B, adentro, hoyseconoceránotroscuatroclasificados en la Copa de la Liga.



#### INSTITUTO

4-4-2

ENTRENADOR: Diego Davobe. M. Roffo; J. Franco, F. Alarcón, M. Brizuela y J. Bay; B. Cuello, R. Bochi, G. Lodico y D. Puebla; S. Romero y F. Suárez.

#### RIVER

4-1-3-2

ENTRENADOR: M. Demichelis. F. Armani; M. Herrera, L. González Pirez, P. Diaz y E. Diaz; R. Villagra; I. Fernández, R. Aliendro y C. Echeverri; P. Solari y F. Colidio. Árbitro: Silvio Trucco. Estadio: Instituto.



#### INDEPENDIENTE

4-4-2

ENTRENADOR: Carlos Tevez. R. Rey; M. Isla, J. Fedorco, J. Laso v A. Costa: L. Gonzalez, I. Marcone, J. Quiñonez y A. Luna; A. Canelo y G. Avalos.

#### **TALLERES**

4-3-3

ENTRENADOR: W. Ribonetto. Herrera: Benavidez, Catalán, J. Rodríguez y Navarro o Riveros; Ortegoza, Portilla y Portillo; Botta, Girotti y R. Ruiz Rodríguez.

Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Independiente.



ARGENT. B. CENTRAL Arbitro: Fernando Echenique. 20 TV: TV Pública.



I. RIVADAVIA | VÉLEZ Árbitro: Fernando Rapallini. 20 TV: TNT.

#### Grupo A

| EQUIPO          | P  | 3  | G | E | P | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|---|---|----|----|-----|
| Argentinos      | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 |
| Bar Central     | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5  |
| River           | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 9  | -14 |
| Talleres        | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8  |
| Independiente   | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8  | -4  |
| Vélez           | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0   |
| Instituto       | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | +3  |
| Banfield        | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1  |
| Huracán         | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0   |
| Gimnasia        | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5  |
| Rosario Central | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9  | 17 | -8  |
| Riestra         | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7  | 15 | -8  |
| Atl. Tucumán    | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8  | 23 | -15 |
| Ind. Rivadavia  | 8  | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |

#### Grupo B

| EQUIPO          | P  | J  | G | E | P  | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|---|----|----|----|-----|
| Godoy Cruz      | 29 | 13 | 9 | 2 | 2  | 16 | 5  | +11 |
| Estudiantes     | 24 | 13 | 7 | 3 | 3  | 17 | 8  | +9  |
| Lanús           | 23 | 13 | 7 | 2 | 4  | 19 | 12 | +7  |
| Def. y Justicia | 23 | 13 | 6 | 5 | 2  | 16 | 13 | +3  |
| Boca            | 22 | 13 | 6 | 4 | 3  | 19 | 12 | +7  |
| Racing          | 21 | 13 | 6 | 3 | 4  | 20 | 11 | +9  |
| Newell's        | 21 | 13 | 6 | 3 | 4  | 13 | 14 | -1  |
| Unión           | 20 | 14 | 5 | 5 | 4  | 16 | 14 | +2  |
| Platense        | 18 | 14 | 4 | 6 | 4  | 10 | 14 | -4  |
| San Lorenzo     | 16 | 14 | 3 | 7 | 4  | 10 | 14 | -4  |
| Belgrano        | 14 | 13 | 3 | 5 | 5  | 19 | 17 | +2  |
| Central Cba.    | 11 | 14 | 2 | 5 | 7  | 10 | 20 | -10 |
| Sarmiento       | 9  | 14 | 2 | 3 | 9  | 9  | 19 | -10 |
| Tigre           | 5  | 14 | 1 | 2 | 11 | 7  | 25 | -18 |

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

### FÚTBOL | LA COPA DE LA LIGA Y EL TORNEO ALEMÁN

# San Lorenzo, un empate mientras busca nuevo técnico

El Ciclón igualó 0 a 0 ante Central Córdoba; sin avances por el sucesor de Insua

La vida de San Lorenzo pasa por fuera de un campo de juego. Establecer conversaciones que se proyecten en negociaciones para sellar al reemplazante de Rubén Insua es el objetivo del presidente Marcelo Moretti y el vocal y hombre fuerte del fútbol profesional, Néstor Ortigoza. En la cancha, el Ciclón cerró su participación en la Copa de la Liga, con un empate 0 a 0 frente a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades.

El despido de Insua, que actuó como salvavidas, recompuso deportivamente al Ciclón hasta clasificarlo para la Copa Sudamericana 2023 y la Copa Libertadores 2024, no se cerró: no hay acuerdo económico. El entrenador renovó el vínculo, por dos temporadas, en enero pasado. Resolver la salida y encaminar a su sucesor es una meta que en el Bajo Flores pretenden darle corte esta semana. Por ahora, Luis Zubeldía dio una respuesta negativa; Nicolás Larcamón no se enseñó entusiasmado y el guiño que desean recibir de Gabriel Heinzenotiene robustez. ¿Una alternativa? Matías Biscay, ayudante de campo de Marcelo Gallardo.

En el juego, una variante dispuso Romagnoli, respecto de la alineación que utilizó Insua en la caída con Independiente del Valle, por la Libertadores: ingresó el juvenil Medina-un enganche clásico-para sustituir a Leguizamón. El dibu-

#### Perdió Gimnasia y se fue Madelón

En dos minutos, con goles de Ignacio Rodríguez y Milton Giménez, Banfield dio vuelta el partido en el Bosque y le ganó 2-1 a Gimnasia (Felipe Sánchez); fue el final del DT Madelón. En Junín, valioso triunfo de Platense-tanto de Juan Saborido-ante Sarmiento, en la lucha por los promedios.

jo 4-2-3-1y el intento de jugar al ras del piso desde la salida, algunos retoques del DT interino; las proyecciones Giay y Braida—asociándose con Barrios—y la movilidad de Bareiro por todo el frente de ataque, repeticiones del reciente pasado. El ingreso de Herazo, en el final, la mejor carta para romper un partido que sobre el epílogo recién lo enseñó dominante. No alcanzó.

La vereda de la recomposición para no sufrir con el descenso, que sedefine a fin de año, es la obsesión santigueña. Sin Abel Balbo como conductor, Juan Carlos Roldán tomó el cargo para cerrar la Copa de la Liga. Lucas Pusineri, Guillermo Farré, Sebastián Méndez y Omar De Felippe, que ya tuvo un paso por el club, es el póquer de apellidos que se establecieron para conducir en el próximo torneo, que empezará el 12 de mayo. • Alberto Cantore

#### O CENTRAL CÓRDOBA



#### Central Córdoba (4-4-1-1)

Luis Inglotti (6); Fernando Torrent A (5), Ignacio Galván (5), Federico Andueza (5) y Juan Meli (5); Thiago Nuss (6), Enzo Kalinski A (5), Dardo Miloc A (5) y Mateo Sanabria (7); Rodrigo Atencio (4); Tomás Molina (4).

DT: Juan Carlos Roldán.

#### San Lorenzo (4-2-3-1)

Facundo Altamirano (5); Gonzalo Luján (5), Jhohan Romaña A (7), Gastón Campi (6) y Malcolm Braida (6); Francisco Perruzzi (5) y Elián Irala A (5); Agustín Giay (6), Tobías Medina (5) y Nahuel Barrios (4); Adam Bareiro (4). DT: Leandro Romagnoli.

Cambios: 1T, 42m., F. Monzón (5) por Molina (CC). 2T, J. Gómez (5) por Torrent (CC); 12m., E. Remedi A (4) por Irala e I. Leguizamón (6) por Luján (SL); 24m., E. Cerutti A por Barrios y C. Tarragona por Medina (SL); 27m., M. Godoy por Sanabria (CC); 35m., K. Vázquez por Kalinski y C. Viganoni por Atencio (CC); D. Herazo por Perruzzi (SL).

**Árbitro:** Luis Lobo Molina (regular, 5).

Estadio: Madre de Ciudades.



Irala, entre Torrent y Nuss en el Madre de Ciudades





Palacios, que ayer ingreso desde el banco, arriba de todos en los festejos por el título

AFP

# Palacios, un cazafantasmas contra el embrujo del Leverkusen

El argentino fue vital en la campaña rumbo al título que nunca había alzado en la Bundesliga; va invicto tras 29 jornadas

#### Alejandro Casar González

Con el argentino Exequiel Palacios como uno de sus jugadores destacados, Bayer Leverkusen acaba de hacer historia. Ya no es más "Neverkusen", el apodo que le habían puesto por su historia de fracasos y segundos puestos. Tras goler 5-0 en su estadio a Werder Bremen, se consagró campeón invicto de la Bundesliga y levantó el título por primera vez. El hacedor de semejante milagro futbolístico es español, se llama Xabi Alonso y es el entrenador de moda en Europa. Se lo disputaron dos gigantes como Bayern Münich y Liverpool para la próxima temporada, pero él ya anunció que se quedará en el equipo Trabajador. Igual que Palacios, Robert Andrich y Florian Wirtz. El equipo va por todo: está en la final de la Copa de Alemania y venció por 2-0 a West Ham por la ida de los cuartos de final de la Europa League.

"Somos muy estables de cabeza", dijo Alonso a menos de 48 horas del partido con Bremen. No habrá excesos de confianza. "La expectación es grande. No podría ser más grande. Si ganamos, seremos campeones", había resumido el entrenador vasco. El encuentro fue una gran fiesta del título para el Leverkusen, dispuesto a despojarse por fin de su imagen de segundón (fue escolta en la Bundesliga en cinco ocasiones) y tomar el relevodel eterno campeón, el Bayern Münich.

"Sabemos que el domingo [por ayer] podemos hacer historia: para el club, para los aficionados y también para nosotros mismos", declaró el suizo Granit Xhaka, exjugador de Arsenal y capitán del equipo. El mediocampista añadió: "No debemos estar excesivamente motivados". Todos los futbolistas del vestuario de Leverkusen son conscientes de la importancia de la primera liga de la historia.

Los niños nacidos después de 2012 nunca han vivido un campeón alemán que no sea el Bayern Munich. El Papa de entonces aún era Benedicto XVI. Michael Schumacher manejaba en su última temporada de Fórmula 1. Lionel Messi jugaba en Barcelona, Cristiano Ronaldo en Real Madrid y Kylian Mbappé en el equipo juvenil de INF Clairefontaine.

Con 16 puntos de ventaja tras la vigésima octava jornada, estaba claro que el Leverkusen iba a terminar con la racha del Bayern en el campeonato. La única pregunta era, entonces, ¿cuándo se decidirá eltítulo? Jonas Hofmann, autor del primer gol ante West Ham por la Europa League, tenía un deseo claro al respecto. "Espero que podamos decidirlo nosotros mismos", dijo el atacante. "Sobre todo cuando podés convertirte en campeón de Alemania por primera vez, no querés hacerlo en casa en el sofá con un vaso de agua el día antes de jugar".

Entonces, el futbolista de 31 años, se había convertido el sábado en un hincha más de la competición, cruzando los dedos durante los partidos Bayern-Colonia y Stuttgart-Eintracht Frankfurt. Bayern y Stuttgart ganaron, por lo que el Leverkusen debía hacer lo propio para quedarse con el título. En la cancha. "Ni siquiera podés dejar salir las emociones si no estás con el grupo con el que lo has conseguido", declaró Hofmann. El atacante fue protagonista principal en la victoria por 2-0 del Leverkusen en

el partido de ida de cuartos de final de la Europa League contra el West Ham United, con un goly una asistencia. El Leverkusen sigue invicto tras su 42 partido oficial de la temporada. El sueño de ganar el triplete de Liga, Copa de Europa y Copa Alemana sigue vivo.

Tras el partido, la euforia de los aficionados hizo presagiar a Hofmann y a sus compañeros lo que pronto les aguardará. "A todos se nos puso la carne de gallina por que nos dimos cuenta de lo que podía pasar el domingo", confesó Hofmann. Todo Leverkusen se preparó para la celebración del título. El estadio estuvo completamente lleno. Quienes no tenían su entrada para el acontecimiento acudieron a la reventa para conseguir su ticket. Se esperaba a muchos hinchas en los alrededores del estadio BayArena, incluso sin entrada.

Las calles se cerraron cuatro horasantes del partido, antes de lo habitual. La ciudad publicó incluso una lista de pubs que pasarían el partido contra el Bremen en directo. El rendimiento del Leverkusen no daba motivos para temer que el título no llegara este fin de semana: Alonso sabe que tiene un plantel consustanciado. En la semana habló de sus "comodines", esos futbolistas de recambio que ingresan para hacer descansar a los titulares y cumplen a la perfección con sus funciones. El funcionamiento del equiponose resiente. La identidad, tampoco.

"Noes suerte", afirmó Alonso sobre los frecuentes goles de su equipo en el tramo final de los partidos (ante West Ham su equipo anotó en los minutos 83 y 91). "Hay razones para ello y estamos trabajando en esas razones", agregó. La contribución del vasco, de 42 años, en la conquista no puede sobrestimarse. En su primer gran cargo de entrenador, el excampeón mundial y europeo ha moldeado un colectivo casi invencible a partir de destacados rendimientos individualidades. Y Palacios, que acaba de volver al equipo tras una lesión muscular, es uno de los nombres propios del potencial campeón alemán.

"No hay egoístas, luchamos por el equipo", afirma Xhaka. "Trabajamos duro, luchamos, jugamos, corremos, discutimos cosas dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que hace a un equipo de primera", subrayó. El jugador, de 31 años, añadió: "Se ganan partidos con unos pocos jugadores, pero los títulos se ganan como equipo". Este domingo era el día para Bayer Leverkusen. Y lo fue. •

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 4 DEPORTES

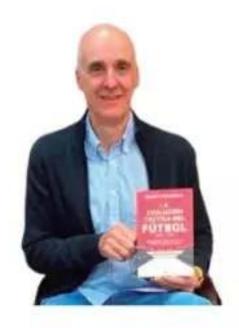

### Martí Perarnau

# "El fútbol estaba muy estancado y Pep ha sido su gran agitador"

El periodista y escritor español, un especialista en Guardiola, habla de los argentinos favoritos del DT, de cómo será el retiro de Messi, del milagro Scaloni y los Juegos de París 2024







"Nose ha dado la circunstancia de regresar, pero no solo a la Argentina, a toda Sudamérica no la volví a pisar desde 1978. Y no porque no lo haya deseado, simplemente no se dio, ni como atleta ni como periodista. Volver a Buenos Aires me apetecería muchísimo. Esque tuve un final muy duro en el Mundial...", susurra.

Y se abre una hendija.

"Al día siguiente de la final, Videla ofreció una especie de recepción para los medios internacionales en el

centro de prensa. Asistí, lógicamente. Me lo encontré, quedé enfrente suyo, y con mi atrevimiento de los 23 años, pues le pregunté por el boicot al Mundial que se había realizado en varios países europeos. En Holanda, por cierto, había levantado bastante polvareda. Amnistía Internacional también se había plegado, en fin... Él no se dignó ni a responderme, y yo insistí. Entonces uno de los guardias me apartó brutamente, me dijo que había ido demasiado lejos... Tuve la suerte que un compañero de Barcelona, que debía tener 10 o 15 años más, me agarró y me sacó inmediatamente del centro de prensa. Me dijo: 'Eres un inconsciente, no sabes lo que has hecho...' Y si no recuerdo mal, ya nos fuimos directamente a Ezeiza a tomar el avión de regreso. Una locura de juventud...", relata sin interrupciones Martí. No hay reclamos, pero un reencuentro con Buenos Aires sería celebrado. De aquel joven... imprudente, a este hombre que destaca por su lucidez.

Años junto a Pep Guardiola, como una sombra autorizada. Martí es el autor de tres libros: el primero fue 'Herr Pep', luego 'Pep Guardiola: La metamorfosis', y recientemente, 'Dios salve a Pep'. Perarnau siempre se distancia del cartelito de biógrafo. Prefiere resumir su obra como un largo reportaje que abarca una década. Agudo observador de los vaivenes del fútbol, se zambulle en sus profundidades: "Estos tiempos son de mucho frenesí. Pero el producto fútbol como tal, creo que sigue siendo muy válido, todavía es muy apetecible de ver y disfrutar; pero como hoy queremos que todo funcione ayeryno mañana, nuestras conductas sociales incrementan la intensidad con la que se va degradando el cuidado del producto", acepta.

-En otro de sus libros, en La Evolución Táctica del Fútbol, distingue a la 'Máquina' de River de 1945 como la matriz del fútbol total que con los años se le asignaría a la Naranja Mecánica del '74...

-La 'Máquina' es uno de los grandes puntales de la evolución táctica del fútbol. Es que desde el eurocentrismo con el que se ha analizado todo, tanto a esa 'Máquina' como al Uruguay de los años 20 no diría que se los ha olvidado, pero si se los ha mirado de manera algo lateral. Y no puede ser. No puede tratarse así a la 'Máquina' de River y a todo el fútbol argentino de aquellos años, porque la 'Máquina' existe porque se da una competencia feroz con el resto de los equipos argentinos. La 'Máquina' es fruto de esa gran exigencia competitiva, un poco como el City de Pep es fruto de la gran exigencia del Liverpool de Klopp, sino no hubiese alcanzado esos niveles. Sin ninguna duda, la 'Maquina' fue un puntal fundamental de la historia.

-Si la 'Máquina' inspiró a la Holanda de los '70, una fuente para Guardiola...; algún gen argentino habrá llegado a Pep?

-Cuando Pepempieza de entrenador acude a mucha gente. El primero, a Cruyff, evidentemente, perotambién buscaa Menotti ya Bielsa. Por lotanto, nosé si hay que descender hasta la 'Máquina' de River, porque a Menotti y a Bielsa hay que apuntarlos como algunas de sus referencias. Sabiendo que Pepes un ladrón de ideas, de todo el mundo y en todos los momentos, cualquier pequeña inspiración que le haya llegado de la Argentina la ha hecho suya. Y ahora tiene a su lado a un fanático del fútbol argentino como Juanma Lillo, él es un loco del fútbolargentino, el mayor adorador del fútbol argentino. Ahí, pues hasta

por osmosis a Pep le llega la Argentina de una manera constante.

-Usted ha dicho de Guardiola que "Pep quiere ganar y ganar. Es el menos guardiolista de los guardiolistas". Eso no es Menotti, eso parece bilardismo...

-Es que a Pep le han construido imágenes y conceptos que no son la realidad. Pep no se considera genio, aunque yo pueda pensar que tiene tanto talento en su interior que probablemente sea un genio. No es el genio que sí podía ser Cruyff, intuitivo, que inmediatamente tenía respuestas para todo. No. Pep es un genio a través del trabajo. Hay muchos conceptos que se han construido alrededor de él en estos 15 años que están muyalejados de la realidad. Y uno de ellos es el de la estética, cuando no es así. Entodocaso el arribo a la estética es más fruto de una manera de concebir el juego que tiene una serie de acciones que, por sí mismas, tienen una gran plasticidad. Pero Pep no busca la estética, busca la eficacia. Sí, a través de un estilo que, evidentemente, es muy plástico.

 -La posesión ha hecho escuela, muchos equipos intentan cuidar la pelota por el mundo. ¿Qué porcentaje le atribuiría a Pep?

 Lo que está ocurriendo es una repetición de la historia en formato de innovación: balón, botas, césped, la técnica de los jugadores, la preparación física... da igual, míralo desde cualquier óptica. El contexto es otro, pero el juego sigue moviéndose en patrones muy parecidos al de sus primeros 80 años: juego directo, juego de pases, intentar asociaciones, etc. ¿Qué papel ha tenido aquí Pep? Uno importantísimo, que es ser el gran agitador del fútbol, que estaba muy estancado a partir de los años 90. Él lo ha agitado y ha vuelto a poner so-

bre la mesa el debate de las ideas, de las distintas maneras de jugar, etc. El es, en este sentido, el gran innovador, porque ha provocado de nuevo esa gran discusión. Si Pep no hubiera existido como entrenador, hubiera seguido todo estancado en un juego que seguiría siendo competitivo, pero no tendría la riqueza que tiene hoy. Hoy se enfrenta el City con el Atlético de Madrid y es una confrontación absoluta de estilos contrapuestos, los dos muy legítimos, válidos. Y da igual quien gana a efecto de lo que yo estoy queriendo expresar. Si Pep no hubiera entrado en acción, posiblemente no hubiésemos visto

esta gran agitación ideológica. -A Guardiola lo hacen responsable de que otros DTs, por copiarlo, se suicidan futbolísticamente. En España lo he escuchado mucho, también: "¡Cuánto daño le ha hecho Guardiola al fútbol...!" En fin, yo creo que en la sociedad hay grandestalentos y también hay grandes memes, y este es uno de los argumentos de los memes, y contra un meme no hace

-A veces, por aquí se escucha: "Que venga a la Argentina para demostrar si es tan bueno..."

falta discutir. Nunca.

 No se puede saber qué ocurriría, ¿no? Pero digamos dos cosas. Una: Pep ya entrenó en tercera división española, donde las patadas van al cuello; su equipo estaba integrado por chicos jóvenes que se enfrentaban con jugadores curtidos, aguerridos... y salió campeón Pep. Y dos: en Inglaterra se dijo durante mucho tiempoque Pep jamás saldría vivo de una noche de viento y frío contra el Stoke City en Stoke-on-Trent. Pues la primera vez que fue allí ganó 4-1 o 4-0, pero como en su primera temporada no gano la Premier, entonces reafirmaron 'Pep fracasa, no puede



LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 DEPORTES | 5



odista español aborda temas con anclaje argentino: "Me desconcierta el tránsito de Gallardo por Arabia"

ganar en Inglaterra y jamás lo conseguirá'. Y bueno, el resto ya lo conocemos... No sabemos qué ocurriría en la Argentina, pero creo que estos dos argumentos tienen mucho peso.

-¿Dirigirá a una selección? -Esa es una idea que él baraja desde hace tiempo. Desde 2013 que le he escuchado en privado pequeños comentarios...que te inducen a pensar que será así. Y últimamente ya lo está diciendo con más rotundidad. En principio le queda este final de temporada, más la próxima en el City, y creo que le veremos terminar en el veranodel 2025. Yo creo que después de 9 años en Inglaterra se va a tomar un año de descanso, creo, y luego empezará a mirar si hay alguna se-

lección que se ajuste a sus deseos.

-¿Y Sudamérica será una opción? –No lo sé... Habrá que preguntárselo a los responsables de la selección de Argentina o de Brasil. A priori, a mí me resulta dificil imaginarlo. Llevar adelante una selección son muchos factores, no solo entrenara un grupo de jugadores, y a mí me cuesta ver que esas condiciones de contexto social se puedan dar fácilmente en la Argentina, por ejemplo. Se podrían darmás fácilmente, por razones culturales, en Inglaterra o en Holanda.

-Habla de contexto social, y eso lo excluye de España, ¿verdad?

-En España, Pepestá muy identificado con el independentismo catalán. Yeste es el tema tabú en España, por lo tanto ahí hay un descarte mutuo que se da por sobreentendido.

-¿Quién le debe más a quién? ¿Pep a Messi, Messi a Pep...?

-Una afirmación no desmiente a la otra: Pep le debe mucho a Leo, evidentemente los cuatro años de Pep en Barcelona tienen un componente altísimo de Leo. Leo es un genio, y por lo tanto Pep le debe mucho al genio. Por supuesto, añadamos que también les debe mucho a Xavi, a Iniesta, a Piqué, a Busquets, etc. No solo era Leo, como se comprobaba en aquellos tiempos cuando Leo iba con Argentina y no ganaba. Y regresaba al Barcelona y volvía a ganar. Pep le debe mucho a Leo, esa afirmación es evidente. Pero es igual de válidocuántole debe Leo a Pep. ¿Por qué? Pep es un estimulador de jugadores, les impide estar confortables y les exige de manera continuada. Hayjugadores que no aceptan la propuesta y han rechazo esa injerencia, pues llámale Ibrahimovic o da igual quiénes, y a la vez hay una lista larga de grandísimos futbolistas que han aceptado esa injerencia de Pep y se han convertido en mejores futbolistas. Y yo creo que Leo se benefició de sus años con Pep. Bueno, solo hay que escuchar a Leo, ¿no?.

−¿Qué nos queda por ver de Messi? ¿Hasta su final será fabuloso? -Pues es posible que sea así, él no ha descartado participar del siguiente Mundial ¿no? Abramos un largo período de espera para ver qué nos vuelve a mostrar el genio de la lámpara. A Messi nunca hay que darle por terminado por que los genios por algo alcanzan esa estatura.

-Otros cuatro argentinos dirigidos por Guardiola: Milito, Mascherano, Agüero y Otamendi...

 Has mencionado a cuatro jugadores muy importantes para Pep. En Milito, Pep tenía las certezas del defensa, Pep estaba muy seguro de que con Gaby la defensa iba a salir bien. A mí, Milito me recuerda un poco a Nathan Aké hoy en el City: quizás no es el mejor de todos, pero es una garantía. Gaby era eso, con la salvedad de sus lesiones. ¿Masche? Uno de los ojitos derechos de Pep. En principio no tenía los rasgos del

Barcelona, y sin embargo con ese carácter de gladiador compensó lo que no tenía de talento innato técnico, y fue fundamental para Pep. El 'Kun' ha sido la columna vertebral del City durante años, hasta que se rompió el menisco en la 2019/20 y su rendimiento ya no pudo ser continuo, pero del 2016 hasta ese punto fue fundamental para Pep. Yesoque en principio, pffff... parecía que por ese lenguaje corporal del 'Kun', un poco relajado, desganado, parecía que no iban a encajar bien... pero a la primera que hubo que agitar el asunto, se agitó y hubo una muy buena convivencia. Y Otamendi fue una sorpresa, porque digamos que tampoco formaba parte del perfil de defensores guardiolistas. No es John Stones. Iba a contrapié. Pero hubo un momento en el que Nico se integró muy bien a la exigencia técnica de Pep y empezó a disfrutar de los rondos... fueron aquellos años 2017/18 y 2018/19 donde Nico dio un saltocualitativoy todo el mundo empezó a decir "¡pero a este jugador lo han cambiado, nadie imaginaba que pudiera hacer esto!"Y fue capital en las dos primeras ligas.

-¿Lo ha sorprendido Julián?

 -Julián fue una sorpresa para todos, menos para Lillo y para Joan Patsy [director de fútbol del City Group], que eran los dos valedores principales de Julián. Para el resto fue una gran sorpresa porque esperábamos un buen delantero, pero nada más. Y teesperabas un delantero que cuando entrase en contacto con el fútbol europeo seviniera abajo, por la adaptación y los ciclos, y sin embargo, yo lo explico en el último líbro sobre Pep con la anécdota de Bernardo Silva, que en momento se acerca a los entrenadoresylesdice";estechicoes 

locura!" Ha sido una sorpresa total, y una sorpresa también cuando no ha estado De Bruyne y ha tenido que jugar ahí, de 8 o de 10, digamos, y lo ha hecho de lujo también.

-¿Qué percepción tiene de algunos entrenadores argentinos? Por ejemplo, Simeone.

-Simeone enseguida me figura su capacidad de lucha. Como jugador no destacó por una habilidad extraordinaria, sino por ser un gladiador del fútbol y como entrenador lo ha aplicado de una forma maravillosa. Estoy muy en contra de quienes critican su estilo tan arraigadamente defensivo. Primero, porque habría mucho que discutir sobre tal sentencia; segundo, porque la defensa es una parte importante del juego, no la despreciemos, solo faltaría que nada más valiese hacer goles; y en tercer lugar, porque él es muy coherente, nunca ha vendido blanco y ha hecho negro. Simeone es un gladiador coherente.

-Marcelo Bielsa.

-Bielsa es al único al que conozco, al menos telefónicamente, porque he tenido varias conversaciones muy agradables a raíz de los libros. También me parece alguien muy coherente, con un estilo muy definido, esa especie de persecución por todo el campo sin dejar respirar al contrario. Es coherente lo que plantea en el campo con relación a lo que plantea en su vida en general.

-¿Y Gallardo?

-Es al que menos conozco, aunque claro que vi jugar a su River, y tengo grandísimas referencias en cuanto a su gestión de grupo. Me parece que ahí tiene una riqueza que sería muy aprovechable en un fútbol de elite. Dicho un poco a lo bruto, estoy esperando que regrese a la elite.

-¿La elite de Europa le abriría sus puertas? ¿O deberá pagar 'aduana' en clubes intermedios?

 Esto es cierto, existe una dificultad para los entrenadores sudamericanos de acceder a la elite europea, está a la vista. Pero lo que me desconcierta es su tránsito por Arabia... precisamente no creo que facilite esa llegada a la elite. Pero viendo a un jugador como Julián Alvarez, tan jovencito y habiendo pasando tanto por las manos de Gallardo, pues ahí hay un entrenador que sabe moldear jugadores porque Julián ha llegado con muchas lecciones estudiadas y aprendidas. Eso es mérito suyo, sí, pero también del técnico que ha tenido.

-¿Y el fenómeno Scaloni?

-Scaloni viene a confirmar... Cómo decirlo... La irresistible magia que tiene el fútbol, que es capaz de entronar a alguien que no había hecho nada hasta ahora como entrenador, y sin embargo no es capaz de coronar a otros quizás mejor preparados, con una carrera más larga. No diré con más méritos, pero sí, con mucha mayor preparación. Es esa ambivalencia que tiene el fútbol que permite pequeños milagros. Si el fútbol coronase de una manera racional, digamos que Scaloni tenía todas las apuestas en su contra. Pero este juego siempre ha dado... no diré sorpresas, pero sí ambivalencias, donde gente inesperada ha conseguido el éxito, y otros con mucho mayor bagaje no lo consiguen. Va un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero sí que lo tiene: nadie va a discutir que Harry Kane es un delantero centro maravilloso, que se ha ido del Tottenham sin títulos. Ha llegado al Munich, se ha hartado de marcargoles..., peropor primeravez en más de una década el Bayern no gana la Bundesliga. Esos fenómenos se dan en el fútbol, en un sentido o en el inverso. Y pues creo que Scaloni, contra toda probabilidad, consiguió ese pequeño milagro, evidentemente apoyado en un equipo que tiene a Messi y a otros grandes jugadores, y que fue capaz de hacer aquello tan necesario en los mundiales: irse fortaleciendo a lo largo de las semanas hasta llegar a ese punto en el que se consigue lo inesperado.

-¿Losorprendió el título de la Argentina?

-Fueron apareciendo las soluciones... Enzo Fernández, Mac Allister, Julián...Si fuésemos a selecciones de otros mundiales, probablemente encontraríamos fenómenos similares. En 1934, Austria tiene que ganar el Mundial con los ojos cerrados y no lleganialafinal, ypierde por el tercer y cuarto puesto. Cosas así ocurren. La historia se va repitiendo, para un ladoypara otro, y con Argentina, evidentemente, se ha repetido.

-De mundiales a Juegos Olímpicos. ¿Cómo cree que impactará en París 2024 un marco geopolítico tan agitado?

-En los meses que faltan, al ritmo que va el mundo, pueden ocurrir barbaridades aún mayores. Hay tambores deguerra en Europa, y no hablo solo de Ucrania-Rusia, sino que hay ambiente de preguerra en Europa, por lo que podemos encontrarnos en una situación bélica inesperadísima dentro de 100 días. Desde ese punto de vista, me espero cualquier cosa, menos cosas buenas.

-¿Y en el plano deportivo?

 Me espero lo mismo que en todos los Juegos de este siglo: los Juegos han perdido, un poco, esa capacidad de ser la gran cita universal que se producía cada 4 años, porque ahora hay campeonatos del mundo de todos los deportes cada dos años, cada año, cada seis meses, y se ha difuminado ese gran evento universal. Yo recordaba cada edición de los Juegos como algo único, y ahora se te entremezclan con lo que ocurrió en el último Mundial de natación, de atletismo, etc. La multiplicidad de competiciones ha ido en detrimento de los Juegos. Dicho esto, espero unas grandes actuaciones en mujeres, creo que el atletismo femenino va a ser espectacular. Habrá muchas estrellas masculinas, sí, pero el duelo en la velocidad será fabuloso entre la americana Sha'Carri Richardson y Shelly-Ann Fraser; también, Shericka Jackson, que supongo que intentará el record del mundo de 200, y Femke Bolen el 400 con vallas... Creo que el atletismo femenino va a estar por encima del resto.

-Los mensajes de las mujeres...

 Sí, sí. La incorporación de la mujer al deporte, que ha sido lenta y obstaculizada de manera sistemática por el hombre en todas las partes del mundo, ahora mismo ya es irreversible. Afortunadamente. Y no solo irreversible, sino que ya es un fenómeno extraordinario. Por ejemplo, como lo que está ocurriendo en el fútbol femenino.

-Compitióen los Juegos de Moscú '80 y contó que se sintió estafado en aquellos años de la proliferación del doping. ¿Qué tan tramposo es el deporte hoy, o la trampa está más camuflada?

 El listón de la trampa sigue estandomuyarriba. Semira bastante para otro lado por agotamiento, porque la trampayeltramposoalfinalagotan, por intereses del negocio, etc., etc. Y también porque hay mayor sofisticación en la manera de trampear. La espuma de todo hace que la trampa en el deporte este en el top de todos los tiempos, o casi. Claro, ahora es menos grosero que en los años '80 y sí más sofisticado. Pero la trampa está muyextendida. No hay que engañarse: alcanza conver la explosión de casos de dopaje con atletas de Kenia y Etiopía en los últimos seis meses. La trampa está ahí, siempre está ahí. •

6 | DEPORTES

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

### POLIDEPORTIVO | RUGBY Y AUTOMOVILISMO

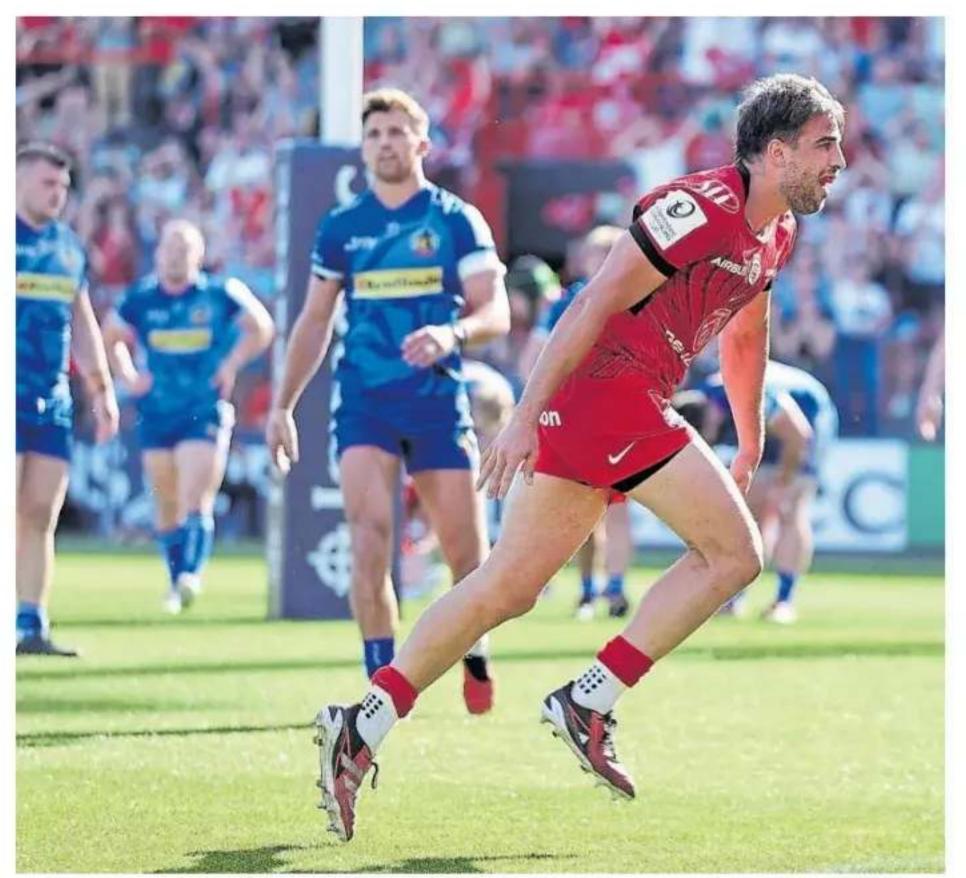

Mallía festeja uno de sus tries para Stade Toulousain en los 4" de final de la Champions Cup

## Los tries de Mallía en la Champions Cup y el argentino aclamado en Italia

El cordobés y Tomás Albornoz apoyaron por duplicado en el rugby europeo

#### Nicolás Casanova

PARA LA NACION

Si hay algo que no faltó en los cuartos de final de la Champions Cup fueron tries. La copa más importante de Europa tuvo 41 conquistas, un promedio de más de 10 por partido. Nada mal por tratarse de encuentros de eliminación directa, en el que los equipos suelen arriesgar menos. No fue el caso en el fin de semana, aunque faltó competitividad: tres de los cuatro partidos terminaron con goleadas abultadas. Toulouse sacó el último pasaje a las semifinales con un sobresaliente segundo tiempo y un contundente 64-26 sobre Exeter Chiefs.

Juan Cruz Mallía volvió a tener participación en el último campeón francés. Como wing, el polifuncional back completó los 80 minutos, apoyó dos tries y asistió al escocés Blair Kinghorn en otro. En el Stade Ernest-Wallon, Toulouse mostró dos caras; en la primera mitad estuvo errático y se fue al descanso arriba 17-16. La segunda etapa fue una lección de rugby, comandada por Antoine Dupont y Romain Ntamack, que tuvo en sus puntos más altos a Kinghorn, Paul Costes, Pita Ahki y al inglés Jack Willis. Buenas carreras, fluidez en el juego y pases en el contacto, como marca el ADN del club. "No basta con ganar. Hay que

"No basta con ganar. Hay que hacerlo por una buena diferencia, jugar bien al rugby, jugar desde todos lados; no podemos perder contra determinados equipos como visitantes. Es una presión linda. Obliga a ganar todo lo que jugamos. Es parte de la cultura de Toulouse", había expresado durante la semana Mallía, en diálogo con la NACION.

El cordobés lleva siete tries en 15 partidos en la principal copa europea desde su llegada al viejo continente en el 2021. El más recordado, el de la final ante La Rochelle en su primera temporada, en el que se consagraron campeones, en Twickenham. Toulouse, que contó con el ingreso de Santiago Chocobares en los últimos 10 minutos, está bien encaminado para clasificarse a las definiciones del Top 14, a seis fechas del final de la temporada regular. Necesitará de un plantel amplio para afrontar el tramo final de la dura temporada.

En la semifinal de Champions Cup volverá a ser local frente a Harlequins, el domingo 5 de mayo. El conjunto de Londres dio la sorpresa al dejar en el camino a Bordeaux Begles, en un emocionante 42-41. El otro duelo de semifinales será entre Leinster (Irlanda) y Northampton Saints (Inglaterra), en Dublín. Tras dos años de dominio de la Rochelle, la Champions Cup busca un nuevo campeón.

#### Albornoz brilla en Benetton

La jornada del domingo en Europa también contó con una actuación sobresaliente de Tomás Albornoz en la victoria de Benetton sobre Connacht por 39-24. El tucumano apoyó dos tries y sumó dos conversiones en el éxito del equipo italiano, que se clasificó a las semifinales de la Challenge Cup, la segunda copa europea en importancia.

"Fue un partido duro hasta el último minuto. Estamos muy contentos de ganar acá en el Estadio de Monigo, es muy bueno para el equipo y para los hinchas", expresó Albornoz, que fue elegido como el mejor jugador de la cancha.

Sus dos conquistas fueron propias de su talento, velocidad y oportunismo: en el primero, pateó la pelota al fondo, la corrió, se anticipó a un defensor y se zambulló de palomita en el ingoal. En el segundo, pescó la pelota de un ruck en mitad de cancha, ejecutó un kick al fondo y llegó antes que todos. Una acción que le valió la ovación del público italiano, que coreó su nombre. "Estuve simplemente ahí para hacerlos... estoy muy contento por eso. Estamos en una semifinal de Challenge Cup, como el año pasado. Creemos que tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo para llegar a la final", admitió el número 10.

Benetton también contó desde el arranque con Thomas Gallo e Ignacio Mendy, quien tuvo que dejar la cancha después de un puñado de minutos por un golpe en la cabeza. Además, el italo-argentino Juan Ignacio Brex volvió a ser uno de los puntos más altos y Bautista Bernasconi ingresó en los últimos 21 minutos.

Mientras esperan por la recuperación de Nahuel Tetaz Chaparro, el duelo de semifinales será ante otro equipo con fuerte presencia argentina: el 4 de mayo visitarán al Gloucester de Santiago Carreras, Matías Alemanno, Mayco Vivas y Santiago Socino. En la otra llave, el Clermont de Bautista Delguy, Marcos Kremer, Tomás Lavanini y Benjamín Urdapilleta se medirá ante Sharks, en Londres. •

## El paso del TC2000 por Buenos Aires: un flamante ganador y el castigo al campeón

Facundo Aldrighetti y el estreno triunfal en la categoría; Leonel Pernía, sancionado

Lluvia, despistes, roces, ingresos del Auto de Seguridad y el tránsito obligatorio por la calle de boxes para ensayar el cambio de al menos un neumático, las alternativas climáticas, de competencia y reglamentarias que desanduvo el TC2000, que en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, cumplió con la segunda fecha del calendario. Facundo Aldrighetti, de 26 años, superó todos los obstáculos y se alzó con la victoria, la primera en una categoría que transita múltiples retos: anteayer, en una reunión entre la conducción y los dueños de los equipos, ahora nucleados en la Asociación de Propietarios de Autos de Competición, se debatió cómo reposicionarse en el automovilismo nacional.

En la pista y a pesar de que 17 autos tomaron parte de la largada, la carrera tuvo varios pasajes de intensidad. Los Renault Fluence volvieron a enseñar que marcan el rumbo en la categoría y que el autódromo capitalino le sienta cómoda: Aldrighetti firmó la cuarta victoria consecutiva, la primera que no lo tiene a Leonel Pernía como vencedor. El último piloto que derrotó a los autos del Axion Energy Sport fue Julián Santero, con Toyota, en el cierre de 2021.

"Se me escaparon varias carreras y siempre en la última vuelta
y hasta en la última curva. Cuando marcaron el cartel de última
vuelta intenté ir lo más despacio
posible y aunque se me acercaron
puede manejar la diferencia con
los que me perseguían. Me preocupó más cuando fue el relanzamiento, porque ahí tenía una
distancia grande con los de atrás
y tuve que cuidarme, porque un
desliz con la condición de pista
te llevaba a perder el control del
auto", relató Aldrighetti. Antes del

triunfo ostentaba podios en Carreras Sprint en Alta Gracia, San Nicolás, Nueve de Julio y en los 200 Km, de Buenos Aires 2023, cuando conformó pareja con Nelsinho Piquet, hijo de Nelson, tricampeón de la Fórmula 1.

La victoria tuvo su punto de inflexión en la tarea de los mecánicos durante la detención en la calle de boxes para realizar el cambio de neumático. Aldrighetti ingresó como líder y volvió a la pista en la misma posición. "La parada fue la clave, fue muy rápida: entré siendo puntero a la calle de boxes y salía al frente. No creía que fuera posible, porque cuando estoy saliendo por la radio me avisaron que en la recta ya venía Leo [Pernía], así que imaginé que en la Curva I se iba a tirar a pasarme por que vendría con mayor velocidad. Pero salí con ventaja y no llegó a ponerse a la par", comentó acerca de la tarea del equipo el piloto que debutó en las categorías nacionales una década atrás, en la Fórmula Renault Plus.

El clasificador final lo enseñó segundo a Matías Rossi (Toyota Corolla), por el recargo que aplicaron los comisarios deportivos a Pernía y a Kevin Felippo, que terminaron 11mo y 10mo, por maniobras peligrosas entre sí. "Está claro, me pega de atrás y arruina el trabajo de un fin de semana. Veníamos haciendo un carrerón, después de largar desde el último puesto. Una decepción muy grande, estamos hablando del campeón", señaló Felippo, debutante y que debió partir desde el final de la fila porque su auto no dio el peso mínimo, tras la clasificación. Pernía tuvo una mirada muy diferente: "Tiene que aprender a correr sin chocar a nadie". No fue una jornada feliz para la familia Pernía: Tiago (Renault Fluence), hijo de Leonel, fue excluido por la maniobra que eliminó a Ignacio Méndez (Chevrolet Cruze).

El TC2000 pasó por Buenos Aires, dejó a un nuevo ganador, polémicas, sanciones y preocupación para discernir cómo encarar el futuro. • Alberto Cantore



El festejo de Aldrighetti y la supremacía de Renault

PRENSA TC2000

LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 DEPORTES | 7

## GOLF | EL MASTERS DE AUGUSTA



Scottie Scheffler, N' 1 del mundo, celebra su conquista en Augusta National: "No puedo poper en palabras lo que significa ganar este campeonato"

# A mayor presión, mejor respuesta: Scheffler sigue los pasos de Tiger Woods

El norteamericano ganó por segunda vez el torneo, con 277 golpes (-11), por delante del sueco Åberg; N° 1 del mundo desde marzo de 2022, con nueve títulos del PGA, extiende su reinado

#### Alejo Miranda

PARA LA NACION

Casi al mismo tiempo en que Scottie Scheffler hacía su segundo bogey del día, en el hoyo 7, un hoyo más adelante Ludvig Åbergy Max Homa anotaban un birdie y, junto con Colin Morikawa, cuatro jugadores se apiñaban en la cima del tablero con seis golpes bajo el par. Fue el cachetazo que el número 1 del mundo necesitaba para despertarse. Echando por tierra cualquier presunción de un desenlace dramático, Scheffler encadenó tres birdies consecutivos mientras veía como sus contrincantes se derribaban. Con una frialdad que hace dudar de su humanidad, se encaminó así a una victoria por cuatro golpes de diferencia con lo que se adjudicó el segundo Masters Tournament de su carrera.

Mucho más temprano, Tiger Woods se había despedido de Augusta National con un recorrido de 77 golpes, lejos de las ambiciones con las que había llegado pero habiendo logrado el objetivo de completar los 72 hoyos. Desde que un accidente automovilístico lo forzó a abdicar a su reinado, nadie pudo aferrarse al cetro. A los 27 años, Scottie Scheffler

es hoy por hoy el máximo aspirante. Por su calidad de jugador, por los resultados que ya acumula pero sobre todo por la capacidad de manejar los momentos de presión. Mayor es la exigencia, mejor responde.

Scheffler sumó así su segundo saco verde, que también representa el segundo major de su carrera. Se trata del noveno título del PGA Tour, el tercero esta temporada que incluye el bicampeonato en el Players Championship, llamado coloquialmente como el quinto major. Desde marzo de 2022 es el número 1 del mundo y el campo de golf más demandante lo ratificó una vez más.

El norteamericano finalizó la última vuelta con un recorrido de 68 golpes para un total de 277, 11 bajo el par de la cancha. Terminó con cuatro de ventaja sobre el sorprendente sueco Ludvig Åberg, novato de 24 años que jugaba por primera vez en el campo más codiciado del mundo del golf. Colin Morikawa, que salió a jugar con Scheffler la vuelta final un golpe por detrás, se cayó de la pelea con doble-bogevs en los hoyos 9 y 11 y finalizó tercero con -4, en la misma línea que Homa y el inglés Tommy Fleetwood.

"Es un momento muy especial

para mí. No puedo poner en palabras lo que significa ganar este campeonato. Tengo ganas de volver a casa y disfrutar de este campeonato con Meredith, mi mujer",

#### Clasificación

| P.  | JUGADOR            | PAIS       | I. | 2* | 3" | 4"  | 1   |
|-----|--------------------|------------|----|----|----|-----|-----|
| l°  | S. Scheffler       | EE.UU.     | 66 | 72 | 71 | 68  | 277 |
| 2"  | Ludvig Aberg       | Suecia     | 73 | 69 | 70 | 69  | 281 |
|     | T. Fleetwood       | Inglaterra | 72 | 71 | 72 | 69  | 28  |
|     | Max Homa           | EE.UU.     | 67 | 71 | 73 | 73  | 28  |
|     | C. Morikawa        | EE.UU.     | 71 | 70 | 69 | 74. | 28  |
| 6"  | C. Smith           | Australia  | 71 | 72 | 72 | 71. | 280 |
|     | B. DeChambea       | n EEOU.    | 65 | 73 | 75 | 73  | 286 |
| 80  | X. Schauffele      | EE.UU.     | 72 | 72 | 70 | 73  | 28  |
| 97  | Will Zalatoris     | EE.UU.     | 70 | 77 | 72 | 69  | 288 |
|     | Tyrell Hatton      | Inglaterra | 72 | 74 | 73 | 69. | 288 |
|     | A. Byeong-hun      | Corea S.   | 70 | 73 | 72 | 73. | 288 |
|     | M. Pavon           | Francia    | 70 | 73 | 74 | 72. | 28! |
|     | Patrick Reed       | EE.UU.     | 74 | 70 | 73 | 72  | 285 |
|     | Adam Schenk        | EE.UU.     | 73 | 71 | 72 | 73  | 289 |
|     | C. Davis           | Australia  | 69 | 72 | 73 | 75  | 289 |
| 22" | Rory Mellroy       | Irlanda N. | 71 | 77 | 71 | 73  | 293 |
| 43° | Phil Mickelson     | EEUU       | 73 | 75 | 74 | 71  | 290 |
|     | J. M. Olazábal     | España     | 77 | 73 | 75 | 72  | 29  |
|     | Вписе Коерка       | EE.UU.     | 73 | 73 | 76 | 75  | 29  |
|     | Jon Rahm           | España     | 73 | 76 | 72 | 76  | 29  |
| 60° | Tiger Woods        | EE DU.     | 73 | 72 | 82 | 77  | 30  |
| CU  | l' Emiliano Grillo | Argentina  | 76 | 83 |    |     | 159 |

dijo el ganador al momento de recibir el emblemático saco verde de manos de Jon Rahm, el campeón de 2023, en referencia a que su mujer está embarazada esperando su primer hijo. Por momentos parecía que se quebraba, pero mantuvo la compostura. Así fue durante toda la vuelta final, así fue durante los cuatro días de acción. Scheffler es un jugador inexpresivo que parece no verse afectado por el entorno. Ni el misticismo de Augusta National. ni la dificultad de la cancha (con menos viento pero también con los greens más secos), ni la presión a la que lo expusieron sus perseguidores, ni los pocos deslices que cometió (ninguno de carácter irreversible) lograron alterarlo.

La ventaja psíquica que había empezado a marcarse con el birdie en el hoyo 8 se hizo más pronunciada en el 9, denominado Carolina Cherry por la planta que lo circunda, cuando Scheffler ejecutó el golpe del campeonato. Con su segundo tiro en el par cuatro dejó la pelota dada, hizo explotar al público y comenzó a distanciarse de sus perseguidores. En el mismo hoy Morikawa hizo doble bogey al no poder salir del bunker.

Reza una máxima que el Masters empieza cuando comienzan los últimos nueve hoyos el día domingo. Scheffler se encargó de hacerla valer. En el 10, considerado el hoyo más difícil de Augusta National, hizo su tercer birdie seguido casi al mismotiempoque, en el 11, Åberg se iba al agua al arriesgar con su tiro al green y lo pagaba con doble bogey.

"No había pegado muy buenos tiros con los hierros, y de hecho hasta los que pegué bien no fueron adonde quería. Venía de embocar un muy buen putt en el 8 y ese tiro del 9 me dio la energía que necesitaba para tener unos buenos segundos nueve hoyos", dijo Scheffler sobre ese magnífico golpe.

Ni siquiera el bogey en el 11, cuando jugó a seguro por la derecha y falló en hacer approach y putt, sacaron de foco a Scheffler. Mientras el resto peleaba contra sus propios fantasmas y se bajaban solos de la pelea, el Nº1del mundo siguió como

en piloto automático. Tres birdies más, en los hoyos 13, 15 y 16, sentenciaron la historia.

"Hice lo mejor que pude para mantenerme calmo y paciente. Sabía que tenía que hacer tiros claves y embocar putts importantes", agregó Scheffler. "Pude hacer las cosas bien al inicio de los segundos 9 y cerrar bien el campeonato"

Durante los cuatro días, Scheffler estuvo excelso alrededor del green, el punto más fuerte de su juego. El putter, que en su caso siempre abre un signo de interrogación y más de una vez lo privó de algún título, respondió con solvencia. En los momentos difíciles, el driver anduvo por el centro del fairway.

#### Tiger sigue dando pelea

Una mención especial merece la actuación de Tiger Woods. Si bien no pudo rubricar la ilusión que había generado al lograr el corte clasificatorio el viernes, luego de una maratónica jornada de 23 hoyos, de pelear por el título el fin de semana, logró el objetivo de completar los 72 hoyos. Después del accidente automovilístico sufrido en febrero de 2021, es apenas la tercera ocasión en que lo logra. Después de que el sábado hizo la peor vuelta de su vida en un major con 82 golpes, cerró con un digno 77 para totalizar 304 golpes, 16 sobre el par de la cancha, su registro más alto en un major.

"Fue una buena semana. Vine acá sin haber jugado un torneo integro en mucho tiempo, di una buena pelea el jueves y el viernes. Lamentablemente el sábado no resultó de la forma en que quería", valoró Tiger. "Voya seguir intentando, seguir con el motor encendido, seguir moviendo el cuerpo, seguir poniéndome más fuerte, seguir progresando."

Woods confirmó su intención de jugar los tres majors restantes en esta temporada, pero no garantizó su participación en Valhalla para el próximo PGA Championship, del 16 al 19 del mes próximo. La voluntad y la entrega están ahí. El físico sigue generando incertidumbre.

El mejor de la historia hace rato dejó de ser el mejor del mundo. Scottie Scheffler reclama ese sitio. •

8 DEPORTES LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## CONTRATAPA | TENIS Y FÚTBOL



El festejo de Tsitsipas, que levantó el trofeo de Montecarlo por tercera vez en su carrera

# Rey III de Montecarlo. El mejor Tsitsipas se viste de favorito en el polvo

El griego se coronó por tercera vez en el Principado y tomó impulso para la gira europea que culminará en Roland Garros

Sebastián Torok

LA NACION

No es casual. Stefanos Tsitsipas, tan talentoso como inestable en el último año, volvió a lucir su mejor nivel durante esta semana. Fue en Montecarlo, donde llegó con la garantía de ser un doble campeón (en 2021 y 2022) y donde su juego fluye como en ningún otro lugar. El tenista griego que en febrero había salido del top 10 por primera vez en cinco años, se coronó sobre el polvo de ladrillo del Principado, ante un estadio poblado de rostros distinguidos y glamorosos. El día después de derrotar a un jugador casi imbatible (el italiano JannikSinner), Tsitsipas dominó al noruego Casper Ruud, lo superó por 6-1 y 6-4, en lh36m, y sumó su undécimo título, el tercero de Masters 1000.

Después de ocho semanas de ausencia, Tsitsipas regresará al top 10 cuando este lunes se mejor posición fue 3°, en agosto de 2021). Además, frente a Ruud (el nórdico había vencido a Novak Djokovic, el número 1, en las semifinales), alcanzó su victoria número cien sobre polvo de ladrillo (treinta derrotas), la superficie en la que más daño

genera la parábola de su tiro. En febrero, cuando el griego salió el top ten, el tour se quedó sin representantes con revés de una mano por primera vez en la historia, un hecho que amargó a la mayoría de los amantes del tenis de la vieja escuela; pero ahora el circuito tendrá a dos jugadores con el golpe más elegante del tenis en ese grupo de súper elite, ya que el jugador nacido en Atenas se sumará al búlgaro Grigor Dimitrov.

Ruud, tres veces finalista de Grand Slam (Roland Garros 2022/2023 y el US Open 2022), se plantó en el desafío frente a Tsitsipas con el respaldo emocional de tener el historial en su favor (2-1) y la confianza en la pimienta de su drive. Pero Tsitsipas lo vulneró en toda la geografia del court central Rainier III, a orillas del Mediterráneo, ante la mirada del príncipe Alberto II de Mónaco (también de figuras del deporte como Boris Becker, Francesco Totti, Charles actualice el ranking (será 7°; su Leclercy Nicola Pietrangeli). En el primer set, además, lo desmoralizó que brándole el saque tres veces. Ruud levantó el nivel en el segundo parcialy, en el agotador séptimo game (con el score 3-3; se jugaron 18 puntos), llegó a tener tres chances de quiebre, pero no pudo concretarlas. Esa

defensa de Tsitsipas (se adelantó 4-3) terminó siendo un quiebre emocional definitivo entre los dos jugadores con mayor cantidad de victorias sobre tierra desde 2020. Enfocado, ágil, con piernas frescas, lucidez estratégica y un limpio impacto de revés (zona en la que sus rivales lo presionan), Tsitsipas coronó una semana ideal. Se dejó caer sobre la superficie naranja y no ocultó sus ojos humedecidos. No ganaba un título desde julio de 2023, en Los Cabos.

"Ha sido todo bastante difícil en el último tiempo. Y por eso

#### La Billie Jean King Cup

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) confirmó su favoritismo en el desafío por el Grupo América I, en Bogotá, y superó a rivales infiriores como Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Ecuador. El conjuntolideradopor María Lourdes Carlé (84° de laWTA)yJuliaRiera(112") logró uno de los dos boletos disponibles para los playoffs de la competencia, en noviembre próximo, una instancia que otorga lugares en los Qualifiers de 2025 (equiparable al Grupo Mundial).

se siente increíble. Hace mucho que no ganaba un torneo así. Deseé este triunfo y lo he conseguido. Además, antes del torneo, le prometí a mi gente que iba a dar todo esta semana y lo demostré. Es increíble. Pude expresar muchos tiros diferentes en mi juego", celebró Tsitsipas, siempre acompañado por su padre y coach, Apostolos, y en este caso también por su mamá, Julia Salnikova, quien fue tenista profesional (130° de la WTA en 1992) y ganó un título juvenil en el Monte-Carlo Country Cluben 1981, representando a la Unión Soviética.

AP

Tsitsipas, que durante su camino al éxito había derrumbado en la segunda rueda al argentino Tomás Etcheverry (6-1 y 6-0), se unió a figuras de épocas románticas del tenis como el sueco Björn Borg, el austriaco Thomas Mustery el rumano Ilie Nastase como los jugadores con tres títulos en el Principado durante la Era Abierta (el español Rafael Nadal, con once trofeos, es totalmente inalcanzable, claro está). Ruud, asimismo, buscaba lograr el mejor trofeo de su carrera (los diez que posee son de categoría 250; nueve sobre polvo de ladrillo y uno sobre cemento, en San Diego). Avanzará cuatro posiciones, hasta el sexto escalón (su ranking más destacado fue 2°, en septiembre de 2022).

Triunfando en el Principado y exhibiendo su mejor versión, Tsitsipas (25 años, la misma edad de Ruud) presenta su favoritismo frente a lo que se aproxima en lo inmediato. Barcelona, los Masters 1000 de Madrid y Roma, y Roland Garros son las próximas estaciones del calendario. "Me satisface haber desplegado un tenis implacable de principio a fin del torneo. Esto me llena de energía para las próximas semanas", advirtió el griego, con un lugar de privilegio en el Olimpo de Montecarlo. •

### El milagroso Dibu Martínez para frenar el paso de Arsenal

El argentino intervino dos veces y fue clave en el éxito de Aston Villa

Lo hizo otra vez: Emiliano "Dibu" Martínez fue el gran guardián de Aston Villa, equipo que dio un gran impacto al vencer 2 a 0 como visitante a Arsenal, que pelea por el título. La Premier League se define en cinco fechas y el final es incierto. ¿Qué sucedió en esta última jornada? Ganó Manchester City y cayó Liverpool, mientras que Arsenal, uno de los candidatos, sucumbió ante el conjunto dirigido por Unai Emery. Si los de Londres no pudieron abrir el marcador en la derrota, fue en gran medida por las dos apariciones del arquero de la selección argentina.

Los Gunners cayeron por 2 a O Aston Villa en el Emirates Stadium, con los dos tantos anotados en los últimos minutos por el jamaiquino Leon Bailey y el inglés Ollie Watkins. Pero como en tantas jornadas del certamen inglés surgió 'Dibu' Martínez para preservar el resultado en cero.

Cuando se disputaban 11 minutos, 'Dibu' fue clave en un mano a mano. Kai Havertz entró al área, quiso definir cruzado, pero el marplatense se tiró para taparlo. Y a las 40, Arsenal tuvo su situación más clara, bloqueada por la pierna derecha de Martínez: Gabriel Jesús asistió a Leandro Trossard, que le pegó de primera, pero el arquero campeón del mundo tapó el tiro y festejó la acción como si fuese un gol. •



### Fútbol

Copa de la Liga 20 » Independiente Rivadavia vs. Vélez. TNT (CV 46/306 - TC

407 - DTV 502) 20 » Instituto vs. River. ESPN

Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC III/1017 HD - SC 102/130 HD)

20 » Independiente vs. Talleres. TNT Sports (CV 124 HD) -DTaV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

20 » Argentinos vs. Barracas Central. TV Pública (CV 11 – DTV 1121 HD)

Premier League 16 » Chelsea vs. Everton. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Serie A 13.30 » Fiorentina vs. Genoa. ESPN 2 (CV 23/102 HD-DTV 1622

Liga de España 16 » Osasuna vs. Valencia. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

# espectáculos



Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

## Cristina Banegas.

## "Los duelos me abismaron mucho, estoy muy silenciada"

Mientras aún transita la tristeza por las pérdidas de su hija y de su mamá, la actriz vuelve a escena en mayo con Molly Bloom

Texto Pablo Mascareño | Foto Santiago Cichero/AFV

ibros. Libros en bibliotecas rebosantes, pero también sobre la mesa Iratona, el escritorio, aparadores y hasta en el piso. Algunos recién adquiridos aún por leer y otros ejemplares trabajados y marcados. Libros por todos lados. En la bellísima casa de Cristina Banegas se respira arte.

Sobre un pasaje de tan solo cien metros y abarrotada vegetación, la propiedad es un refugio en pleno Palermo. Una delicia para cualquier amante de la literatura en todas sus posibilidades. El forastero no puede más que imaginar a la dama sutil, intérprete de los grandes textos, recorrer ese espacio luminoso buscando descular alguna nueva aventura escénica.

Las ventanas cerradas con hermetismoy los repelentes sobre un desayunador hablan de

su pavor por el contagio de dengue ante la invasión de mosquitos que acecha la ciudad. Acaso el único rasgo que convierte en terrenal a esta mujer de andar etéreo y hablar pausado ejecutado con palabras pensadas, buscadas.

La charla fluirá por esas cuestiones siempre misteriosas de la creación, pero también se interrumpirá con lágrimas cada vez que Banegas recuerde a su madre -la ilustre animadora, actriz y cantante Nelly Princey a su hija -la actriz, directora y gestora cultural Valentina Fernández de Rosa-, fallecidas en mayo de 2021 y marzo de 2022. Aún es tiempo de duelo. Quizá lo sea siempre. Acaso vida y teatro conforman una conjunción que también puede ser dolor, ausencia y reconstrucción en el recogimiento.

Continúa en la página 2



Cristina Banegas en su hogar, un refugio para la lectura y la contemplación

### La antigua disputa que un tema de Tini volvió a revivir

MÚSICA Y TV. Es sobre el fin de la amistad y el juicio entre su padre y Tinelli

Guillermo Courau

PARA LA NACION

Con rencor apenas contenido, la nueva canción "Ángel", de Tini Stoessel, recrimina: "¿Cómo se perdona? ¿Cómo tearrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente".

La virulencia que exuda la letra del tema describe sin nombres propios el fin de la relación entre su padre, Alejandro Stoessel, y Marcelo Tinelli. Amistad y sociedad que terminaron en juicioen 2009 y que llegaron a su fin en 2015, con dictamen favorable para el creador de ShowMatch. Encumbrada en una convicción filial a toda prueba, Tini viraliza y factura lo que siente su familia, y del otro lado uno se pregunta al escuchar la canción: ¿no será mucho? Y la verdad es que no.

Tinelli y Stoessel unieron sus caminos a comienzos de la década del 90. Uno era un director joven de visión renovadora (a lo largo de esa década su inspiración fue clave en ciclos de Telefe como Mi familia es un dibujo, Los Rodríguezo Trillizos) y el otro era el Rey Midas de la televisión popular.

Alejandro se convirtió entonces en director de VideoMatch y su amistad con Marcelo fue evolucionando a lo largo de los años. No solo era una persona en la que el conductor depositaba toda su confianza, sino que también lo sumaba habitualmente a su intercambio diario con los miembros de su staff. Su buen desempeño también repercutió directamente en el seno de la emisora y con el correr de los años fue gerente artístico y mano derecha de Claudio Villarruel.

Indudablemente, Stoessel era parte del equipo. Una parte muy importante. Tanto que cuando en 1999 VideoMatch se mudó a Azul Televisión, el director decidió secundar a su amigo, saliendo de la zona de confort que le ofrecía Telefe, pero recibiendo a cambio la gerencia de programación del canal.

En 2006, cuando la monumental maquinaria comandada por Tinelli desembarcó en Canal 13, nuevamente Alejandro estuvo a su lado. Y ya que estaba asumió la gerencia de contenidos de Ideas del Sur, en reemplazo de Sebastián Ortega.

Continúa en la página 3

2 | ESPECTÁCULOS



La actriz, muy bien custodiada por su frondosa biblioteca

SANTIAGO CICHERO/AFV

# Cristina Banegas. "Siempre hice lo que quise y es costoso"

Trabajó principalmente en el circuito oficial y en el independiente; su trayectoria y sus pérdidas recientes: su hija Valentina Fernández de Rosa y su madre, Nelly Prince

#### Viene de tapa

"El teatro siempre estuvo en un lugar de resistencia cultural. En nuestro país existe una extraordinaria cultura teatral, pero hoy la situación de las salas independientes es complicada, a pesar de que es un fenómeno que no existe en ningún lugar del mundo", señala Banegas en el comienzo de la charla.

La actriz, que ha transitado solo en dos oportunidades el circuito comercial, conoce muy bien los vaivenes que afectan el sostenimiento de las salas. Ella misma es la responsable de El Excéntrico de la 18, uno de esos íconos de la cartelera porteña que cumplirá 38 años. Allí mismo, Banegas repondrá en pocas semanas el monólogo Molly Bloom, perteneciente al epílogo de la novela Ulises de James Joyce.

Molly Bloom, texto que muchos creen inspirado en la esposa del autor, aún se encuentra en su faceta de ensayo, aunque no es la única actividad que ocupa a la actriz. Horas después de la entrevista con LA NACION, deberá presentarse en el Malba para leer un fragmento de Macbeth, material shakespeariano que se encuentra sobre la mesa principal y que Banegas estuvo estudiando hasta el inicio de esta conversación. "Estoy nerviosa", dice ante el compromiso asumido.

#### -Ingenuamente, se podría pensar que una actriz de su trayectoria no se atemorizaría por una

-Yo creo que tuve pánico escénico toda mi vida. En mi larga vida teatral, de más de cincuenta años, esta sensación se fue agravando.

Además de su trayectoria en el teatro, la actriz también ofreció su arte en los medios audiovisuales. En la televisión masiva participó en títulos como Zona de riesgo, Vulnerables, Televisión por la inclusión, El pacto, Doce casas, La casay El marginal, entre otros ciclos.

-Hoy no existe ficción de factura

#### nacional en los canales abiertos como Mujeres asesinas, por dar un ejemplo, ¿cómo vive esta realidad?

 Hace tiempo que la ficción audiovisual cambió. Tiene que ver con la ausencia de políticas culturales. Ahora parece que todos los que hacemos cultura somos comunistas. Yo soy peronista, no soy comunista, es bueno aclararlo.

#### -Para usted, ¿era placentero hacertelevisión?

-Sí, por supuesto, sobretodo cuando estaba bien hecha. En Polka trabajé mucho bajo la dirección de Daniel Barone en programas como Vulnerables, Locas de amor, Tratame bien y Mujeres asesinas.

Por su paso en Mujeres asesinas, ficción basada en hechos reales, ganó dos premios Martín Fierro. Luego llegó un tercer galardón de Aptra por su rolen Tratame bien. "Fue interesante recibir reconocimientos por esos trabajos que fueron tan difíciles de hacer. En el caso de Mujeres asesinas siempre grabábamos en lugares espantosos".

#### -¿Qué episodio recuerda especialmente?

-El de la pastora Milagros, que también tenía algo desopilante.

-¿Por qué?

-Le había pedido al director Barone poder cambiarle las voces, según lo que hacía el personaje. Cuando estaba en la falsa iglesia hablaba de forma muy aguda, como de trance; luego se imponía una voz social cuando salía a buscar a los nuevos feligreses que serían asesinados, y apelaba a la voz más grave, la de puertas adentro, cuando era la jefa de esa organización. La verdad es que con mis compañeros nos tentábamos mucho, era delirante, a pesar de lo dramático de la historia.

#### Hay otra televisión posible.

- -Por supuesto, hubo una muy buena televisión posible, no sé si la habrá...
- -Todo es cíclico...

-No sé qué decirte... El edificio de la Televisión Pública es como para

producir como la BBC, pero hoy se lleva a cabo su desguace.

Cristina fue una mujer precoz que se casó a los 16 años. "Estaba cursando el cuarto año en el Liceo Número 1de Señoritas Figueroa Alcorta, terminé el colegio con delantal blanco y firmándome las amonestaciones yo misma porque era menor emancipada". Aquel matrimonio fue con el recordado actor Alberto Fernández de Rosa, padre de su hija Valentina. "Ella nació cuando yo tenía 18 años".

#### -Evidentemente, sus padres tenían una mentalidad de avanzada para la época, ¿a qué se dedicaba Oscar Banegas, su papá?

 Primero fue químico, tenía un pequeño laboratorio, donde desarrolló su proyecto de hacer caramelos con vitaminas, pero se fundió. Estaba adelantado cincuenta años. Luego puso una agencia de publicidad y se volvió productor, director y guionista de televisión. Trabajó en el viejo Canal 7 y luego se fue dos años a Montevideo, donde hizo varios programas. Él fue quien trajo al país a Telecataplum. Cuando terminó su experiencia en Uruguay, se fue a vivir a España.

#### Allí usted escribió para niños.

 Mi padre trabajaba para Televisión Española, pero nunca quiso estar en planta permanente, prefería prestarle servicios desde afuera vendiéndole proyectos como productor independiente. Durante siete años hicimos el programa para chicos Los chiripitifláuticos, donde vo era la autora de las canciones.

España es un lugar de pertenencia para la actriz. Allí viven sus tres hermanas, sobrinos y sobrinos nietos.

#### -Se emancipó, se casó a los 16 y se firmaba las amonestaciones, evidentemente sus padres tenían una forma de manejarse atípica, al menos para la época.

-Sobre todo mi padre porque mamá quería que me casara por Iglesia. -No sucedió...

 No, yo le decía que ibamos a parecer de Primera Comunión, así que nos casamos sólo por Civil, aunque ella estaba muy ilusionada con el tema del traje y todas esas cosas. Mamá era muy princesa, un personaje delicioso, tremenda mujer.

Nelly Prince ha sido una de las pioneras de la televisión argentina. Una estrella del medio que, como gran referente de esa camada de celebridades, siempre se ha mostrado refinada y elegante: "Era de una coquetería extrema, muy diosita". Hasta poco antes de morir, Nelly Prince, con más de 90 años, se subía al escenario para cantar tangos junto a su hija en el conmovedor espectáculo Aire familiar.

#### -¿Volverá a cantar?

-No sé.

-¿Por qué?

naturales.

-En mayo se cumplirán tres años de la partida de mamá, diez meses después partió mi hija...

Se quiebra. No puede continuar hablando ante ese dolor inexplicable. "Fue una época muy dura, son dos duelos muy poderosos y no estoy con deseos de cantar. Estoy muy silenciada, estos duelos me abismaron mucho".

- -En el caso de su madre...
- -Iba a cumplir 95 años... -En cambio, la muerte de una hija se contrapone con las leyes



"Valentina me acompañó en toda mi travesía. Fue productora, directora de El excéntrico por 20 años y amadísima presidenta de Artei"

-Es un duelo para siempre. Cuando nació Valentina, aún no había debutado en el teatro, ya que me subí por primera vez a un escenario a mis 19 años. Ella me acompañó en toda mi travesía. Fue productora, directora de El excéntrico durante 20 años, una amadísima presidenta de Artei porque era muy peleadora, así que, en estos tiempos, hubiera sido muy necesaria. Y era actriz. En el Teatro Nacional Cervantes hicimos la obra El país de las brujas, que yo escribí, donde ella era la protagonista y nos habíamos manejado con una estética que recordaba a Xul Solar. El texto se editó y en México se vendió mucho para las escuelas. A Valentina le inventaba cuentos antes de dormir; algunos salían bien, entonces los escribía. Esta obra nació como cuento inventado.

#### -Un vínculo muy estrecho con su hija.

-Compartimos mucho, recuerdo un viaje que hicimos Valentina, mamá y yo a Europa del Este. Habíamos convencido a mamá que se dejara llevar en silla de ruedas, algo complejo en los empedrados de las ciudades antiguas, pero ella, de todos modos, llevaba unos tacos altísimos. Yo hace años que no me subo a unos tacos así, ya soy muy mayor, acabo de cumplir 76 años.

El dramaturgo y director Alberto Ure fue un compañero de ruta artística con el que Banegas compartió proyectos e idearíos sobre la creación. "Lo primero que hicimos juntos fueron los ensayos públicos de Puesta en claro, de Griselda Gambaro, y luego la obra en sí misma, en un sótano del teatro Payró".

Cuando se inauguró El Excéntrico de la 18, la primera obra que se estrenó fue El padre, de Strindberg, dirigida por Ure y sólo realizada por actrices. "Yo cumplía el rol del padre". Más tarde llegó Antígona, en una memorable versión.

Años después, los reunió una inolvidable versión de Los invertidos, de José González Castillo, como las anteriores, en el Teatro San Martín, donde Antonio Grimau había descollado. "Ure era muy transgresor y le encantaba trabajar con actores de teleteatros. Tenía una idea muy abierta de la actuación. En aquellas temporadas, Grimau se ganó todos los premios".

Pensando en la riqueza del género de la telenovela y el folletín, donde suele recaer cierto prejuicio, ella recuerda: "Hice varios teleteatros, recuerdo uno protagonizado por Leonor Benedetto, donde los actoresestábamos dirigidos por Ure, que había inventado a un psicoanalista que interpretaba a través de citas de

#### Shakespeare. Muy desopilante". -Repasando su trayectoria no se encuentra ningún desliz...

 Siempre hice lo que quise, eso es costoso, pero fui independiente. Las dos únicas veces que trabajé en el teatro comercial fue cuando hice El misterio del ramo de rosas, de Manuel Puig, con Dominique Sandá y dirección de Luciano Suardi y Sonata de otoño, de Ingmar Bergman. El resto lo hice en el teatro oficial y, sobre todo, en las salas independientes.

#### -Si bien hay un costo, como usted señala, también es cierto que es proporcional al prestigio.

-En la calle, no todo el mundo me reconoce, pero quienes sí me identifican me agradecen con afecto, mi relación con el teatro, la actuación y la ética de pretender ser una artista, eso me alegra; también me agradecen mi compromiso en los derechos humanos.

A partir de mayo, el regreso de Molly Bloom -los sábados en El Excéntrico de la 18- marcará también la vuelta de la actriz a un escenario luego de los duelos personales atravesados: "Es fuerte para mí. Me ha costado mucho volver a leer, hay una dificultad para concentrarme. Aún nopuedoescribir. Ha sido una travesía larga y difícil, que estoy todavía recorriendo". •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## Megadeth y la Argentina: un amor que no tiene fecha de vencimiento

MÚSICA. En gran forma, la banda de Dave Mustaine inició su serie de tres shows en el Movistar Arena

#### Diego Mancusi

PARA LA NACION

El primer show de esta nueva visita de Megadeth a la Argentina tuvo el mal tino de caer en un sábado en el que no paró de llover desde la madrugada. Y sin embargo ahí estaba su público a partir del mediodía. haciendo una fila viboreante en la puerta del Movistar Arena para un show que empezó no menos de ocho, nueve horas más tarde, resguardándose como podía de las inclemencias del tiempo, un poco para llegar lo más adelante posible cuando se abrieran las puertas y otro poco por puro ritual, por el solo placer de cumplirle a Dave Mustaine.

Al fin se habilitó la entrada a eso de las seis de la tarde y el estadio de Villa Crespo se llenó de remeras de Hermética, de Iron Maiden, de Judas Priest, de Black Sabbath, por supuesto que no de Metallica y, desde ya, de todas las giras y todos los ción de continuidad llegaba el tándiscos de Megadeth, con la mascota Vic Rattlehead en diferentes grados dedeterioro. Amuchados en el campo trasero y un poco más sueltos en el delantero (salvo por los valientes que lo vieron muy, muy de cerca). los fans vivían un fenómeno que tiene que ver con la música pero más todavía con la identidad: a diferencia de lo que pasa con otras bandas y otros festivales, en los conciertos de Megadeth hay pocos paracaidistas, pocos advenedizos que tocan de oido.

Casi nadie va a ver al "Colorado" porque escuchó un tema en una radio, en una publicidad o en TikTok; todos tienen muy enredada la memoria emotiva con sus discos, y Mustaine lo sabe y agradece que le coreen los riffs, pero más aún agradece que quien va, no va a hacer otra cosa más que ver a Megadeth y a emocionarse con eso.

Porque si, los metaleros se saltearon un poco la emoción con "The Sick, the Dying... and the Dead!" (uno de los dos temas que tocaron del disco homónimo de 2022 que vinieron a presentar; el otro fue "We'll Be Back", sobre el final) y con "Dread and the Fugitive Mind", pero ya con "Skin o' My Teeth" empezaron a intercalarse los gritos desaforados con las lágrimas de quienes en su momento encontraron en Countdown to Extinction (1992) una compañía. Lo mismo con "Hangar

18", de Rust in Peace (1990), un clásico que según Wikipedia tiene;once! solos (es complicado saber con exactitud cuándo terminan algunos y cuando empiezan los siguientes) y que, por eso, sirvió de presentación para Teemu Mäntysaari, el reemplazo de Kiko Loureiro. El finlandés sabe que tiene que llenar unos zapatos muy grandes (por Kiko y por Marty Friedman, por siempre el guitarrista de Megadeth aunque la realidad diga lo contrario) y cumple con sobriedad: no le falta destreza ni tampoco presencia escénica, pero se mantiene medido incluso cuando está bajo los reflectores.

Loque siguió fue una metralla de hits de la era clásica de Megadeth, tocados en velocidad y casi sin parar para respirar entre uno y otro: el acorde final de "In My Darkest Hour" todavía resonaba y el baterista Dirk Verbeuren ya estaba marcando cuatro para empezar con "Sweating Bullets", y sin soludemindestructible "Trust", "A Tout le Monde" (la "balada" cantada por todos con los brazos al cielo) y "Tornado of Souls".

Un poco más adelante, la gente se daba el gusto de entonar su célebre "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth", sobre el riff de "Symphony of Destruction". El cierre llegaba con la inesperada "Devil's Island" y con "Peace Sells".

Eso, hasta que se hizo la hora de los bises y Mustaine salió con una Flying V con la bandera argentina para tocar "Holy Wars" (justo en un día en el que se hablaba de Tercera Guerra Mundial) y así redondear un concierto que apenas arañó la hora y media. La guitarra tuneada, más algunas palabras sueltas cuando el recital ya había terminado oficialmente, fueron los únicos guiños del "Colorado" al público argentino: agradecido sí, demostrativo no tanto, el cantante y guitarrista de 62 años sabe que sus seguidores no esperan de él discursos melosos o gestos demagógicos. Lo que quieren de él es lo que hizo: un solo con picking a un tranco imposible, un riff agresivo, un estribillo melódicoalque puedan subirse y-alfin-un show intenso, breve y contundente que revalide los pergaminos de Megadeth como la banda auténticamente metalera que -dicho esto como un elogio- no mueve la aguja por fuera de la hermandad.

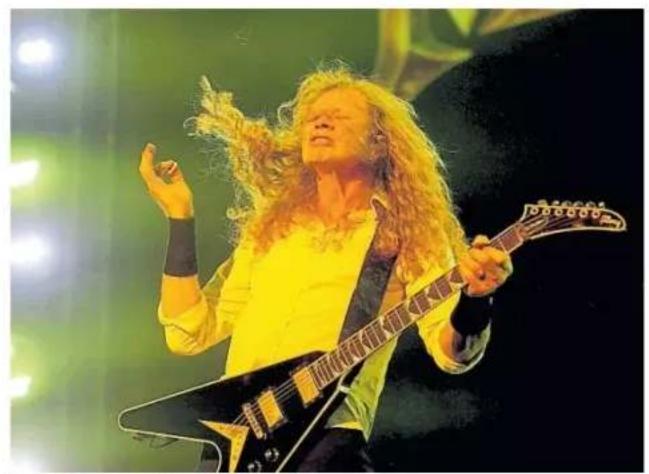

Dave Mustaine, líder de Megadeth

SANTIAGO FILIPUZZI

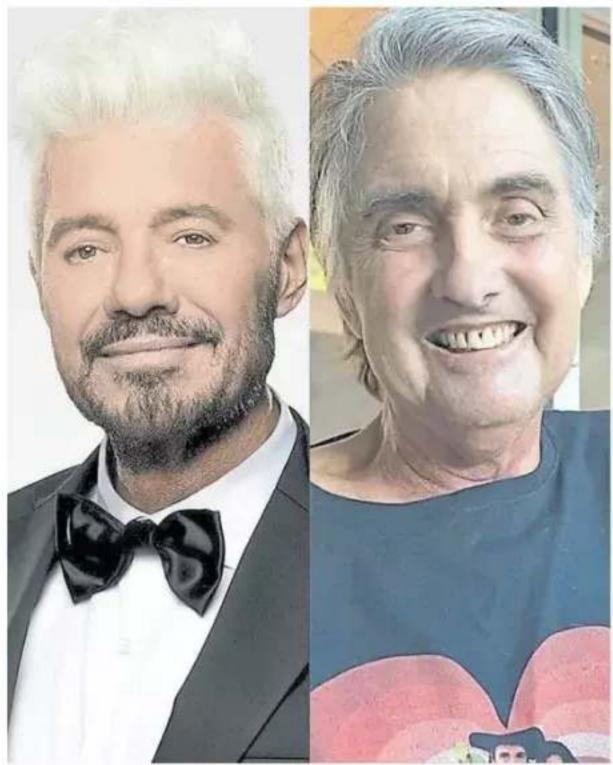

Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel

# Tini reavivó la vieja pelea entre l'inelli y su padre

POLÉMICA. Lo hizo con "Ángel", canción de Un mechón de pelo, su nuevo disco

#### Viene de tapa

Sin embargo, lo que parecía una sociedad indisoluble explotó por el aire en 2008. En pantalla parecían cisnes, pero cuando se apagaba la cámara volvían a ser patitos feos.

El 18 de diciembre de 2008, Marcelo Tinelli decidió prescindir de Alejandro Stoessel, y así se lo hizo saber la empresa mediante el correspondiente telegrama de despido. El año anterior, el conductor había explicado en una entrevista con la Nacion cómo era la dinámica de la productora: "Tomamos gente y sacamos gente. Son los ajustes lógicos de acuerdo con el plan de trabajo de cada año, como lo hacen todas las productoras y los canales. Otros tienen planes de retiro voluntario, nosotros no. Nos acomodamos a nuestras necesidades".

De acuerdo con lo recogido entonces por la revista Noticias, Alejandro Stoessel no había terminado de acusar el golpe cuando lanzó el contraataque: "Lejos de quedarse conforme con su indemnización, eligió iniciarle un juicio laboral a su ex jefe y a Ideas del Sur por 2.300.000 pesos, alegando que casi el 50 por ciento de su sueldo de 80.000 pesos mensuales lo cobró en negro".

La investigación hablaba de una situación de desencuentros y recriminaciones que tuvieron su punto cúlmine a raíz de un viaje a Nueva York. Sin embargo, el detonador que se encargó de dinamitar lo construido durante casi veinte años tenía que ver con los beneficios logrados por Patito Feo, exitosa tira infanto-juvenil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnícar que enfrentó a los ex compañeros. Una contiendade "divinas" y "populares", pero con género cambiado, una lujosa oficina y un escritorio gigante a modo de cuadrilátero.

Patito Feo debutó con la primera de sus dos temporadas por la pantalla de Canal 13 el 10 de abril de 2007, y la perspectiva de éxito no tardó en aparecer. La estrategia había sido muy pensada, tanto como para que dos días antes se hiciera una gran fiesta de apertura en el Planetario. El programa no había empezado a rodar y ya se estaba hablando de él.

El elenco, los guiones de Mario Schajris y Marcela Citterio, y especialmente el carisma de sus jóvenes protagonistas completó un círculo virtuoso que fascinó a la audiencia (promediando 18 puntos de rating en su primera temporada, un número enorme para su franja vespertina). El formato llamó la atención a nivel mundial y fue estrenado a través de Disney Channel en Latinoamérica y Europa.

Como siempre en estos casos, el suceso televisivo redundó en presentaciones en vivo, junto a una batería inagotable de productos paralelos: discos, DVD, ropa, artículos escolares y hasta videojuegos, merchandising que aparecía en cualquier lugar que uno mirara y cuyo rédito económico desembocaba en las arcas de la productora de Tinelli.

Pero Stoessel tenía otra visión, asegurando contar con argumentos para defender la propiedad intelectual (y por ende las regalías) del programa. Una presentación judicial que dio mucho de qué hablar llevó a que la productora fuera allanada y los otrora amigos terminaran enfrentados, con el cuchillo entre los dientes.

De acuerdo con documentos de la época, el productor exigía "la reivindicación parcial de los registros y/o solicitudes de marcas que componen la expresión 'Patito feo'", además de la propiedad intelectual y el pago de un monto correspondiente a "da-

ños y perjuicios y publicación". El 2009 fue un año de sinsabores para Marcelo Tinelli. Al juicio millonario de Alejandro Stoessel

se sumó su separación de Paula Robles, después de 14 años de relación y 12 de matrimonio. Curiosamente, en ese momento, la bailarina probaba suerte como actriz, siendo el interés romántico de Juan Darthes en... Patito Feo.

Fueron años de litigio, de presentaciones judiciales que iban y venían. Finalmente, el 7 de noviembre de 2015, LA NACION se hacía eco del fallo judicial: "En marzo de este año, la Secretaría 14 del Juzgado 7 de la Ciudad de Buenos Aires había fallado, en primera instancia, a favor de Tinelli, desestimando así el reclamo. El padre de Martina Stoessel, de todos modos, decidió apelar, y ayer, la Sala 1º de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo a favor del conductor de ShowMatch".

Mientras el papá de Tini se veía obligado a pagar una cifra millonaria conformada de diferentes costas-por lo que atravesó el embargo de sus cuentas bancarias-, Tinelli elegía no hablar con los medios, pero sí retuitear aquellos posteos que daban cuenta de la decisión de la justicia. Su adversario también utilizó las redes, pero para irle directamente al hueso (más o menos como ahora su hija): "Cuando dos personas saben la misma verdad, hay una sola justicia, y está en la conciencia. No en un fallo de jueces. Duermo en paz, vos?".

El litigio, que terminó a favor de Tinelli pero que separó a la dupla para siempre, no impidió que en 2019, cuando recibió el Martín Fierro por los 30 años de Video-Match/ShowMatch, el conductor incluyera a Stoessel en los agradecimientos. Algo que muchos vieron como un intento de acercamiento. Muchos menos uno.

Mientras tanto, hoy un nuevo duelo generacional nace y se reproduce en redes sociales. Sin nombres propios porque pareciera que la valentía pasó de moda, pero con un subtexto que alude al conflictoy sus protagonistas. Alejando Stoessel le dijo en público a su hija lo que podría haberle dicho en privado: "Las palabras que salen del alma para expresar nuestras vivencias siempre son el fiel reflejo de la verdad. Estoy orgullosode tu álbum. Sé lo que viviste. Sé que cada palabra evidencia lo que sufristey lo que soportaste. Siempre fuiste una mujer valiente, talentosa y brillante, al tener que poner en palabras los sentimientos y verdades que nos acompañan a lo largo de la vida. Te amo y estoy agradecido por las canciones bellas que me dedicaste. Tu mamá, Fran, vos y yo sabemos lo que vivimos, lo que sufrimos y también lo felices que fuimos y somos". Obviamente, la sentida declaración excede los límites de su conflicto laboral, pero es evidente que en sus palabras está incluido.

También hubo voces, aunque no desde la vereda de enfrente sino desde "la ancha avenida del centro". Cande Tinelli se dirigió a sus seguidores intentando poner paños fríos: "Siento que están esperando que hable. Hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diria algo para lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Me llevo bien, posta. Sólo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas. En fin. Perdón si enojada dije cosas defendiendo a capa y espada a mi familia, pero es más fuerte que yo. Les juro que de mí pueden decir barbaridades, como siempre me han dicho, y hasta me río literal. Pero wow, de mi familia, qué difícil. En fin. buenas noches a todos". Nuevamente sin decir, lo que parece estar todo dicho. •

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 21° | máx. 23°

Tormentas fuertes Vientos moderados de direcciones variables.



mín. 17° | máx. 21°





Sale 07.17 Se pone 18.29 Luna

Sale 14.30 Se pone 00.00 Nueva 8/5Creciente 15/4

O Llena 23/4

Menguante 1/5

SANTORAL San Telmo Confesor | UN DÍA COMO HOY de 1920 se comete el robo, con la muerte de dos guardias, por el que se juzgará a Sacco y Vanzetti | HOY ES EL DÍA Mundial del Arte

#### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| SO | LU | CIÓ | N |   |   |   |   |   |
|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2  | 5  | ε   | 8 | 9 | 1 | I | L | 6 |
| 8  | 6  | 1   | 3 | 5 | 1 | 9 | b | 2 |
| +  | 1  | 9   | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | ε |
| Ε  | 1  | 2   | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | Ţ |
| 5  | t  | 6   | I | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| 1  | 9  | 8   | b | 6 | 4 | 2 | ε | 5 |
| 6  | 2  | b   | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 9  | 3  | 5   | 4 | I | 8 | 6 | 2 | þ |
| 4  | 8  | I   | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   |   |   | 4 | 2 |   | 8 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 9 |   | 1 | 7 |   | 3 | 6 |
| 8 | 1 |   | 5 | 3 |   | 4 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 9 |   | 8 |   |   |
|   | 6 |   | 3 |   |   | 9 | 4 |   |
|   | 9 | 4 |   | 8 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 9 |   | 1 | 4 |
|   |   | 6 | 1 | 5 |   |   | 9 | 8 |
|   |   | 1 |   |   | 8 | 3 |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



#### Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre

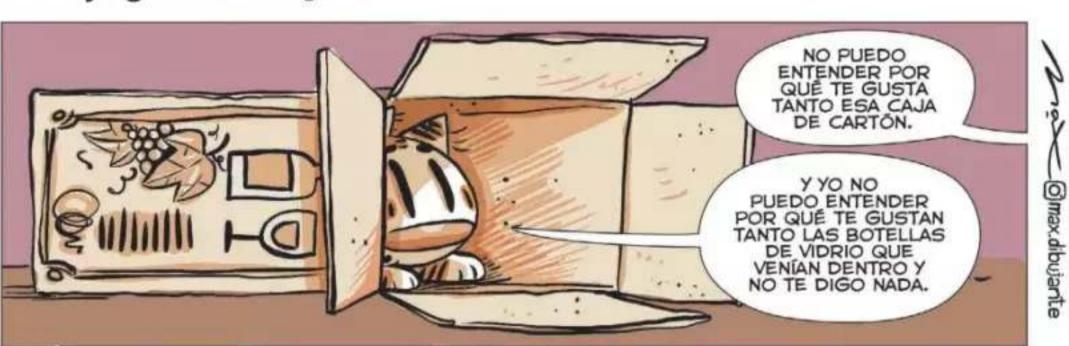

Macanudo Por Liniers





**Historias.** Es uruguayo y dirige un estudio de arquitectura en EE.UU. que construye hoteles de lujo **Pág. 2** 

SEGUINOS EN 🕜 📵 🍪 🖾

# inmuebles

comerciales & industriales



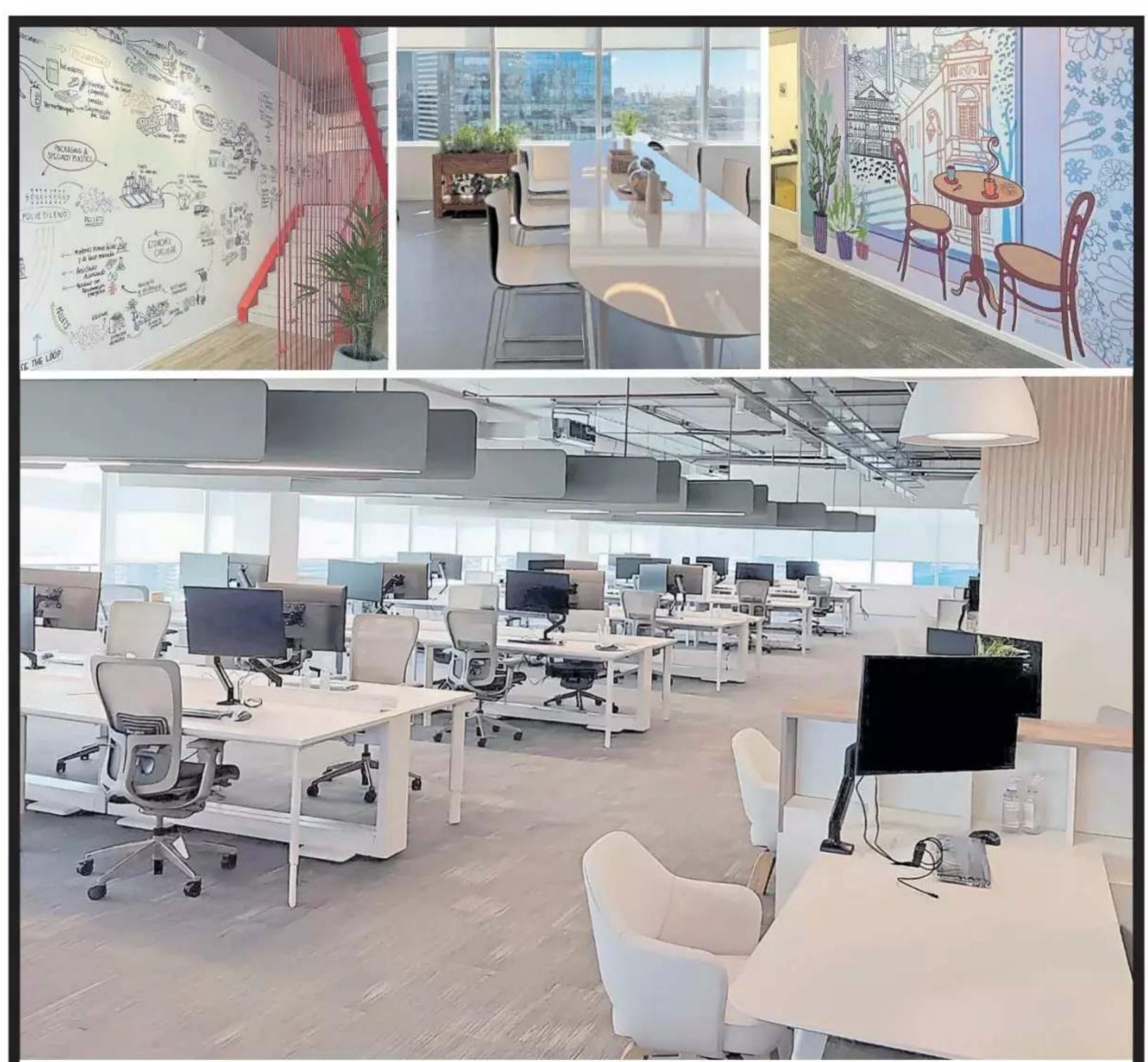

GENTILEZA DOW ARGENTINA Y NEWMARK ARGENTINA

# OFICINAS: SALUDABLES, PRODUCTIVAS Y CON PROPÓSITO

**Tendencias.** Las empresas crean cada vez más espacios de trabajo atractivos y pensados con foco en el bienestar de los empleados y layouts que motivan a la presencialidad

#### PLANO DE OBRA

#### GPS

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



ALIANZA. La desarrolladora Consultatio, fundada por Eduardo Costantini firmó una alianza con el Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella, por medio del cual esta área de la entidad educativa trasladará su sede a un amplio sector del piso 12° de la Torre Catalinas Norte (Leandro N. Alem y Córdoba). Esta nueva etapa se extenderá durante el tiempo en el cual

se realicen las obras para la construcción de un nuevo edificio en el Campus de la Universidad, que resultará en un incremento del 80% el número de aulas disponibles, entre otras mejoras para el alumnado. "Desde Consultatio creemos firmemente en la necesidad de acompañar con nuestros proyectos los cambios sociales y culturales de una sociedad", dijo Costantini.

## 319.557

#### METROS CUADRADOS

Es la superficie ofrecida en alquiler de oficinas premium, al término del primer trimestre del año. "Esto representó un leve descenso en la tasa de vacancia, la cual se posicionó en un 16.9 por ciento", según un reciente informe del sector, que realizó la firma inmobiliaria Colliers Argentina.

#### FERNANDO NOVOA URIARTE Socio & Director de Newmark Argentina

"La Argentina cuenta con 433 hoteles de cuatro y cinco estrellas. CABA es la zona con más complejos de esta categoría, 102, relevados en el primer trimestre del año"





#### Caballito: un local ideal para instalar un proyecto gastronómico

A metros de Parque Centenario (en Río de Janeiro al 800) Adrián Mercado Real Estate ofrece en alguiler un local comercial de 370 m². El inmueble es ideal para una firma gastronómica, ya que cuenta con instalación de gas y tiraje. La inmobiliaria lo comercializa a US\$4000 mensuales.

#### Se reinauguró el Anfiteatro

Gracias a un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la firma de electrodomésticos Peabody se renovaron las instalaciones del anfiteatro de Parque Centenario. El lugar, que tiene capacidad para 1640 espectadores y que se inauguró en 1953, cuenta con un escenario de 216 m² y un foso de orquesta de 18 por 5 metros.

## **US\$10**

#### MILLONES

Es la inversión que destinó la start-up Tiendanube, firma de ecommerce, para su reciente desembarco en Chile. El objetivo de la firma es impactar en 15.000 micro y medianas empresas en su primer año en el país trasandino. La empresa en sus 10 años de vida impulsó a más de 120.000 firmas de Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile.

## 500.000

#### **DÓLARES**

Es la inversión que demandó el nuevo centro de distribución de 4400 metros cuadrados de Start\_, firma especializada en retailer de tecnología y electro. "El depósito, que está ubicado en el Parque Logístico Sarandí, prevé poder ofrecer alojamiento para 2450 pallets", explica Daniel Mena, director de logística de la compañía.

#### **NEGOCIOS**

### Historias

# Es arquitecto y dirige proyectos mundiales de US\$400 millones

Richard Luis es uruguayo y está a cargo de la construcción de hoteles de lujo

Este año se comenzará a construir en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, el exclusivo hotel de lujo Four Seasons Jacksonville Hotel and Branded Residences por un valor de US\$400 millones. En paralelo, seamplía otro fastuoso resortall inclusive que se erigió en República Dominicana: la fase dos del Lopesan Costa Bavaro se suma al proyecto original va en funcionamiento de 1300 llaves. más de 10 restaurantes, dos clubes de playa, casino y spa, en una obra estimada en unos US\$300 millones.

Estos mega emprendimientos están a cargo del estudio HKS Architects y tienen como responsable al uruguayo Richard Luis. Elarquitecto es principal and director del estudio HKS Hospitality en Miami, una de las oficinas de la empresa global de arquitectura cuya sede central estáen Dallasytiene 1500 empleadosy en EE.UU. "Al revalidarla me dije-29 oficinas en el mundo.

En la sede de Miami el foco está puesto en grandes desarrollos de hospitalidad como hoteles urbanos y resorts así como edificios de usos mixtos y restaurantes, principalmente en EE.UU., México, Caribe y Latinoamérica.

Hoy, a 10 años de ingresar a la empresa, la tarea del uruguayo está un poco alejada del diseño y más cercana a la gestión, concreción de negocios y coordinación del equipo de 26 personas que tiene a cargo.

"Empecé a trabajar para HKS hace 10 años en Dallas. Tuve la oportunidad de hacer mi primer proyecto en EE.UU., que sellama Park District y es un desarrollo de usos mixtos en el que por entonces era el terreno de mayor valor por metro cuadrado de la ciudad", recordó.

Con tan solo un año en la compañía, llegó la oportunidad de comenzar un nuevo proyecto, pero en Miami. "Me mudé para abrir el estudio en 2014 y durante estos casi 10 años en Miami pude crecer mucho", dice Richard, quien se siente afortunado con las oportunidades que ha tenido, pero aclara que el principal ingrediente de su éxito ha sido el trabajo duro y la preparación continua. "Aproveché estos años en EE.UU. para capacitarme y saqué mi licencia de Arquitecto en el país. Ahora soy miembro del colegio de arquitectos (AIA), obtuve las certificaciones LEED APBD+Cy WELL AP para diseño sustentable, así como PMP (Project Manager Professional)", cuenta.

#### Los cimientos

"Cuando uno estudia los grandes proyectos de arquitectos internacionales siempre sueña con hacer una obra de ese tipo", reflexiona desde Miami, al recordar sus días como estudiante en Uruguay. De hecho, la educación recibida en la Facultad de Arquitectura de la Udelar fue clave para su trayectoria posterior. A tal punto, que según explicó, la carrera equivale en créditos a una maestría ron que tenía horas como para una maestría", afirma.

Desde que se recibió en 2003 hasta el presente, no paró de crecer en su carrera. Primero trabajó dos años con su hermana Karina (también arquitecta) y su padre Vicente, quienes "fueron mi inspiración para esta carrera". Después llegó la primera experiencia internacional en una compañía de arquitectura e ingeniería en San Pablo en la que estuvo dos años hasta que llegó una oportunidad inesperada. En 2006 vio un llamado de arquitectos uruguayos para la firma Laguarda Low Architects(uno de los dueños es uruguayo) para ir a Dallas.

"Me eligieron entre más de 300 postulantes y dejé Uruguay, a mi familia y a mi novia, que me esperó y se fue conmigo al año, luego que se recibió y nos casamos", cuenta.

Durante ocho años en ese estudio aprendió a trabajar a primer nivel internacional con "mentores increíbles como Pablo Laguarda", viajó por el mundo y participó en concursos y proyectos importantes. Cuando la empresa decidió irse a Nueva York, Luis aceptó la oferta de su actual empleo. Hoy vive en Miami con su esposa e hijo. •



ASÍ SERÁ Uno de los hoteles que lleva adelante el empresario







LA NACION | LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

#### NOTA DE TAPA

# Oficinas. El desafío de crear espacios saludables y productivos

El empleado está cada vez más en el centro de atención de las compañías; el layout y el propósito del entorno son clave para el bienestar de las personas, la retención de talento y la motivación para ir al lugar de trabajo

POR Leandro Murciego LA NACION

l mercado de oficinas avanza y ofrece nuevas propuestas que tienen a los empleados como centro y al lay out como protagonista. Una de las propuestas que más llamó la atención de muchas empresas, en los últimos tiempos, son las oficinas saludables y productivas: qué son y cómo funcionan.

Una oficina saludable y productiva se caracteriza por crear un entorno de trabajo que promueva el bienestar físico y mental de los colaboradores que la habitan, y -al mismo tiempo- que fomente la eficiencia y la productividad. Sabido es que cuando bienestar y productividad están alineados se genera un círculo virtuoso. "Este es un concepto que venimos trabajando en nuestro mercado desde hace más de una década. de la mano de las neuroarquitectura-principalmente-y del estudio de las personas y de su bienestar como puntapié para la selección de una oficina (incluido su interiorismo). Pero, sin dudas, la pandemia aceleró y profundizó el concepto de los espacios saludables y productivos", cuenta Mariana Stange, CEO de la firma inmobiliaria Mariana Stange Real Estate. Y agrega: "Este tipo de oficinas es un upgrade en nuestro mercado, una evolución que recibimos con alegría y entusiasmo".

La búsqueda de estas oficinas es integrar elementos y estrategias que promuevan la salud y el bienestar de sus ocupantes. "La idea de las oficinas saludables y productivas surgieron en respuesta a la creciente conciencia sobre los impactos negativos de un entorno de trabajo insalubre y tras analizar mucho el desempeño de los empleados. Esta idea comenzó a tomar forma en la década del 90, cuando se realizaron estudios y se recopilaron datos sobre los efectos de las condiciones de trabajo en la productividad y la satisfacción laboral", sostiene Mercedes Balmaceda, directora de Servicios de Sustentabilidad de JLL. Y agrega: "Se empezó a tomar conciencia del impacto que tenía en la salud de los usuarios algunas características de los espacios construidos (tanto precarios como obsoletos). Hoy ya este concepto se modificó y está más alineado a otros aspectos, en especial a los criterios ESG de sustentabilidad (en inglés Environmental, Social and Governance) que son los utilizados no solo para evaluar el valor de una compañía, sino también para establecer sus estrategias".

Jesica Soledad Amendola, gerente de la división oficinas y locales en Adrián Mercado, explica esta es una tendencia que está en crecimiento. oficinas saludables y productivas ha aumentado significativamente. Hoy es muy común ver una planta libre con microespacios para cada situación. Esdecir, que cada actividad tiene su lugar. En las oficinas actuales se pueden encontrar desde box de

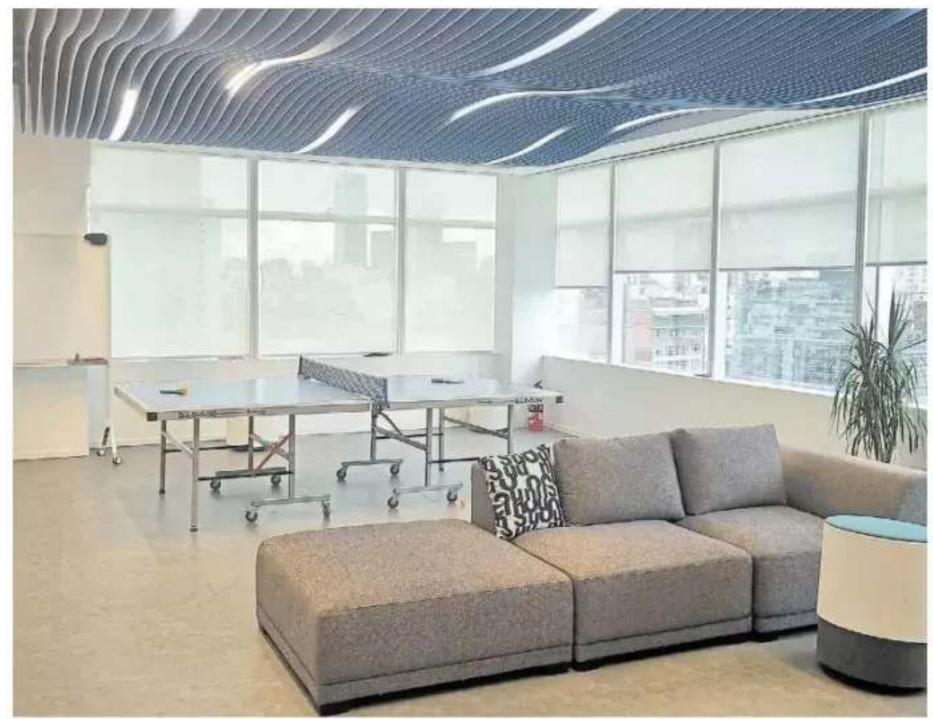

UN BREAK Se promueve el descanso y la relajación

FOTOS: GENTILEZA DOW ARGENTINA Y NEWMARK ARGENTINA

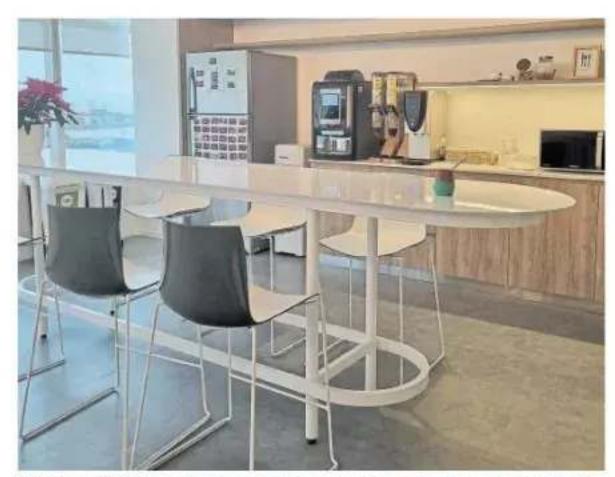

SOCIALIZAR Las cocinas son puntos de encuentro e interacción

recreación, diferentes salas de trabajo, etc.", cuenta la especialista.

Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cómo se crean los espacios saludables y productivos? "Estos espacios deben ser pensados al detalle para que sean lo más versátiles posible. Allí, no deben faltar la iluminación adecuada para cada sector, ni una buena acústica. Además, los espacios deben ser flexibles y deben tener una vinculación con la naturaleza, por ejemplo: el lugar debe tener plantas, flores, jardines verticales, etc", afirma Amendola. Y amplía "En los últimos años, la demanda de Stange: "Para lograr esto se trabaja en equipo tanto con los responsables de capital humano de las empresas como con los asesores inmobiliarios y los arquitectos que armarán el interiorismo. Resulta vital conocer la cultura de la compañía".

llamadas individuales, espacio de tina le aportan al tema una vuelta

más de rosca. "Además de comercializar oficinas, creamos 'espacios con propósitos'. Este enfoque nos permite pensar y trabajar para generar una experiencia completa que contempla desde que los empleados salen de sus casas hasta cómollegan al edificio y cómo habitan el espacio y el entorno", explica Domingo Speranza, CEO de la firma. Y agrega Fernando Novoa, Socio & Director de Oficinas: "Buscamos crear espacios que brinden más que m2 donde realizar determinadas actividades. La idea es crear ecosistemas, que las propiedades interactúen con quienes las visitan, creando sinergia en el interior del edificio. Un edificio de oficinas no tiene por qué ser simplemente un inmueble con espacios de trabajo. Ya hoy en día se incluyen amenidades, expe-Desde la firma Newmark Argen- riencias gastronómicas y sociales. La idea es expandir esa vivencia".

Para esto la gente de Newmark se vale de las investigaciones de mercado que realiza, reparando no solo en los datos duros sino también en los testimonios de los ocupantes de los inmuebles. "Evaluar esta información nos permite ofrecerle soluciones a los clientes, que se transforman en ideas, proyectos y propuestas innovadoras.", cuenta Speranza.

#### Un diseño para cada función

Desde Newmark afirman que no es lo mismo diseñar espacios para una start up poblada de jóvenes que para una empresa con un staff cuya edad promedio es de 50 años. Tampoco es lo mismo hacerlo para una empresa con un equipo de cinco profesionales que para una organización con más de 100 empleados. En cada caso hay que conocer los intereses, deseos y necesidades de la dotación.

Según Balmaceda, existen estudios que confirman que la calidad del aire interior tiene un impacto significativo en el confort, la productividad y la salud de los trabajadores a corto y largo plazo. "Bajos niveles de calidad del aire pueden aumentar en un 20% el ausentismo", comenta.

Una oficina saludable que promueve el bienestar y la productividad debe tener:

- •Buena iluminación natural: aprovecharla al máximo con ventanas amplias y espacios de trabajo bien iluminados, algo crucial para el bienestar y la productividad.
- Ventilación adecuada: el aire fresco contribuye a mantener la concentración y la salud general.
- Gestión del ruido: utilizar materiales acústicos y considerar la disposición del mobiliario y el diseño del espacio para minimizar el ruido

porque puede ser una distracción y afectar la concentración.

- ·Zonas de descanso y relajación: áreas dedicadas para el relax, reducir el estrés y mejorar el foco. ·Espacios que fomenten de la actividad física: sectores para estiramientos, áreas para realizar ejercicios ligeros, fomentar caminatas y
- Acceso a alimentos saludables: no solo diseñar amplias cocinas con comedor para los equipos, sino acercaralimentos saludables y nutritivos parapromoverunadieta equilibrada. •Comunicación efectiva: estable-

uso de escaleras.

- cer canales de comunicación abiertos para facilitar la colaboración y reducir la incertidumbre.
- Mobiliario ergonómico: promover una postura saludable y reducir el riesgo de lesiones con sillas y escritorios ajustables.
- •Incorporar espacios inclusivos y diversos: que los colaboradores neurodivergentes cuenten con alternativas para alcanzar su máximo potencial. Espacios donde trabajar de manera concentrada, con pocas distracciones y colores adaptados a evitar la fatiga visual.

Balmaceda cuenta que existen varias certificaciones globales, como las llamadas WELLy Fitwel. Los que eligen este tipo de oficinas suelen ser empresas que tienen un alto compromiso con sus empleados y con el medio ambiente. "Cada vez son más compañías las que reconocen la importancia de crear entornos de trabajo saludables que promuevan el bienestar de sus colaboradores y no solo un espacio específico", coinciden Stange y Balmaceda.

Algunas industrias y tipos de empresas parecen estar más predispuestas a adoptar prácticas como las empresas tecnológicas, las de bienestar y salud, las de servicios profesionales, las empresas socialmente responsables y sostenibles, las orientadas a la creatividad. Firmas de estos rubros comprenden que el bienestar de los equipos no solo mejora la autoestima y la satisfacción, sino que también contribuye a la productividad y la retención de talento. Haciendo hincapié en este último punto existen dos factores que son muy tenidos en cuenta por las compañías y que colaboran con la generación de los "espacios de trabajo saludables": el apoyo emocional y mental a través de programas como asesoramiento o talleres para manejar el estrés y mejorar la resiliencia. Cada vez son más las empresas que cuentan con psicólogos, coaches y councelors dentro de sus equipos de capital humano. Así como la promoción de una cultura que valore el equilibrio entre el trabajo y lavida personal, el respeto y el apoyo entre colegas. Este punto es un capítulo muy importante y valorado por los colaboradores.

Según Amendola, el acondicionamiento de este tipo de oficina tiene un costo aproximado que ronda entre los U\$S800 y los US\$1000 por metro cuadrado. •

# clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888



#### Cocheras

venta

Pueyrredón - Juncal Edif. coch grande U\$ 16.000.-Ballvé Sardá 156440-5942

Uruguay - Viamonte U. oport. coch fija U\$ 12.000 --Ballvé Sardá 156440-5942

#### Departamentos

venta

Barrio Norte

4 y más dorm.

Av. Alvear y Parera

VISTA RÍO UNICO Torre Boon l'erraza Liv Com y Esc 3Suite 2 Dep Impecable 3 Coch Vig +549) 116 135 2052

Vista y LyC 4dor dep coch vig 550M Exc ABGA 116 135 2052

Posadas y Montevideo

2 dormitorios c/dep.

Montevideo y Posadas vig D310M ABGA 116 135 2052

Excel LyC Bc 2d 2 bñ a nvo coch

Belgrano

3 dormitorios

11 de Septiembre y Olleros

Dño.exe vista,jar,todo sol luz semi piso LC,9X4 3dor,2Bño Balc.lav.baul 1151407979

Palermo

3 dormitorios

Cerviño y R. India

VISTA 2 Trzas LyCyE 3 dor st coc-offi coch 210m exc D1.100M ABGA 116 135 2052

Barrios Cerrados, Countries y Quintas

Venta

Barrios-Quintas Venta Maschwitz - Escobar

El Cazador casa quint 3amb pil 2bños 1000m2 1127361790

#### Zonas de Turismo

Venta

Exterior

Punta del Este

Península Centro

Cerca Gorlero Hotel fte. 17m. Exc. Oport (+549) 116 135 2052



SEGUINOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES







(O) fundacionlanacion



Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

#### Compra

Adomos antiguos, alhajas, arte Antigüedades. Liz 4812-0808

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

Venta

Georges Braque (1882-1963) Litografia, firma manuscrita fernandoag967@gmail.com

Ropa y Accesorios

#### Compra

**Abrigo** de pieles 1157205763



Pedido

Profesionales y

**Técnicos** 

Pedido

Medico/a Clinico p/Clin z/O CV: oestepsig@outlook.com.ar

#### Prof. y Técnicos

Medico/a Psiguiatra p/Clin z/O oestepsig@outlook.com.ar

Personal Doméstico

#### Ofrecido

Mucamas y Cuidadoras

Atenc Personalizada Premium Licenc Graciela Sanguineti GSI whatsapp 11-3660-5316. info@ selectorabelgrano.com.ar



Solidarios



FUNDACION LA NACION

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Familias solidarias La Fundación Juguemos y Caminemos Juntos en Matheu, Buenos Aires, brinda en su hogar convivencial, atención y protección a niños de 0 a 10 años, que no poseen cuidados parentales o que no pueden permanecer con sus parientes. Invita a familias que deseen recibir y cuidar a los chicos que se encuentran el Hogar, a participar en su programa de acogi-miento familiar para ser sus referentes afectivos o convertirse en familia de tránsito. Para más información, comunicate con Celeste al 11-5938-6737, mail: celeste@fundacionjugue mosycaminemosjuntos.org.ar. Ingresa en juguemosycaminemos org/ familias-solidarias\*

Para los Hogares Casa del Ár-bol y Casa del Abrazo de la Fundación Juanito donde conviven bebés, niñas, niños y adolescen-

Tareas mantenimiento

tes, necesitan voluntarios electricistas, carpinteros, plomeros y albañiles para colaborar en las tareas de mantenimiento. Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires, busca crear redes, estrategias de contención y de intervención, para el bienestar de niños, niñas y adolescen-tes en riesgo. Para colaborar, comunicarse con Lorena al 11-6215-5921, mail: info@ fundacionjuanito.org.ar

#### Nutrición

Conocé su trabajo en www.

fundacionjuanito.org.ar

Pedido

Kits didácticos

Con tu aporte podés ayudar a que los 500 niños y niñas en si-tuación de vulnerabilidad que acompaña Haciendo Camino reciban un kit de estimulación temprana para que logren desarrollarse correctamente. Esta organización está presente con Centros de Prevención de Desnutrición Infantil y Promoción Humana y Hogares en el Norte argentino para promo-ver el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 5 años y acompañar y capacitar a sus madres. Para ayudar: Whatsapp 11-4082-9144, mail: amigos@haciendocamino.org ar. Conocelos en: haciendocamino.org.ar

#### Niñez y adolescencia

Pedido

Aire acondicionado En el Hogar de Niños José Bai-notti de la ciudad de Córdoba de Fundación Manos Abiertas, necesitan tres aires acondicionados en muy buen estado. Esta organización, presente en once ciudades argentinas, acompaña a personas en situa-ción de soledad y vulnerabilidad, creando y desarrollando espacios de confianza, alegría y esperanza. En Cordoba lleva adelante doce obras y progra-mas para mejorar la calidad de vida y suavizar la situación de pobreza de la comunidad. Para ayudar: (0351) 651-2728. mail: desarrolloinstitucional.cba@ manosabiertas.org.ar IG: @manosabiertas.cba

Alimentos de todo tipo Necesitan todo tipo de alîmentos para entregar a las familias que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires. Esta organización asiste y contiene emo-cionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también prepa-ran bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: 11-5584-9244, mail: fundaciontodoporlosninos@

Alimentos

Para los niños y sus familias. que viven en zonas inhóspitas e inaccesibles en la precordillera de Catamarca, Jujuy y Salta, la Fundación Los Niños del Mañana necesita: azúcar, harina, polenta, yerba mate de 1/2 kg, le-che en polvo de 800 gr., arroz, aceite y fideos. Con estos ali-mentos arman los bolsones que bimestralmente, junto con ro-pa de abrigo, zapatillas y juguetes, entregan a 220 familias a las que brindan contención desde la fundación. Si podés ayu-dar comunicate al (011) 5951-5851, Ls. a Vs. de 9 a 16 hs., por via mail: fnm.buenosaires@ gmail.com Conocelos en: www.losniñosdelmañana.org

Repelentes

Para que los chicos y chicas que asisten a la escuela de fútbol mixta de la Asociación Civil El Arca puedan continuar sus prácticas, necesitan repelentes contra mosquitos o el producto DEET para dosificarlo. Esta or-ganización realiza programas de inclusión y participación infantil para cinco mil chicos y chicas de Cuartel V. Moreno, Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate con Mirta al cel: 11-2616-3321, via mail: secretariaelarca@gmail.com; secretaria@elarca.org.ar.Co-nocelos en FB: @AsocElArca

#### Ancianidad

Pedido

Alimentos Para las más de 50 adultas ma-

yores que viven en el Hogar Santa Ana de las Damas de Caridad de San Vicente de Paul, en la ciudad de Buenos Aires. necesitan alimentos frescos de carnicería, verdulería y granja y no perecederos, como azúcar, aceite, arroz y galletitas. El Ho-gar es un pensionado social donde viven adultas mayores auto válidas, jubiladas o pensio-nadas, en situación de vulnera-bilidad encial a las que so los bilidad social a las que se les ofrece diversos talleres, además de contención y acompanamiento. Si podés ayudar comunicate con la Lic. Romina, directora del Hogar, a los tels: 11-6-444-7798 6 (011) 4372-7608

#### Educación

Ofrecido

Prenvención consumo La Fundación Aylén de Vte. López, Buenos Aires, se dedica a la prevención, asistencia y capacitación sobre los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y conductas adictivas. Invita a participar en el taller gratuito de prevención de los consumos problemáticos en jóvenes, focalizado en el ámbito educativo. Se realizará el día 18/04 a las 18 hs. en Carlos Villa-te 4480, Munro. (Centro univer-sitario municipalidad de Vte. López). Para participar se requiere inscripción previa al: tallerprevencionfundacionay len@gmail.com. Conocelos en www.avlen.org.ar

#### Discapacidad

Pedido

Padrinos Hogar adultos El centro de día de ADID, ciudad de Buenos Aires promueve la inclusión social y la estimula-ción de personas adultas con discapacidad, respetando su subjetividad, a través de actividades pre-laborales y talleres. Necesita ayuda para arreglar una casa destinada a ser el Hogar de los adultos mayores que, al quedarse sin padres, no tienen donde vivir y no quieren se-pararlos de los afectos de toda su vida. Para ayudar: 15-5509-0126 (Verónica) ó 4312 1200 (Administración), mail: psivluc@ gmail.com; administracion@ adid.org.ar Conocelos en: FB: @ADIDcentrook; IG: @adid.centro

#### Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Para los más de 200 chicos y sus familias que concurren al Comedor Las Voluntarias de Maria en el Barrio Trujui, San Miguel, Pcia. de Buenos Aires, necesitan: fruta, verdura, carne, fideos, harina, arroz, conservas y demás tipos de alimentos. Este comedor además de alimentos ofrece talleres de capacitación en oficios. Si podés colaborar comunicate con Susana al cel: 11-3637-8713

Art. higiene personal Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle, Te invita a donar kits de higiene personal compuestos por shampoo, acondicionador, jabón y maquinitas de afeitar para entregarlos semanalmente durante sus recorridas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés ayudar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: 

Leche, yerba, pan Para ofrecer el desayuno a las personas que concurren al Cen-tro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jericó, necesi-tan: leche, azucar, yerba, mate cocido, té, café, dulces, galleti-tas y pan. La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuen-tro, amparo, escucha y contención. Si podés colaborar, escribí al mail: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: nicaminoalerico





a tu recreo diario





